## LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · AÑO XXIV · 8.658 · PRECIO 1,90 EUROS · EDICIÓN MADRID

## El PP rompe el cordón sanitario que Sánchez logró en época de Rajoy

Génova se acerca a partidos regionalistas y otras minorías como alternativa a Vox Feijóo insiste en su ofensiva por los impuestos y concreta la bajada del IVA a los alimentos básicos



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ayer

Alberto Núñez Feijóo se decanta por una estrategia de acercamiento a los partidos regionalistas y a otras minorías conrepresentación en el Congreso para crear una red de posibles alianzas ante las elecciones del próximo mayo que limite la influencia de Vox en la formación de gobiernos del PP. Con la excepción de Bildu, y los partidos independentistas catalanes, la dirección popular se

ANÁLISIS

Cambiar de socios: ¿del PSOE al PP? desprende de condicionamientos del pasado y se abre al pacto y al diálogo con todos, con la intención de romper el cordón sanitario que el PSOE consiguió construir a su alrededor en la última etapa de Mariano Rajoy, utilizando como justificación los casos de corrupción. Al tiempo, el PP sigue instalado en la ofensiva para vincular su marca con el lema de la bajada de impuestos P.14-15



La líder derechista Giorgia Meloni, ayer en Roma

#### Meloni humilla a Salvini en el norte y solo el M5E le planta cara en el sur

Promete gobernar para todos los italianos tras su histórico triunfo p. 6 a 12

Rusia reconoce «errores» en el decreto de movilización de reservistas

Un exalumno neonazi causa 15 muertos en un colegio ruso P.22



Soldados ucranianos llevan el cadáver de un compañero

España
acabará el año
con la inflación
más alta de
la OCDE y
del G-20, salvo
Turquía P.24-25

La crisis en RTVE obliga a dimitir a su presidente, José Manuel Pérez Tornero P.54

#### Cultura

**ENTREVISTA** 

Carmen Mola Escritores



«Si se trata de tener un estilo propio, Carmen Mola sí es una franquicia»

P.36-37

ALBERTOR. ROLDÁN

2 OPINIÓN

Martes. 27 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

Aunque moleste

#### Una ola de malestar



José Antonio Vera

rrasa Meloni y la izquierda melona apunta a su yugular anunciando el apocalispsis: vuelve el fascio, la democracia amenazada, la UE desestabilizada y el fin de las libertades. Cierto que esta mujer de 45 años, la primera en llegar a jefa del Gobierno en Italia, no ha tenido reparos en criticar la deriva rojiverde de la élite burocrática europea, pero también que no está entre sus planes dinamitar Europa sino reformarla sobre bases que en ningún caso pueden ser la destrucción de la familia, la cultura anticristiana, la educación 2030 LGTBI, la inmigración ilegal o las políticas eugenésicas del NOM. Dicen nuestros ilustres podemitas, y sus inseparables adherencias, que Giorgia es como Abascal y Ortega Smith. También aquí se equivocan. Diríamos que, buscando semejanzas, en realizad es mucho más del estilo Ayuso. Verbo directo, apasionada en sus convicciones, trabajadora obcecada, látigo de una izquierda atolondrada que vuelve a ser arrollada como en Suecia, Hungría y Polonia. Por la extrema derecha, puntualizan ellos. Lo que tampoco es verdad. En todo caso por una derecha radical que no se avergüenza de serlo y tiene recetas económicas, culturales y políticas bien diferentes a las de Sánchez e Irene Montero. ¿Acaso es eso pecado? La izquierda celestial habla de seísmo como con-



No es la ultraderecha, sino el hartazgo de la gente ante unas políticas suicidas que están empobreciendo a los ciudadanos

secuencia del resultado italiano. Tal vez temen por sus prerrogativas y poltronas. Querían que Draghi, el tecnócrata al que nadie eligió nunca, como Monti y Von der Leyen, siguiera gobernando Italia de por vida, imponiendo recortes de libertades públicas, severos confinamientos y una política económica basada en el manguerazo de dinero público que ha llevado la deuda italiana al 150 por ciento del PIB.

Tal que Ayuso, Meloni fue la política italiana que más se opuso a la gestión de la pandemia Covid-19 y a los cierres que la caracterizaron, así como al férreo pasaporte green-pass implementado a lo bruto por Draghi, lo que levantó fuertes protestas encabezadas por la líder de Fratelli d'Italia. Eso también ha pesado a su favor, igual que la habilidad para imponerse, dentro de la coalición que abandera, a los renombrados dirigentes Salvini y Berlusconi. Coalición en la que tiene peso un gran político amigo de España como es Antonio Tajani. Ni Tajani ni Meloni son antieuropeos. Quieren una UE en la que quien presida la Comisión sea elegido/a en votación directa, y nunca a dedo como Von der Leyen, que con su habitual tono de soberbia milloneti se dedicó a vaticinar una hecatombe si Meloni alcanza la mayoría. Tal vez sea una tragedia para ella, por su pésima gestión de la pandemia, las epis, las mascarillas y los bandazos con las vacunas, y sobre todo por entregarse en el pasado al gas ruso de Putin sin que aún haya pedido perdón

Cierto que doña Úrsula lo va a tener mucho más complicado con Meloni que con Sánchez, y por eso ya amenaza con retirarle los fondos como a Victor Orban. Volverá a equivocarse, si lo hace. En Bruselas no acaban de darse cuenta de que no estamos ante una ola de ultraderecha, como dicen. Es una protesta democrática contra sus erróneas políticas burocráticas, energéticas y fiscales. Una ola de malestar que, desde Suecia a Italia, pasando por Hungría y Alemania, recorre de extremo a extremo la Vieja Europa.

#### Las caras de la noticia



Alberto Núñez Feljóo Líder del PP

#### Bajada de impuestos en favor de las familias.

Alberto Núñez Feijóo
ha emplazado a Pedro
Sánchez a que baje del
10% al 4% el IVA de
productos básicos de
la cesta de la compra,
como carne, pescado,
aceite, agua, pasta seca
o conservas, algo que es
lo «razonable» para hacer
frente a la subida de la
inflación.



Alejandro Valverde Ciclista

#### La última carrera de un grande del ciclismo.

El ex campeón del mundo Alejandro Valverde disputará su última prueba como profesional el 8 de octubre en Lombardía (Italia), después de una carrera en la que logró el jersey arcoiris en 2018, la Vuelta a España de 2009 y 17 victorias de etapa entre las tres «grandes».



Alberto Garzón Ministro de Consumo

#### Apuesta por una fiscalidad confiscatoria.

Alberto Garzón ha defendido la necesidad de que contribuyan fiscalmente más quienes más tienen en su defensa del nuevo gravamen a las fortunas. En España ya aportan más al erario las economías más boyantes. Es la tributación progresiva. Garzón quiere una confiscatoria.

El canto del cuco

### Una leve exageración



Abel Hernández

scribe Ortega y Gasset, en el «Prólogo para franceses» de «La rebelión de las masas», que «ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas formas que el hombre puede elegir para ser imbécil: ambas, en efecto, son formas de hemiplejia moral». Puede que el pensador español tuviera un mal día cuando escribió esto. Fue, sin duda, una leve exageración. («Una leve exageración» es el título de un espléndido libro del escritor polaco-ucraniano Adam Zagajewski, que

acabo de terminar de leer y que recomiendo vivamente para entender el drama de los desterrados del actual conflicto «putinesco»; antes pasaron por allí, por la patria rota, sucesivamente, arrasándolo todo, nazisy comunistas. Y no escarmentamos). Ortega, como Machado, sabía que una de las dos Españas nos helaría el corazón, y Zagajewski ha comprobado en su propia carne la dentellada de unas y otras fieras. Conviene estar alerta.

El caso es que Italia y Suecia giran a la derecha. España parece que también. Europa en su conjunto, con pocas excepciones significativas –Alemania no tardará mucho– se inclina a la derecha, y el presidente Sánchez, con su ajuste de cuentas a los ricos y otros compromisos llamativos, gira a la izquierda. Va a contrapelo y llama a esto «progresismo». Parece convencido del acierto del camino emprendido, diga lo que diga Emiliano García-Page y piensen lo que piensen los que se callan ahora por la cuenta que les tiene, con las elecciones regionales y locales a la vista. Es posible que Sánchez esta vez vaya en serio, aunque le deje a Feijóo

el campo libre. ¡Cualquiera sabe! No es una exageración, ni siquiera leve, afirmar que va, en todo caso, a contrapié de los tiempos que corren en Europa y de la historia más brillante de su partido centenario.

En Europa hay una guerra ideológica incendiándolo todo, y otra, muy real, en Ucrania metiendo a todos el miedo en el cuerpo. No estamos para aventuras ni experimentos. Pero Pedro Sánchez está dispuesto, si se cumplen sus sueños, a arrastrar bajo su mando a lo que queda de la Internacional Socialista hasta el terreno fronterizo que comparte con Podemos. ¡Lo han convencido! Para ello ha creído conveniente conectar con la nueva izquierda iberoamericana, radical y emergente, con el beneplácito de sus socios de Gobierno. Descubre así la sombra alargada del chileno Salvador Allende y se une a la causa de su sucesor, Gabriel Boric, del colombiano Gustavo Petro, del brasileño Lula y del resto de Gobiernos «progresistas», incluidas, si es preciso, Cuba y Venezuela. Y esto no es una leve exageración.

rebrand.ly/byneon O escanea el código QR:

**Editorial** 

### El espacio del PP esta en el centro derecha

lascensoen una parte de Europa de los partidos que, convencionalmente, podemos considerar de la derecha conservadora, con innegables tintes nacionalistas, responde a varios factores, pero, fundamentalmente, al desfondamiento de las formaciones más moderadas tras las sucesivas crisis económicas, cuyos estragos en el cuerpo social fueron aprovechados principalmente por los populismos de izquierda, con una propuestas más propias del realismo mágico que de una gestión aseada de los intereses públicos. Ese proceso, vivido en España con la crisis del bipartidismo, no es, desde luego, irreversible, pero exige la recuperación de la confianza de esos sectores de la población que, acuciados por las políticas excluyentes de la izquierda antisistema, han optado por un voto de resistencia, como es el caso de la Italia de Giorgia Meloni, o se han refugiado en la abstención. Por supuesto, la estrategia equivocada lleva a extremar el discurso y desvirtuar unos principios políticos, anclados en la moderación y en la vocación de gobierno para las grandes mayoría, que dejan de ser reconocibles para buena parte de los electores, caso paradigmático del actual socialismo español, empeñado en mimetizarse con la extrema izquierda y, por lo tanto, incapaz de reconectar con un electorado que no comparte ni los maximalismos ecofeministas ni el proceso de fragmentación territorial. Vaya

por delante que, en el caso del Partido Popular, no se trata de exigir cordones sanitarios ni posiciones excluyentes sobre formaciones, como Vox, que respetan las reglas del juego democrático y carecen del menor planteamiento anticonstitucional, pero sí de insistir en los planteamientos precedentes, porque el espacio de los populares está en el centro derecha, que es donde siempre han ganado las elecciones. En este sentido, frente a las voces que reclaman una especie de batalla cultural e ideológica, es preciso reclamar unas políticas que huyan del enfrentamiento sectario y maniqueo, desde el convencimiento de que la inmensa mayoría de la sociedad española se siente ajena al cainismo. Así debemos interpretar los movimientos políticos de Alberto Núñez Feijóo, que sin renunciar a la denuncia de los errores y las tropelías contra las instituciones cometidas por el gobierno de coalición social comunista, está procurando abrir espacios de centro a otras formaciones moderadas del ámbito regionalista e, incluso, a partidos nacionalistas como el PNV, que conocen bien las líneas rojas de los populares, pero que pueden coincidir en las vías para la recuperación económica. Todo ello, con independencia de que el Partido Popular debe y puede aspirar a conseguir una mayoría decisiva en las próximas elecciones generales, como el partido de

eprand.ly/byneon ebrandly/byneon rebrand.ly/byneon ebrandly/byneon relatend dy/byneon español, que se ha quedado polí-

El submarino

#### Irene Montero se cae del guindo

Algo más de una semana ha tardado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en manifestarse sobre la muerte de Mahsa Amini. mujer iraní asesinada por no portar el velo. El silencio de Montero, clamoroso, había sido interpretado por unanimidad como resultado de las deudas de los fundadores de su partido, incluido el gurú Iglesias, con el régimen de los ayatolás y la larga sombra de sus empresas audiovisuales. Lo cierto es que la ministra necesitó algún tiempo para reflexionar y para solidarizarse con las iraníes, como se ha apuntado con sarcasmo.

#### **Puntazos**

#### La OCDE rebate la fábula de Sánchez

Pedro Sánchez saca pecho por haber guiado a España a la vanguardia del crecimiento en Europa. La ensoñación nutre la propaganda. En realidad, somos casi el único estado de la UE que está lejos de recuperar su nivel prepandemia. Pero la verdad nunca ha sido un obstáculo para Moncloa. Mientras la inmensa mayoría de nuestros socios están apostando por drásticas rebajas fiscales, la ministra Montero confirmó otra ración de subidas tributarias dentro y fuera de los Presupuestos Generales. Y eso que Hacienda ha disparado sus ingresos por impuestos un 23% por el alza de los precios, 22.000 millones más en sus arcas y menos en los bolsillos de la gente. La OCDE se ha desmarcado de la euforia del presidente: España encabezará la inflación entre los estados industrializados este año y colapsará su crecimiento (1,5 del PIB) en 2023. Los españoles somos más pobres y viviremos aún peor. La izquierda sigue en su arcadia.

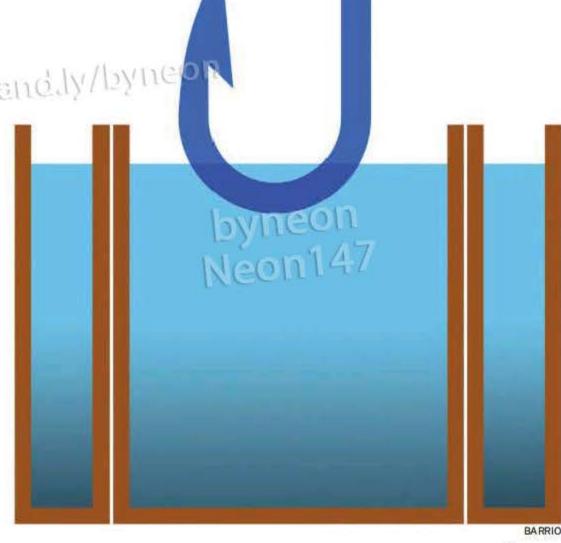

#### Fact-checking

## Nicolás Maduro Presidente de Venezuela

La información

El presidente norteamericano, Joe Biden, prepara una intervención militar en Venezuela con apoyo de Colombia y la aquiescencia de la oposición.

En distintos portales de internet y cuentas de Youtube se afirma que el líder de oposición venezolana y presidente encargado, Juan Guaidó, habría firmado una «carta democrática» que permitiría la intervención militar estadounidense para acabar con el régimen socialista de Maduro. Colombia actuaría como base de apoyo logístico en las operaciones.

#### La investigación

Aunque se multiplican en las redes estas supuestas informaciones, en ningún momento la Casa Blanca ha hecho el menor comentario sobre una posible intervención en Venezuela para restaurar la democracia. La única referencia es del subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, que afirmó: «Nicolás Maduro comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir».

El veredicto



#### FALSO.

No existe ninguna fuente oficial ni periodistica contrastada que indique un endure cimiento de la política de la Casa Blanca hacia Venezuela. Es más. Juan Guaidó no ha firmado «carta democrática» alguna.

Al portador

### El día que Pedro les quitó la merienda a Yolanda y a Pablo



Jesús Rivasés

ean Baptiste Colbert (1619-1683) fue ministro de Luis XIV de Franciaytambién «Contador general de impuestos». Puso en orden las cuentas galas, logró superávit en la balanza de pagos y consiguió suprimir la deuda pública. Dominaba las técnicas fiscales de su época y es muy conocida su explicación de que «el arte de la imposición consiste en desplumar un ganso para obtener el mayor número de plumas posibles con el menos griterío posible». Pedro Sánchez, que como doctor en Economía debería conocer la anécdota, no solo no está de acuerdo con lo que decía Colbert sino que va a aplicar, conscientemente, la política contraria. El inquilino de la Moncloa y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tienen el objetivo de recaudar lo que sea -eso importa poco-, pero con el mayor griterío posible de los contribuyentes más afectados para que quede claro que el Gobierno los agobia todo lo que está en su mano. Lo fundamental es acogotar a los ricos, menos ricos y a buena parte de clase media porque están convencidos de que eso da votos en un país en el que en pleno siglo XXI la riqueza todavía es sospechosa.

El Gobierno implantará un impuesto a las llamadas «grandes fortunas», que podrá deducirse del de Patrimonio. Es decir, solo se aplicará en Madrid, Andalucía y Galicia, Comunidades, claro, gobernadas por el PP, aunque ahora-sin que nadie lo esperara-la Generalitattiene encima de la mesa un proyecto para dulcificar en el Principado el Impuesto de Patrimonio, algo que supondrá un nuevo conflicto entre los «indepes» de ERC y los de Junts. Además, la ministra Montero anuncia más impuestos, sobre todo al ahorro, porque ahorrar también es de ricos y debe ser malo, sobre todo obtener algún rendimiento de esos ahorros. Todos los expertos, incluidos los del Gobierno, saben que el fisco apenas recaudará migajas con el tributo a los ricos y al ahorro -con suerte los ingresos públicos aumentarán un 0,1%-, pero eso tampoco importa. Sánchez, siempre hábil para sobrevivir y para cambiar de opinión, ha decidido hacer propia la doctrina de Pablo Iglesias quien, ya en 2012 (La Tuerka), defendía que «a la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los pobres de la tierra, prometiera un buen infierno rojo para los ricos». El inquilino de la Moncloa, que también sueña con la clientela, la que sea, de Yolanda Díaz, no ha tenido que inventar nada, solo preparar un infierno fiscal para los ricos y menos ricos. El día que Pedro les quitó la merienda a Yolanda y a Pablo, mientras el ganso de Colbert no deja de gritar. Es el objetivo.

El trípode

#### El huracán Meloni



Jorge Fernández Díaz

espuésdemásdesetenta años con gobiernos presididos por hombres en Italia, una mujer-įy vaya mujer!-seva a convertir en la primera ministra como indiscutible vencedora de las elecciones generales, superando y triplicando en votos ampliamente a sus coaligados Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, dos históricas referencias de la derecha italiana. Sus principales oponentes, Enricco Letta y Giuseppe Conte, del partido socialdemócrata y del Movimiento 5 Estrellas, respectivamente, ambos PM en diversas ocasiones, también han sido barridos por el huracán Meloni. No solo es la primera vez que una mujer accede a dicha alta magistratura, sino que es inédito que lo haga al frente de una coalición nítidamente de derechas, lo que añade expectación ante su próximo gobierno.

Otro signo revelador es que la primera mujer presidenta no sea una feminista precisamente al uso sanchista, sino una mujer que se declara «italiana, mujer, madre y cristiana», en las antípodas del feminismo LGTBIQP tan en boga en España. El feminismo que defiende la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer debería alegrarse muy sinceramente, lo que no sucederá con las seguidoras de Irene Montero, Yolanda Díaz, e Ione Belarra, por ejemplo, cuyo concepto del feminismo se califica por sí mismo.

En España, Giorgia Meloni podría ser representada por una síntesis entre Olona y Ayuso, pero con más de Macarena que de Isabel, dadas sus militancias políticas y el discurso sin complejos en la defensa de los principios cristianos de Olona frente al difuso y políticamente correcto de Ayuso. La situación en el centroderecha español es triste, con el PP y Vox condenados a entenderse para ser alternativa a Sánchez, y Feijóo y Abascal sin hablarse entre ellos. Por si fuera poco, el PP «abriendo diálogo» con el PNV en detrimento de Vox, cuando la lealtad institucional del primero quedó acreditada al ser decisivos para el triunfo de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy, con quien acababan de pactar los presupuestos de 2018.

Mientras con una mano los acordaban con el Gobierno del PP, con la otra se los entregaban a Sánchez para que pudiera gobernar con ellos. Se lo pagará pactando con Bildu su alternativa en el gobierno vasco: Roma no paga traidores. Ahora, la inexplicada salida de Olona de Vox alimenta todo tipo de especulaciones sobre sus proyectos de futuro. No se puede eludir la posibilidad de que Meloni se convierta en un icono político a desear imitar, en vísperas de un año electoral decisivo para que la necesaria alternativa se haga realidad.

#### LARAZON

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente

Presidente: Mauricio Casals

Sergio Alonso

Director:

Francisco Marhuenda Director adjunto:

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo

Delegaciones: Andalucía: José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).

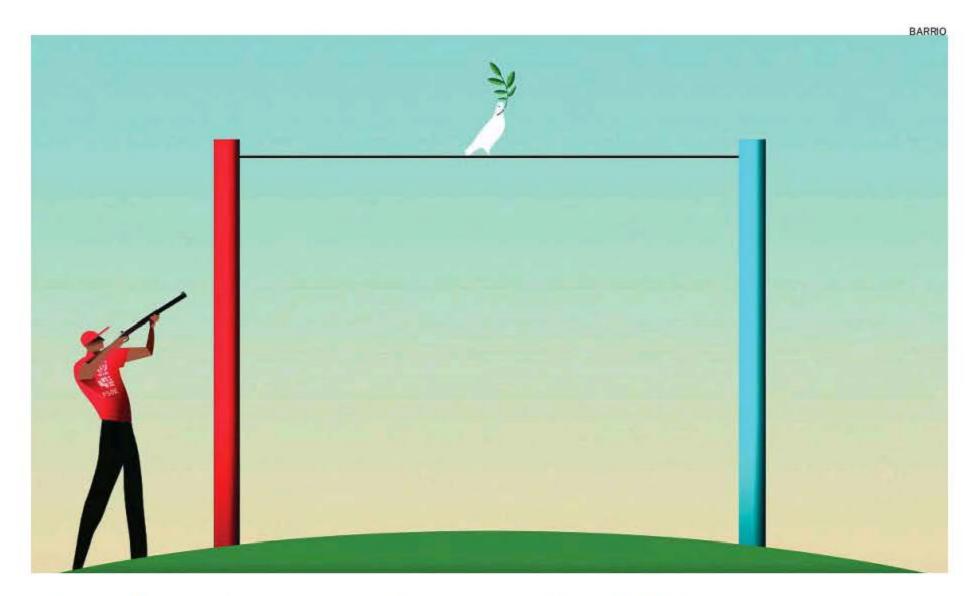

### ¿De derechas o de izquierdas? (II)



Inma Castilla de Cortázar

onsciente del riesgo de incurrir en la ingenuidad, reconocía recientemente, en esta misma Tribuna, que nunca me había parecido certera esa distinción entre ciudadanos de «izquierdas» o «derechas». Entiendo que esas coordenadas de otros tiempos -imprescindibles, ciertamente, para la Anatomía o la Geografía-, no resultan clarificadoras para expresar la posición política de muchos ciudadanos a los que: no nos preocupan las siglas sino el bien común; añoramos una democracia real, con la imprescindible independencia del poder judicial; no reconocemos competencia alguna al poder político para aplicar «una doble vara de medir» con el fin de protegera sus allegados de las sentencias de los tribunales; desearíamos estar representados por políticos que, destacando en su profesión, optan por este otro quehacer que requiere más formación y ejemplaridad, porque afecta a un mayor número de personas (por este motivo, Aristóteles consideraba la «Política» como la más noble de las profesiones); abominamos del uso de la demagogia para justificar lo inasumible; votamos a uno suotros según lo que consideramos más conveniente; y-entre otras cosas-pensamos que una de las grandes rémoras para fortalecer nuestra democracia y elevar el prestigio del quehacer político es pertrechar de los elementos críticos necesarios a tantos ciudadanos que engrosan las filas «del voto cautivo». Me consta que todo esto lo compartimos muchos a los que nos fue regalada la Transición a la Democracia y que tuvimos la fortuna de que en nuestros respectivos centros educativos y familias nos transmitieran el valor de la convivencia en concordia y el respeto a la opinión ajena.

En la Tribuna precedente subrayaba la importancia de haber crecido en la «Cultura de la Transición», donde quedó de manifiesto que la Constitución de 1978 era un acuerdo de mínimos que procuró atender las pretensiones de todos y de la que nadie quedó excluido, como demostró la Amnistía general y la legalización del Partido Comunista. Retomando este noble empeño de los Padres de la Constitución, a la luz de estas décadas, cabría objetarles que les sobró ingenuidad y generosidad. El error de fondo fue el de confiar en la lealtad de los nacionalismos, tanto vasco como catalán, con el persistente ariete del terrorismo etarra. Lo que ocurrió después es de todos conocido, sus insaciables condiciones, cuyos partidos (PNV, CiU) serán la bisagra para la gobernabilidad de los dos mayoritarios (PP y PSOE), que accedieron -es decir, cedieron- a las demandas de los nacionalistas para poder aprobar los presupuestos. La culminación de las pretensiones nacionalistas se inició con las sucesivas propuestas de Estatutos consistentes en pocas palabras en una «independencia subvencionada», en acertada expresión de Mikel Buesa, en referencia al Estatuto vasco conocido como «Plan Ibarretxe», pero que es aplicable al actual Estatuto de Cataluña.

Dicho todo esto, nos encontramos con los atentados del 11-M-todavía no aclarados-yla sorpresiva llegada de Rodríguez Zapatero a la Moncloa, que vino a demoler la Transición, ocultar la Amnistía que propició, proponer una «segunda» Transición, retomando las perniciosas coordenadas de la II República, las categorías de «izquierda y derecha» y reivindicando una supuesta «Memoria Histórica» que

prescindía «a las bravas» de algunas de las páginas másejemplares de la Historia de España, entre ellas, la Transición a la Democracia y la derrota de ETA, solo con la Ley, sin acuerdos tramposos a espalda de los ciudadanos.

En este incomprensible retorno al pasado previo a la Guerra Civil, amputando decenas de años de progreso y de creciente prestigio internacional, se sitúa la llegada del presidente Sánchez que no solo justifica compartir gobierno con los neocomunistas de Podemos (cinco Ministerios con una Vicepresidencia) sino que se apresura a aprobar, una tras otra, «leyes» anticonstitucionales, cuando no aberrantes, que resultan un atropello a la sensatez y una provocación para todo ciudadano que reclame el bien común. Es obvio que de eso se trata: alentar la confrontación y el enfrentamiento, al más burdo estilo comunista o chavista. Un ejemplo más lo estamos viviendo estos días, con las declaraciones del 22 de septiembre de Irene Montero que -con una contundencia digna de mejor causa-aboga por el derecho de los niños a tener sexo con adultos, en una insólita apología de la pederastia. Ministra, en democracia no todo es relativo, no todo es válido. Desde esa indiferencia hacia la verdad-y a la más elemental decencia, en este casosiempre se encuentra el modo de justificar lo injustificable. Por eso, desde el relativismo se esbozan nuevas formas de totalitarismo.

¿Es esto «la izquierda»? Diríamos que es la estrategia para la demolición de una civilización, la civilización occidental, cuna y baluarte de la democracia, donde la secular influencia de España ha sido decisiva. Siempre habrá quienes no lo reconozcan: el sectarismo inevitablemente aflora para falsear la realidad.

Inma Castilla de Cortázar es catedrática de Fisiología Médica y Metabolismo, Vicepresidenta de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) Biblioteca Harley-Davidson

#### El presidente blandengue



Sabino Méndez

qué cerebro privilegiado, a qué Einstein de la comunicación, a qué jefe de márquetin con una masa encefálica de tal peso que saldría ganando incluso si la intercambiara con un infante retardado, le pareció conveniente tomar a El Fary como punto de partida filosófico para una campaña gubernamental?

Toda España se está riendo de la ridícula publicidad del ministerio y ya provoca innumerables chistes. Si se quería hacer reflexionar al género masculino sobre su papel en la sociedad y sobre sus costumbres, existían infinidad de posibles sintagmas a utilizar. Apunten: el hombre sensible, el hombre tranquilo, el hombre vulnerable, el hombre empático, el hombre inclusivo, el hombre abierto, el hombre justo... la lista es inacabable. Pues no. Al gobierno se le ocurrió nada menos que recurrir a El Fary (a todas luces un referente intelectual y filosófico para ellos) y, por oposición, escoger el adjetivo «blandengue» para intentar decirnos lo que debemos ser. Sin importar las características individuales de cada cual, sea homoflaco o heterogordo. Al público en general le están crujiendo las costillas de risa ante lo ridículo de la campaña y los chistes están cayendo tan en cascada que resultan hasta crueles; como cuando dicen que es una campaña lógica en la medida que Adriana Lastra era El Fary de nuestra política.

Afortunadamente, hemos dejado atrás los tiempos en que los hombres teníamos prohibido llorar. Por supuesto que ya podemos hacerlo. Pero reivindicamos llorar, no lloriquear, que son cosas diferentes. ¿A santo de qué escoger ese adjetivo que está relacionado con el campo semántico de lo melindroso, cursilón, pusilánime, manipulable, etc.?

Los filólogos sabemos que adjetivar es juzgar. Por tanto, la campaña pretende promocionar claramente la blandenguería, el victimismo y la poca firmeza. Maquillarlas como virtudes positivas. Quizá porque, al final de todo, lo único que encontramos es un hombre blandengue ante las órdenes de los separatistas. Órdenes que, por cierto, éstos no emiten ni blanda ni respetuosamente.

#### Elecciones en Italia 🚵



La futura «premier» promete gobernar para todos los italianos tras su arrollador triunfo

La líder derechista humilla a la Liga de Salvini en el norte y solo el M5E desafía su poder en el sur

Letta deja el PD después de que los socialdemócratas queden por debajo del 20% de votos en las urnas

## Victoria histórica de Meloni

Soraya Melguizo. ROMA

iorgia Meloni arrasó en Italia. Y en su histórica victoria, que permitirá por primera vez a una mujer y a un partido postfascista entrar en Palacio Chigi, se llevó por delante no solo a una izquierda en descomposición, sino a sus propios compañeros de viaje. Hermanos de Italia se impuso en más de la mitad de las regiones, incluido el norte del país, feudo histórico de la Liga de Matteo Salvini, cuyo liderazgo queda tocado tras hundirse en las urnas. Solo el Movimiento Cinco Estrellas consiguió plantar cara a Meloni en el sur. Un terremoto político que tendrá réplicas más allá de las fronteras italianas, donde los movimientos telúricos que se registraron el domingo en el país transalpino asustan más en Bruselas y Washington, que en Roma.

«Es el tiempo de la responsabilidad, Italia nos ha elegido y no la decepcionaremos». La ganadora de las elecciones no celebró hasta pasadas las dos de la madrugada su aplastante triunfo ante la Prensa, 44% de los votos para la coalición de derechas con la que se presentaba, más de la mitad mérito de su partido, Hermanos de Italia. Meloni mostró su cara más amable, sin olvidar su discurso patriótico, que es el ADN de su proyecto político. «Uniremos este pueblo para que los italianos puedan estar orgullosos de ser italianos», dijo en un tono conciliador. La dirigente ultraderechista aseguró que «Italia y la UE necesitan la contribución de todos ante la situación compleja en la que nos encontramos» y prometió «reconstruir la relación entre el Estadoylos ciudadanos», fuertemente deteriorada a la luz de un histórico 36% de abstención.

Elamplio consenso obtenido en las urnas garantiza una holgada mayoría a la derecha en el Parlamento. La coalición conservadora



Giorgia Meloni trató ayer de tranquilizar a los mercados y a Europa con un discurso conciliador

#### Claves Los perdedores



El ex «premier» Enrico Letta no fue capaz de aglutinar a una izquierda divida para hacer frente a la derecha, por lo que deja la dirección del partido.



Giuseppe Conte logró frenar la caída del Movimiento 5 Estrellas, pero perdió la mitad de los votos de 2018, cuando ganó las elecciones.



Salvini ha caído por debajo del 10% en un claro trasvase de votos hacia Meloni. Su cuota de poder en el Gobierno será menor de lo que aspiraba.

sumaría unos 235 escaños en la Cámara de los Diputados, muypor encima de los 201 para lograr la mayoría, pero lejos de los dos tercios imprescindibles para aprobar reformas constitucionales sin pactar ni someterlas a referéndum. Lejos quedan los 80 escaños de la coalición progresista, los 51 del Movimiento 5 Estrellas y los 21 del Tercer Polo, el experimento centrista y liberal de Matteo Renzi. En el Senado, con 112 asientos frente a los 39 de los progresistas, gozará de una mayoría más estrecha, pero igualmente cómoda.

#### Socios debilitados

Pero no hay ganadores sin perdedores. El peor parado fue Matteo Salvini, que ni siquiera compareció la noche electoral. Efectivamente, no tenía mucho que celebrar. Salvini que, llegó a rozar el 40% en las elecciones europeas de 2019 gracias a su guerra contra las ONG de rescate y su discurso euroescéptico, se hundió en las urnas con menos del 9% de las papeletas, casi empatado con Forza Italia, que obtuvo el 8%. Atrás quedan los «selfies» y las playas llenas de acólitos que bailaban al ritmo que marcaba «Il Capitano», mojito en mano, en la campaña electoral infinita que protagonizó durante su fugaz paso por el Ministerio del Interior en un Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas.

Casi como si se tratara de un aviso de desahucio, la victoria de Meloni en las regiones de Lombardía, Véneto y Friuli-Venezia-Giulia abre una fractura interna en la Liga que difícilmente podrá ser ignorada por Salvini. Ni siquiera su entrada en el próximo Gobierno parece aplacar el descontento que ayer, por primera vez, expresaron los barones de su partido. «El resultado es decepcionante. Es necesario un análisis profundo de las causas», advirtió Luca Zaia, gobernador regional de Véneto. «Los resultados no nos satisfacen, pero seremos protagonistas», se apresuró a responder Salvini. «Tene-

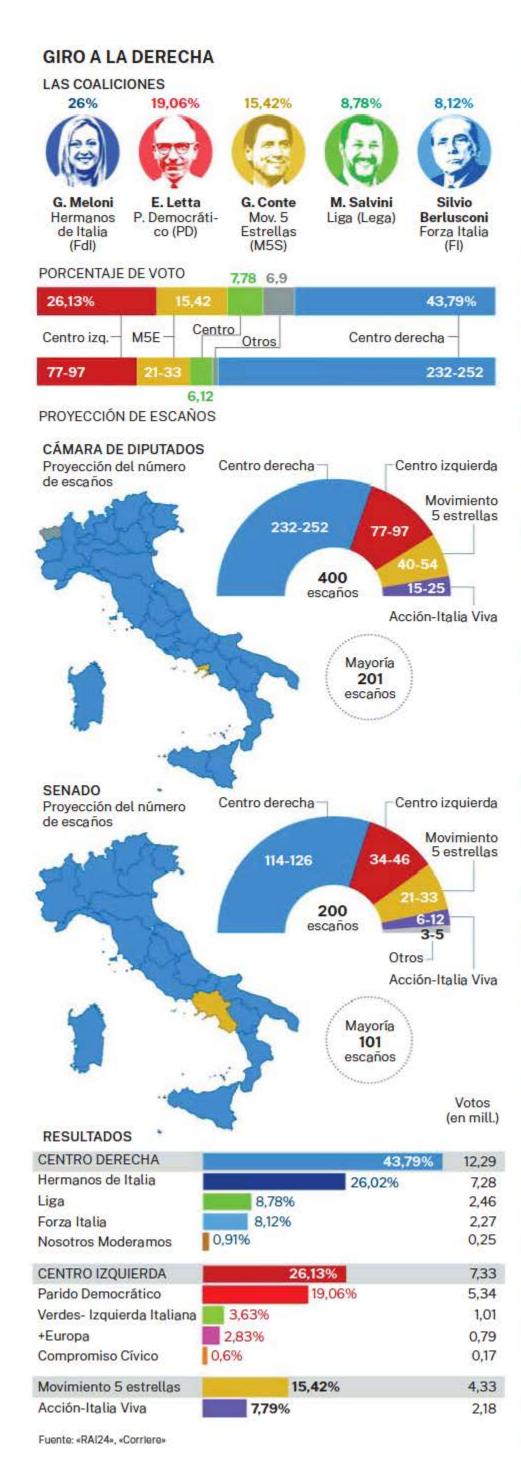

#### **Análisis**

#### Una sombra sobre Europa

#### Alberto Rizzi

#### ¿La victoria de Melonies también la victoria del voto de protesta como ocurrió con el Movimiento Cinco Estrellas en 2018?

El voto de protesta explica solo la mitad del éxito de Meloni en estas elecciones. Aunque seguramente ha sabido interceptar la desafección de muchos votantes contra la clase dirigente, no debemos olvidar que ella forma parte de esa misma clase. Lleva en el Parlamento desde 2006 y fue ministra de Juventud en el último Gobierno de Berlusconi. En lugar de ser una novedad, se ha beneficiado de no haber formado parte de ningún Gobierno en la anterior legislatura, lo que le ha permitido distanciarse fácilmente de las políticas adoptadas y, al permanecer firmemente en la oposición, ha aglutinado en torno a sí el consenso de los votantes descontentos con la situación. Por último, el bajo nivel de participación sugiere que muchos han optado por la abstención como forma de protesta.

#### ¿Por qué la derecha tradicional o la socialdemocracia han dejado de representar a los italianos?

La derecha tradicional dejó de representar a los italianos hace mucho tiempo, incluso Berlusconi estaba lejos de ser una figura política estándar, conservadora y de centro derecha. Además, después de la crisis financiera, las formaciones conservadoras han participado a menudo en Gobiernos de coalición dirigidos por primeros ministros de centro izquierda (Letta, Renzi, Gentiloni) o Gobiernos tecnócratas como el de Draghi. Esto ha provocado una pérdida de atractivo político y un deseo de políticas más extremas, encarnadas primero por Salvini y ahora por Meloni. Las dificultades de la socialdemocracia se deben, en cambio, a una profunda división entre un bando reformista y otro socialista, lo que dificulta que sus votantes entiendan lo que representa su movimiento, y a la aplicación de políticas en gran medida de «statu quo» y de compromiso, percibidas como demasiado centristas.

#### ¿Por qué está la izquierda tan dividida?

Estar dividida es casi un rasgo definitorio de la izquierda italiana, con frecuentes peleas y escisiones entre partidos.

#### ¿Qué cambiará la coalición de derechas a nivel nacional, cuáles serán sus prioridades? Y ¿a nivel europeo?

La situación económica actual probablemente cambiará el orden de las prioridades. Mientras que el manifiesto de la coalición aboga por grandes recortes fiscales y generosas pensiones, junto con medidas más duras contra los inmigrantes y audaces reformas constitucionales, los temas más urgentes serían el aumento de la inflación y la crisis energética. Podríamos esperar un énfasis en la «familia tradicional» y quizás algún retroceso (o al menos ningún avance) en los derechos de las minorías, así como un giro hacia la derecha en las políticas sociales. A nivel europeo, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el debate sobre el Nuevo Pacto de Migración y Asilo ocuparán un lugar destacado en la agenda, junto con las peticiones de cambios en el PNR.

#### ¿Hay motivos de preocupación en Bruselas?

Las preocupaciones de Bruselas no son infundadas, sino todo lo contrario. Aunque Meloni ha asegurado que no tiene intención de salir de la Unión, ni de la eurozona, su fuerte preferencia por una «unión de naciones» podría bloquear sustancialmente los avances y cualquier otra integración, además de retrasar decisiones clave en las instituciones. En un momento como este, la UE no puede permitirse quedar atrapada en un punto muerto y perder un tiempo precioso antes de tomar decisiones.

#### Salvini fue el político más popular de Italia y ahora no llega al 10%. ¿Le puede ocurrir a Meloni?

Efectivamente, puede ocurrir: si algo ha demostrado la anterior legislatura es que el consenso puede perderse muy rápidamente y el ganador de hoy puede ser el perdedor de mañana.

Alberto Rizzi es investigador paneuropeo del «think tank» European Council on Foreign Relations (ECFR) en Roma

mos cinco años de estabilidad por delante», prometió, dejando claro que no era el momento de dimisiones ni primarias.

Salvini, quien en 2018 protagonizó un «sorpasso» histórico sobre Silvio Berlusconi, debió temblar la noche electoral al comprobar cómo el viejo Caimán le pisaba los talones. A sus casi 86 años, la caída en desgracia de Forza Italia no fue ninguna novedad. «Il Cavaliere», que soñaba con suceder a Sergio Mattarella en la jefatura del Estado en enero, y se vio torpedeado por sus propios aliados, será senador. Una dulce «vendetta» después de tener que abandonar en 2013 la Cámara Alta por la puerta de atrás tras ser inhabilitado para ejercer

otra alegría al conseguir colocar en el hemiciclo a su pareja, Marta Fascina, quien fue elegida por la ciudad siciliana por la que se presentó, a pesar de no haber puesto un pie en la isla durante toda la campaña. Cosas de la enrevesada ley electoral italiana, mezcla de mayoritario y proporcional. Un apaño del PD y la derecha para evitar que el Movimiento Cinco Estrellas llegara al poder hace cinco años, que ha acabado volviéndose la peor pesadilla de los socialdemócratas.

El líder del PD, Enrico Letta, intentó sin éxito formar una amplia coalición para «frenar a la dere-

cha», y los resultados demuestran

cargos públicos. Berlusconi tuvo que si se hubiera aliado con los «grillinos» y los centristas, habría podido conseguirlo. Pero renunció a incluir al M5E al considerarlo responsables de la caída de Draghi. «El PD ha comprometido una acción política que podía haber sido competitiva», denunció Giuseppe Conte. El ex primer ministro logró consolidar al M5E como la primera fuerza política en el sur del país y plantar cara a Meloni. Por su parte, Letta, que obtuvo un 18% de los votos para su partido y poco más del 26% para la coalición progresista, anunció la convocatoria de un congreso extraordinario al que no se presentará. «Cuando se agita el miedo, la derecha gana», lamentó.

#### Elecciones en Italia



#### Perfil

Giorgia Meloni Líder de Hermanos de Italia

## «La Meloni»: de las juventudes neofascistas a mujer fuerte de Italia

Criada en la Garbatella, el barrio obrero y rojo de Roma, asegura que sus orígenes humildes forjaron su carácter político

Soraya Melguizo. ROMA

iorgia Meloni (Roma, 1977) obtuvo su primera victoria política gracias a solo cuatro votos de diferencia. Era el año 2004. Azione Giovani, las juventudes de Alianza Nacional, celebraba su tercer congreso. Los candidatos a la presidencia de la organización eran dos jóvenes cachorros de la formación heredera del Movimiento Social Italiano (MSI), un partido fundado por un ex miembro del Gobierno de Benito Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial. El primero, Carlo Fidanza, abandonó la formación por la puerta de atrás hace un año después de descubrirse sus chanchullos con personajes de la extrema derecha dispuestos a financiar el partido con dinero negro. La segunda, será, con toda probabilidad, la próxima presidenta del Gobierno italiano.

Cuenta Giorgia Meloni en su autobiografía «Yo soy Giorgia», publicada el año pasado, que el asesinato del juez antimafia Paolo Borsellino en 1992 fue el empujón definitivo que le animó a atravesar las puertas de la sede del MSI en la Garbatella, el barrio obrero y «rojo» en la periferia romana en el que se crió. Meloni había nacido en el norte de la capital, pero una «gamberrada» junto a su hermana mayor cuando eran aún unas crías -incendiaron la casa donde vivían- obligó a su madre a mudarse a las afueras de Roma. Para

entonces, el padre, que, según sostiene, era un convencido votante del Partido Comunista italiano. había abandonado a la familia hacía tiempo para trasladarse a las islas Canarias. «Cuando supe que había fallecido, no sentí odio ni tristeza. Nada. Es como si hubiera muerto un personaje de la televisión», confesó.

En sus memorias, Meloni recuerda el acoso escolar que sufrió por ser una niña con sobrepeso y reivindica con orgullo sus orígenes humildes a los que, asegura, debe su actual carácter político. Su activismo arranca en la década de los noventa, en plena crisis de los partidos tradicionales italianos, acorralados por los infinitos escándalos de corrupción. Son los mismos años en los que declaró a la televisión francesa que «Mussolini era el mejor político italiano de los últimos 50 años».

Su ascenso en las filas de Alianza Nacional fue fulgurante. En 2006 se convirtió en la vicepresidenta más joven de la Cámara de los Diputados y, dos años más tarde, ocupó un escaño en el Parlamento gracias a Silvio Berlusconi, que la nombró ministra de la Juventud en un Gobierno de coalición que acabó cayendo en 2011, arrastrado por la crisis financiera y los escándalos que hundieron al primer ministro, «Il Cavaliere». Un año más tarde, fundó Hermanos de Italia, cuyo nombre se inspira en las tres primeras palabras del himno nacional y que mantiene en su logotipo la llama tricolor en homenaje al MSI. La primera vez que se presentó a las elecciones,

en 2013, su partido obtuvo un 1,9% de los votos, pero cinco años más tarde ya logró doblar las papeletas. En 2018 era el socio menor en la coalición conservadora liderada por un Berlusconi en horas bajas. Las urnas certificaron el «sorpasso» de la Liga a Forza Italia. Sin embargo, mientras Matteo Salvini formó parte de dos de los tres Ejecutivos con distintas mayorías que se han sucedido en la última legislatura, Hermanos de Italia puede presumir de ser el único de los grandes partidos que se mantuvo siempre en la oposición, también al Gobierno presidido por Mario Draghi. Una apuesta arriesgada y coherente, según los analistas italianos, con la que ha logrado marcar la diferencia frente a su aliado y rival en el bloque conservador.

Coherencia es la palabra que más repiten quienes conocen de cerca a la política romana. Y lo cierto es que desde que lideraba

las revueltas neofascistas por las

calles de Roma ha permanecido coherente a muchas de sus batallas históricas. Como presidenta de las juventudes del partido mandó imprimir un cartel con la foto de un niño en el que se podía leer: «Luca habría querido ser astronauta, pero no llegó a nacer. Alguien decidió por él». También se manifestó contra el uso de la píldora

Fue abandonada por su padre, un votante del PC. «Cuando supe que se había muerto no sentí nada», dijo

En 2008, se convierte en la ministra más joven de Berslusconi y en 2012 funda Hermanos de Italia

abortiva y las uniones civiles. Dos décadas más tarde, Meloni ha impulsado una política ultraconservadora que dificulta el acceso al aborto en las regiones donde gobierna su partido.

En los últimos meses, la líder de Hermanos de Italia se ha esforzado en reivindicar su compromiso con la Alianza Atlántica, la Unión Europea y la OTAN, así como su firme rechazo a la invasión rusa de Ucrania y a Putin, en un intento de conversión moderada que no convence a todos en Italia. Sin embargo, no ha renunciado a mantener su apoyo a sus aliados europeos, llegando a votar en contra de la reciente condena contra la deriva autoritaria del primer ministro húngaro. Víktor Orban fue precisamente uno de los primeros en felicitar a Meloni por su triunfo en las urnas. «Una victoria más que merecida». En la UE, sin embargo, hoy tienen menos que celebrar.



#### **EN EL CENTRO DE LA INDUSTRIA 4.0**



## SUSTAINABILITY | TALENT | INVEST | EXPERIENCE

































#### Elecciones en Italia





El giro a la derecha de Italia acaparó aver las portadas de las cabeceras italianas y extranjeras. La vieja conexión de Meloni con el movimiento de Mussolini genera preocupación en algunas capitales





El pueblo italiano ha tomado una opción democrática y soberana. La respetamos»

#### Emmanuel Macron

Presidente de Francia

«Estamos ansiosos por trabajar con Italia en nuestros objetivos compartidos: apoyar una Ucrania libre»

#### **Antony Blinken**

Secretario de Estado de EE UU

«Bravo, Giorgia [Meloni]. Una victoria muy merecida. ¡Felicidades!»

#### Viktor Orban

Primer ministro de Hungría

«Cuánta superioridad, arrogancia y desprecio por las reglas democráticas al criticar a Italia»

#### Andrzej Duda

Presidente de Polonia

tavoces ha señalado compartir «un visión común en torno a los desafíos que afronta Europa en estos tiempo difíciles». En el hemiciclo europeo, Meloni pertenece al grupo de los Conservadores y Reformistas que acoge al partido de Ley y Justicia y a Vox, formación que también ha respondido con euforia la victoria de la líder italiana.

En Francia, tanto Marine le Pen como Eric Zemmour, conocidos por sus postulados eurófobos, han aprovechado la ocasión para felicitar a Meloni. La líder de Agrupación Nacional ha alabado a la futura primera ministra italiana por «haber resistido a las amenazas de una Unión Europea antidemocrática y arrogante al obtener este grado de victoria».

## La cautela de Bruselas contrasta con la euforia de los eurófobos

La Comisión
Europea espera una
«cooperación
constructiva» con el
futuro Gobierno
italiano

Mirentxu Arorqui. BRUSELAS

Aunque la victoria Giorgia Meloni en Italia supone un balón de oxígeno para los partidos euroescépticos, las instituciones europeas han preferido la cautela y el espíritu constructivo en sus declaraciones públicas. Para el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, «ver estas elecciones como un juicio a Europa me parece una simplificación extrema». Bruselas trabajará con el Gobierno que finalmente tome las riendas del país, independientemente de los colores de la nueva coalición. «Esperamos tener una cooperación constructiva con las nuevas autoridades italianas.

Peropermítanme recordar que por el momento esperamos a que Italia proceda a la nominación de Gobierno», aseguró ayer el mismo portavoz.

Bruselas guarda varios ases en la manga para intentar rebajar las previsibles tensiones con el nuevo Ejecutivo, de modo que la sacudida no derive en cataclismo. Aunque la marcha de Mario Draghi hace temer que el nuevo Gobierno posponga las reformas acordadas con Bruselas, las instituciones comunitarias tienen en su poder bloquear el desembolso de los fondos post pandemia Next Generation EU o, al menos, trocear la siguiente remesa de ayudas si Roma no hace los deberes. Además, la imponente deuda italiana aconseja no jugar confuego, ante el peligro de desatar otra crisis de la prima de riesgo, en un contexto de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Asimismo, un buen comportamiento de Roma en este flanco también puede ayudar a poner en marcha una reforma de las normas fiscales europeas-el Pacto de Estabilidad y Crecimiento – para que la senda de ajuste de deuda, tras las políticas expansivas de la pandemia, tenga en cuenta las peculiaridades de cada país, tal y como propugnan los socios del sur de la zona euro.

En las últimas semanas, la propia Meloni ha ido dulcificando su postura ante la grave crisis energética que sacude al país y el temor de que Italia se vea relegada del club comunitario en momentos especialmente oscuros. Si uno de los grandes temores tras la renuncia de Draghi era que el país transalpino -habitualmente pro Kremlin- dejara de apoyar la política de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, en las últimas semanas esa amenaza no se ha desvanecido, pero sí parece haberse aminorado. También será necesario analizar la labor que desempeñen el resto de los socios de la coalición. Sobre la Forza Italia de Silvio Berlusconi, que pertenece al Partido Popular Europeo, el grupo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. A pesar de estos signos apacide Meloni sobre los expedientes abiertos por parte de Bruselas a Hungría y Polonia por no respetar el Estado de derecho y que incluso, en el caso del primero, pueden derivar en la congelación de los fondos. Los Hermanos de Italia, el partido de Meloni, comparte muchas de las líneas maestras de las fuerzas que gobiernan en estos dos países. La semana pasada, Von der Leyen, recordó en un coloquio en la universidad de Princeton (Estados Unidos) que la Unión Europea tiene «mecanismos» para hacer frente a una hipotética deriva autoritaria en Italia, en referencia a los instrumentos que ya están siendo aplicados en el caso de Budapest y Varsovia. Unas palabras que levantaron polvareda en los últimos días de la campaña electoral y que ahora Bruselas prefiere olvidar.

guadores, es difícil saber la postura

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se ha convertido en uno de los primeros líderes europeos en felicitar a Meloni, lo mismo que el Gobierno húngaro de Víktor Orban, cuyo uno de sus por-

### Las bolsas encajan sin sobresaltos el cambio de rumbo

En una sesión con fluctuaciones y pérdidas menores, Milán cerró incluso con ganancias

#### J. de Antonio. MADRID

Había expectación -incluso miedo entre los analistas- de que el triunfo del bloque de derechas en las elecciones italianas -formado por Hermanos de Italia (FdI), Liga y Forza Italia (FI) y liderado por Giorgia Meloni-pudiera provocar un desplome en los mercados por su propuesta política. Pero, a tenor de lo ocurrido en los parqués de las grandes bolsas y de los mercados financieros, el peligro a un desplome generalizado quedó

desechado pese a la volatilidad de la sesión, las divisas y el alza de la rentabilidad de la deuda, presionados por el cambio político en el país transalpino y por el nuevo rumbo de la política económica de Reino Unido, cuya moneda llegó a desplomarse ayer hasta tocar mínimos desde 1971.

Pese a ello, la mayor parte de los mercados europeos cerraron con mínimas pérdidas, en una sesión plena de fluctuaciones pero que acabaron con ligeras caídas a la espera de acontecimientos. Fráncfort cayó un 0,46% para cerrar la jornada con 12.227,9 puntos, y París descendió apenas un 0,24% en un contexto de inquietud por la subida de tipos y el empeoramiento del contexto económico, no por la influencia italiana. Londres y Madrid también cerraron en números rojos. La plaza madrileña lo hizo un 0,99%, la que más, para



El FTSE MIB, principal selectivo de la Bolsa de Milán, ganó un 0,67%

registrar un nuevo mínimo anual, 7.508 puntos, pero lejos de las pérdidas del 2,4% acumuladas en la sesión del viernes. Milán quiso llevar la contraria y lideró las ganancias en el continente, con una subida del 0,67% en su selectivo FTSE MIB, hasta los 21.207,25 puntos, dejando claro que los inversores no tienen mayor preocu-

La prima de riesgo italiana se elevó a 242 puntos con el rendimiento del bono a 10 años en el 4,53% pación por el cambio de Ejecutivo debido a la estabilidad que proporciona una mayoría amplia para gobernar, una cuestión que animó las inversiones. El único «pero» estuvo en la prima de riesgo italiana—la que mide el diferencial entre el bono a diez años alemán y el nacional—, que subió hasta los 242 puntos básicos, igualando el récord del año marcado en junio, cuando alcanzó esa misma cota, y con el rendimiento de los bonos a 10 años en el 4,53%, en máximos desde octubre de 2013.

El propio vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cree que la economía italiana no se verá afectada por un gobierno encabezado por la derecha dura y espera que este Ejecutivo seguirá el mismo camino que el anterior, «el de la recuperación de la economía, que en Italialo ha hecho mejor que la media europea en los últimos dos años y que ya ha recuperado el nivel de renta previo a la pandemia». Sí recordó que el problema lo tienen en su deuda pública, que se sitúa en torno al 150% del PIB, pero está en una posición inversora neta «muy buena», aseguró el directivo del BCE.

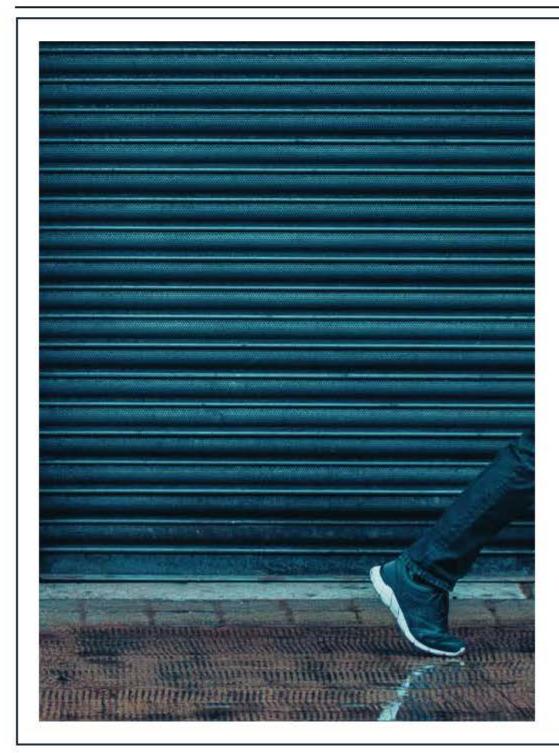

# ALQUILAMOS (o compramos) LOCALES EN PLANTA BAJA ENTRE 500 m<sup>2</sup> Y 1.000 m<sup>2</sup>

Pagamos hasta 2.200 €/mes

En ciudades de más de 200.000 habitantes



647 833 397

Luis Guardia I.guardia@rentacorporacion.com



#### Elecciones en Italia 🚔



## Meloni se cuela (también) en el debate «preelectoral» español

PSOE y PP no ven efecto contagio, mientras que Podemos agita el «miedo a Vox»

#### R. Esteban/A. Martinez. MADRID

La victoria de Giorgia Meloni en Italia tuvo su eco también en España. Centralizó todas las conversaciones políticas y reacciones. La preocupación, pero también la mesura, coparon los primeros análisis en los cuarteles generales de los partidos políticos. Solo en el caso de Vox se felicitó con ahínco el resultado en las urnas en Italia por un resultado que consideraron «histórico».

En un ambiente preeleectoral, los partidos hicieron diferentes lecturas para sus intereses políticos, aunque, trataron de evitar señalar un «efecto gaseosa» de cara a las futuras fechas electorales. El escenario y resultado italiano no es extrapolable a España, era una de las opiniones más unánimes.

La posición del Gobierno basculó entre el respeto al «legítimo» resultado de las elecciones y las advertencias sobre el avance del populismo. En todo caso, las fuentes consultadas descartan que la situación de Italia sea extrapolable a España porque la situación es «muy diferente». El más gráfico fue el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que, pese adelantar una posición «prudente en sus valoraciones» sobre la victoria de Giorgia Meloni, si consideró, sobre el auge de los populismos en Europa, que «siempre terminan igual, encatástrofe». «Enun momento de incertidumbre siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofe, porque dan respuestas sencillas a muy corto plazo a problemas muy complejos», aseguró.

Desde el PSOE, la vicesecretaria general y ministra de Hacienda,

María Jesús Montero, admitió la «preocupación» del partido por el auge de una formación política que entienden que «va en contra de la construcción europea» en un momento en que se debe defender un proyecto común para afrontar retos como la pandemia o la guerra en Ucrania. Una de las tareas pendientes de la izquierda ha sido su estrategia para hacer frente a los extremismos, también en España donde se azuzó durante meses el miedo a Vox. Ahora, los socialistas defienden que la receta para acabar con los populismos es acabar con la desigualdad, porque en los momentos de dificultades hay personas que se sienten excluidas del sistema, sienten desapego de la política y en ese caldo de cultivo «anidan los extremismos», advirtió. Portanto, defendió que la mejor vacuna es luchar contra la desigualdad a través de políticas públicas.

A la izquierda del PSOE, las reflexiones eran de alerta y con un

objetivo claro de agitar el fantasma de «que viene Vox», que ha resultado ya fallido en otros comicios.

En Podemos se lamentaron de los resultados electorales y lo vincularon al «blanqueamiento de la extrema derecha», aseguraron. La líder de Podemos fue más allá, Ione Belarra, alertó de que «la victoria de la ultraderecha italiana tiene que ver con la normalización del discurso de odio y la falta de políticas valientes que protejan a la mayoría social. «España no está libre de vivir algo así». Por su parte, la vice presidenta Yolanda Díaz, llamó a su espacio a «tomar nota» para evitar que un resultado así se repita en las elecciones generales.

Solo los de Abascal se felicitan por los resultados: «Marca el camino de una nueva Europa»

«Hallegado el momento ya de que reconstruyamos el espacio progresista y seamos capaces de presentar proyectos alternativos que mejoren la vida de la gente en nuestro país y en Europa y también que generen esperanza», advirtió. En el espacio morado se entiende que la «desafección» política conlleva a estos resultados y por ello piden trabajar en ello para evitar la abstención en electoral.

Mientras, en el PP tampoco hay optimismo, según reconocen fuentes de la cúpula. «No es el resultado qué más nos gusta», indican en el equipo de Feijóo, quien no se pronunció en público. El presidente de la junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió a Meloni que «respete los valores y los objetivos de la Unión Europea» y pidió hacer «un esfuerzo» para recuperar los espacios centrales. Cargos del PP admiten que estos resultados dan «cierto oxígeno» a Vox en un momento clave por la crisis interna. En el PP también cortocircuitan la idea de contagio español y no contemplan otro escenario que no sea la mayoría absoluta de Feijóo.

Los de Abascal, que invitaron a un mitin a Meloni en Andalucía, creen que su triunfo «marca el camino de una nueva Europa de naciones, libres y soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos».

#### La conexión italiana en plena crisis con Olona

Giorgia Meloni se ha

convertido en el mejor «acicate» para Vox en un momento decisivo en el que la formación que dirige Santiago Abascal trata de zanjar la herida abierta por la crisis con la exdiputada Macarena Olona, quien no descarta ya crear un partido si Vox deja de ser una alternativa. Así, en Vox se recibió con esperanza el triunfo de la próxima presidenta italiana, quien ya había mantenido encuentros con Santiago Abascal. La política italiana acudió a un mitin electoral de Vox en las últimas elecciones en Andalucía, con el objetivo, entonces, de apoyar a Olona como aspirante a la junta de Andalucía. Tres meses después de esa icónica foto, Meloni gobernará Italia, mientras en España, el futuro de Olona, sigue siendo una incógnita.



Un grafiti con Meloni como protagonista en una calle de Roma

## MAESTROS JAMONEROS





#### SÓLO CALIDAD SUPREMA



#### LOTE N°20:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Cinco Soles", 7,5 kg aprox. Excelente añada.



#### LOTE N°21:

Paleta de Bellota 100% Ibérica "Cinco Soles", 5 kg aprox. Curación mínima 24 meses aprox.



#### LOTE N°8:

Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles",
• 75% Raza Ibérica.
7,5 kg aprox. Excelente añada.

#### EDICIÓN ESPECIAL CORTE A CUCHILLO





#### LOTE N°23:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Cinco Soles".

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores
30 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico
+ 1 bolsa de 100 g de tacos y huesos cortados,
envasados al vacío.



antes 340€

305€

IVA y portes\*

#### LOTE N°24:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Cinco Soles". MEDIA PIEZA

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores 16 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico + huesos cortados y envasados al vacío.



#### LOTE N°22:

Paleta de Bellota 100% Ibérica "Cinco Soles".

Cortada a cuchillo por Expertos Cortadores.

15 bandejas de 100 g de Paleta de Bellota 100%

Ibérica + 1 bolsa de 100 g de tacos y huesos cortados, envasados al vacío.



#### LOTE N°25:

Esencia 100%

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores

8 bandejas de 100 g Jamón de Bellota 100% Ibérico + 8 bandejas de 100 g Paleta de Bellota 100% Ibérica "Cinco Soles" + huesos cortados y envasados al vacío.





#### LOTE N°15:

Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles"

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores

30 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico + 1 bolsa de 100 g de tacos y huesos cortados, envasados al vacío.

• 75% Raza Ibérica.



#### LOTE Nº14:

Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles". Media pieza.

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores
16 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles" + huesos cortados y envasados al vacío.

• 75% Raza Ibérica.

## Directamente de fábrica a su casa. Envío en 24/48 horas.

Particulares, empresas: disponemos de lotes regalo. PARA QUEDAR BIEN. DESHUESADOS SIN COSTE ADICIONAL: Podemos deshuesar su jamón o paleta y enviárselo en trozos al vacío.





#### **INFORMACIÓN Y PEDIDOS:**

923 39 07 05

Todos los días de 10:00 a 21:00h incluso festivos



Frades de la Sierra (Salamanca)

Código descuento compra online: RZ9

WWW.MAESTROSJAMONEROS.COM



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidió ayer el Comité Ejecutivo del partido

▶ Pulso electoral. El PP se acerca a regionalistas y otras minorías como alternativa a Vox. Feijóo concreta la bajada del IVA a los alimentos básicos

## Génova rompe el cordón sanitario de Sánchez

Carmen Morodo. MADRID

lberto Núñez Feijóo se decanta por una estrategia de acercamiento a los partidos regionalistas y a otras minorías con representación en el Congreso para crear una

red de posibles alianzas ante las elecciones del próximo mayo que limite la influencia de Vox en la formación de gobiernos del PP.

Con la excepción de Bildu, y los partidos independentistas catalanes, la dirección popular se desprende de condicionamientos del pasado y se abre al pacto y al diálogo con todos, con la intención de romper el cordón sanitario -dicen-que el PSOE consiguió construir a su alrededor en la última etapa de Mariano Rajoy, utilizando como justificación los casos de corrupción que afectaban al partido. El PP estaba «mal visto» y sus siglas tenían un coste reputacional que alejaba cualquier posibilidad de negociación y entendimiento. En Génova creen que las circunstancias se han dado la vuelta. Y que el relevo en la cúpula ayuda a dar un salto que no pudo hacerse en la etapa de Pablo Casado porque aquel equipo «no fue capaz» de superar el peso de la competencia directa con el partido de Santiago Abascal.

Ahora, los populares se lanzan

a las elecciones de mayo dispuestos a utilizarlas como campo de experimento para demostrar que puede haber otras alternativas al acuerdo con Vox, aunque den por descontado que habrá ayuntamientos que dependerán de pactar con este partido. El objetivo es que sean «el menor número posible» de ellos.

Así, este PP no cree que la «meta volante» del próximo mayo deba servir como laboratorio de la coalición PP-Vox, para allanar el camino a Feijóo a La Moncloa y normalizar esos pactos, como sí valoraron en algún momento en el equipo de Casado.

Los socialistas han tomado ya nota de los movimientos en clave de alianzas postelectorales del PP y se han puesto en guardia para evitar tentaciones de sus potenciales socios. Pero el clima ha cambiado por el desgaste que implica

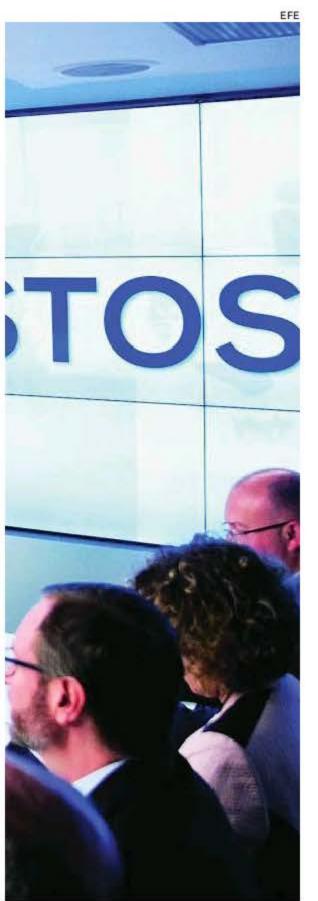

#### **Análisis**

### Cambiar de socios: ¿del PSOE al PP?

Javier Gallego

lberto Núñez Feijóo aspira a conseguir una mayoría absoluta en las próximas elecciones para no tener que depender de nadie; si bien, como se antoja casi imposible, quiere optar por una victoria holgada que le acerque lo máximo posible a los 176 diputados que marcan la mayoría en el Congreso y evitar tener que depender de Vox. No depender de los de Santiago Abascal, pero muy probablemente tendrá que depender de otros socios minoritarios: además del PNV, con quien el PP está en proceso de reconciliación, hay hasta siete diputados de partidos minoritarios que pueden jugar un papel determinante en la próxima legislatura.

Entre ellos están Foro Asturias (1) y UPN (2), que se da por hecho que apoyarán a Feijóo; y además Coalición Canaria (2), Teruel Existe (1) y PRC (1), que ahora están apoyando a Pedro Sánchez, pero podrían virar hacia Feijóo en la próxima legislatura y ser determinantes en función de las mayorías que arrojen las urnas en las próximas elecciones generales. En este sentido, tomando la última encuesta de LARAZÓN, publicada a finales de agosto, Feijóo lograría entre 140 y 142 escaños (50 más que Sánchez), lo que le dejaría a 36/34 de esa mayoría. Por tanto, por ahora sería insuficiente con los partidos minoritarios y el PNV y requeriría a Vox.

Yaquíviene el siguiente problema: tanto PNV como Coalición Canaria y Teruel Existe ya han advertido que si Feijóo pacta con Vox, no prestarán sus apoyos al líder popular. El Partido Regionalista de Cantabria evita hablar de «líneas rojas», pero tampoco ve con buenos ojos

a los de Abascal porque pretenden suprimir las autonomías, esencia de la propia formación, que se fundó precisamente para recuperar la autonomía cántabra. Consultado por este diario, José María Mazón, diputado del PRC, recuerda que han gobernado en Cantabria desde 1995 en coalición con PP y PSOE y, por tanto, no tienen «ni vetos ni líneas roja ni cordones sanitarios». «Nunca hemos estado cerrados a nada», afirma, aunque considera que valorar un pacto con Feijóo ahora «es muy pronto». «Lo nuestro es defender los intereses de Cantabria. El que mejor se adapta a nuestros planteamientos», afirma. «Nos incomodaría Vox en el sentido que va contra las autonomías y quiere recentralizar. Nosotros, con Vox, directamente, nunca pactamos», señala.

Por su parte, Fernando Clavijo, actualmente secretario general de Coalición Canarias y senador, sí que es mucho más rotundo. «Ni con Vox ni con Podemos. Los extremos son inade-

cuados. Ambos representan lo que no queremos para Canarias», afirma, situando un pacto de PP con Vox como línea roja. A partir de ahí, Clavijo señala que tiene buena relación con Feijóo de su etapa como presidente de Canarias: «Compartíamos mucho la política fiscal y financiera. Tenemos una relación personal cordialy afable». Si bien, solo prestará sus votos en función de lo que el PP ofrezca para Canarias. «Siempre poniendo a Canarias por encima», afirma, tras explicar que ya han mantenido reuniones en los últimos tiempos para compartir la visión que tienen sobre la actualidad, aunque «nada serio».

Finalmente, Tomás Guitarte también ha pues-

to como veto un pacto con Vox ya que Teruel Existe solo pacta con quien respete las autonomías y defienda estar en Europa y los de Abascal no están ahí. En este sentido, cabe recordar la presión que ejerció Vox sobre Teruel Existe cuando Guitarte se convirtió en el diputado decisivo para que Sánchez fuera investido en enero de 2020. En cualquier caso, para Guitarte, el único condicionante para trabar acuerdos con Feijóo son las medidas que ofrezca (el programa para luchar contra la despoblación) y está abierto a llegar a pactos con los populares, tal y como lo ha hecho con los socialistas.

Antiguamente, el PP también podía pactar con los nacionalistas catalanes articulados en torno a las siglas de Convergència i Unió, pero ahora se antoja imposible. Ese grupo, que apo-

> yó a Mariano Rajoy, está ahora dividido en JxCat y PDeCat. JxCat está en la radicalidad y es inviable llegar a acuerdos (ni Sánchez, pese a todas las cesiones al independentis-

mo, ha sido capaz deincorporarlo a la ecuación de gobernabilidad) y el PDeCat, que ahora cuenta con cuatro diputados, sí estaría más dispuesto a la negociación (está obteniendo grandes réditos para Cataluña en sus negociaciones legislativas con el Gobierno), pero habrá que ver qué representación obtiene en las próximas elecciones generales dado que es un espacio en reconstrucción.

Teniendo en cuenta la representación parlamentaria actual, Feijóo podría llegar a sumar hasta 13 apoyos entre el PNV y los partidos minoritarios. Ese respaldo y una victoria holgada también le darían una posición de fuerza ante Vox si negociara con Abascal.

Teruel Existe y Coalición Canaria se abren a nuevas alianzas

la gestión del Gobierno de crisis como la pandemia o la energética, y estas fuerzas minoritarias han pasado de pantalla ante la perspectiva de que pueda cambiar el color de La Moncloa en las próximas elecciones generales.

Mientras, en clave nacional el PP sigue instalado en la ofensiva para vincular su marca con el lema de la bajada de impuestos a las clases medias y trabajadoras. Y en el lado contrario, el Gobierno se vuelca en la campaña dirigida a consolidar la imagen de que está comprometido con una política confiscatoria de los beneficios de la riqueza.

El líder del PP insistió ayer en la deflactación del IRPF y reiteró el discurso que acusa al Gobierno de quedarse con el dinero que los españoles pagan de más por la inflación para utilizarlo con fines electoralistas. Tras presidir el Comité Ejecutivo, Feijóo dio una vuelta de tuerca a este mensaje y anunció una nueva medida que exige al Gobierno de coalición. Si no deflactan el IRPF, pide que se rebaje el IVA de una cesta de productos básicos del 10 al 4 por ciento.

Esta rebaja debe afectar a la carne, el pescado, la pasta seca, los
aceites y las conservas. Según detalló, la rebaja supondría dejar de
ingresar unos 970 millones de
euros, que se compensarían con
los más de 1.000 millones de euros
«extra» recaudados a cuenta del
incremento de los precios de la
cesta de la compra. El Gobierno ya
ha implementado varias propuestas de los populares, como la rebaja del IVA de la luz y del gas.

Mientras el jefe del Ejecutivo se presenta como el que ataca a los grandes patrimonios, Feijóo le hace competencia con el eslogan

#### «España necesita un Gobierno mejor»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a los españoles el modelo de «centralidad» y «unión» que representa el Partido Popular frente al modelo de «división, crispación y debilidad» de Pedro Sánchez, y resaltó que España «necesita un Gobierno mejor». Así se pronunció en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en presencia de «barones» territoriales y cargos de su partido, donde no hizo ninguna mención en abierto al resultado de las elecciones italianas tras la victoria de la candidata Giorgi Meloni encabezando el partido Hermanos de Italia. Feijóo afirmó en su intervención que los españoles pueden elegir entre dos modelos: «El que representa el Gobierno actual: la crispación, la división, el insulto, el control de las instituciones y una división interna permanente. Y el del PP, que representa la centralidad, la unión de los españoles, las propuestas meditadas, los servicios públicos eficientes y afán de acertar en la recuperación de España». A su entender, cada día tienen «más claro que la mayoría de los españoles prefiere este segundo modelo».

de que él no quiere acabar con los ricos, sino que lo que quiere «es que no haya pobres». El político gallego busca, además, poner sordina a la campaña de la izquierda que le acusa de beneficiar a las grandes fortunas por suprimir o bonificar parcialmente el impuesto de patrimonio.

La negociación de los Presupuestos obliga al Gobierno a recuperar la idea de la subida de impuestos, de la que aseguran que dejarán fuera a «la clase media y trabajadora». Entre los gravámenes que pueden ser revisados al alza está el IRPF en las rentas del ahorro, además del anunciado impuesto a las grandes fortunas.

Esta subida selectiva de impuestos había sido aparcada, junto con el informe del comité de sabios, pero Moncloa la ha puesto de nuevo encima de la mesa para contraatacar a la presión del PP.

## Moncloa encarrila los últimos **Presupuestos** con Podemos

El PSOE juega la baza fiscal para lograr «pronto» el acuerdo, a pesar de que los morados y Díaz denuncian el «bloqueo»

#### A. Martínez / R. Esteban, MADRID

Optimismo en el Gobierno. Pese a la escenificación de Unidas Podemos, que se afana en mantener la tensión públicamente, la parte socialista considera encarriladas las últimas cuentas públicas de la legislatura. Las advertencias de bloqueo por parte de los morados se reciben con resignación por la titular de Hacienda, que los encuadra en el «momento de la negociación» y mantiene su vocación de aprobarlos «en tiempo y forma». En Moncloa pivotan sobre una posición más posibilista y aseguran que «ambas formaciones saben la importancia de tener unos Presupuestos», sobre todo en un contexto de crisis como el actual, dado que a través de las cuentas se vehiculará una importante fuente de recursos. «Son los tirones propios de la negociación», señalan fuentes socialistas, que restan trascendencia a los últimos pronunciamientos de sus socios, apuntando a la lejanía de las posiciones. Existe, por tanto, el convencimiento en el PSOE de que se llegará a un entendimiento y será «pronto». La intención del Ejecutivo es llevar las cuentas al Congreso de los Diputados, «si todo sigue como hasta ahora», entre finales de septiembre y principios de octubre para que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Las citadas fuentes valoran positivamente que las pretensiones de sus socios se hayan orientado al planofiscal, un terreno en el que se prevén anuncios en los próximos días para desencallar el «acuerdo», y no se hayan aferrado a cuestiones «imposibles» como el gasto en Defensa, sobre el que no era viable la negociación. No en vano, está previsto que esta semana el Gobierno presente un paquete de medidas fiscales que permitirá a los morados justificar su apoyo a las cuentas. Fuentes gubernamentales avanzan que se tratará de «subidas selectivas de impuestos» con «la misma vocación» de las anunciadas hasta ahora -gravamen a las energéticas,

baca o grandes fortunas-para «un reparto justo de las cargas». No se prevétocar el IVA de los productos básicos, como pidió Alberto Núñez Feijóo, ni se va a deflactar el IRPF, porque, aseguran en el Gobierno, «ese no es nuestro modelo». Sí se podría tocar el IVA de los productos de higiene femenina, que finalmente quedó fuera de la ley del Aborto. El paquete fiscal basculará entre los PGE, donde se

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ayer, en la Comisión de Trabajo

Los de Belarra buscan su influencia en las cuentas para exhibir sus logros a los votantes

que ya existen y cuyo retoque no será sustancial, y otras normas específicas, por ejemplo, para el gravamen a las grandes fortunas que es de nueva creación.

En rueda de prensa desde la sede de Ferraz, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, compartió la «dificultad de las negociaciones» con sus socios y la necesidad «de ser prudente». «No me van a encontrar subra-



**Opinión** 

#### La bronca lleva a la derrota

#### Toni Bolaño

uando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. El dicho viene a cuento de los resultados italianos. La izquierda se dedicó a romper los mínimos puentes y a buscar la confrontación

en lugar del acuerdo. Resultado, la extrema derecha supera el 25% y gobernarácon mayoría absoluta. La participación apenas superó con dificultades el 50%. Conclusión: la izquierda se desmovilizó. Su enfermedad, hartazgo y hastío de sus líderes empecinados desde que alcanzaron el poder hacer algo más de diez años en amargarse la vida y dar pocas soluciones que dejaban

elcampoyermo para experimentos en los que la extrema derecha se mueve como pez en el agua. No en vano, los ultras tienen presencia en 15 países europeos.

encuadran aquellos impuestos

Intentar teletransportar el escenario italiano a España solo es para marrulleros. El Vox de este año ya se parece poco al que acabó 2021. Y Feijóo poco tiene que ver con la desbandadageneralizadaen la derecha italiana. Sin embargo, la izquierda sí que puede sacar lecciones. Una la dijo el presidente del Gobierno: la desunión y la confrontación desmovilizan al electorado. Primera consecuencia: volverse a unir.

Si se analizan las tripas de las encuestas, Feijóo tiene el viento de cola en las provincias de menos de seis diputados. Solo la suma de la izquierda podría frenar la sangría de diputados que la izquierda perdería. Osea unirse, incluso electoralmente porque como dijo ayer Iván Redondo «senecesita alturas demiras, abandonar egos y un equipo político capaz de reconciliar a toda la izquierda». Y también con los sondeos en la mano, la izquierda pierde fuelle en los territorios donde sacaba una mayoría holgada porque su electorado está desmovilizado.

Las broncas no se circunscriben solo a los fracasos, también se disputan los éxitos. Ahora, en la negociación presupuestaria tanto PSOE como Díaz, y no digamos Podemos, tienen la tentación, la ansiedad desmedida de intentar apuntarse las medidas estrella y fustigar sin piedad las desavenencias. Que Díazdijera ayer que hay diferencias presupuestarias en cinco bloques no ayuda a transmitir confianza,

ESPAÑA 17 LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022



yando las diferencias, sino resaltando lo que nos une», señaló, lanzando un dardo a las críticas de los morados. «Llegaremos a un acuerdo. No puede haber otro camino», destacó.

Estas palabras con las que Moncloa busca zanjar el constante ruido interno, no son recogidas en la sede morada, donde apuestan por visibilizar el conflicto hasta el último momento. En Podemos creen que con esta estrategia

empatía al votante.

Pero no. Al contrario. Parece que la humildad, la comprensión y la connivencia, no existen en la izquierda. Y si en el escenario entra Podemos, aquí pilla todo el mundo. Más Madrid, los primeros, Íñigo Errejón por supuesto, Sumar y la lideresa no consumada también, y el PSOE evidentemente. Total, una ensalada de tortas permanente que no motiva al electorado, lo retrae y eso en casi 20 provincias es letal.

El PSOE ha dado un empujón en las dos últimas semanas y ha centrado el debate político sobre fiscalidad con el PP. Es un mano a mano,

que logra el Gobierno, como si solo llegasen por su interacción. Solo así se explican las contradicciones entre los dirigentes de Podemos en estos días. Si bien la semana pasada, la líder morada Ione Belarra denunciaba que la negociación estaba «atascada», este domingo el secretario de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, garantizó que los Presupuestos saldrían adelante, en una entrevista en «El País». Ayer se volvió a elevar la presión sobre el PSOE. Y para ello Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz se alinearon. Exigieron condiciones de máximos. Los morados vinculan la ley de Vivienda, la de Seguridad Ciudadana y la ley de Familias a los Presupuestos. «Es inconcebible», dijo la portavoz Isa Serra, que la ley de Vivienda y mordaza no estén resueltas, y denunció además el «bloqueo» por parte del PSOE. A juicio de los morados, Pedro Sánchez debepasar «de las palabras a los hechos». Por su parte la vicepresidenta lamentó estar «muy lejos» con su socio en materia de fiscalidad, medidas de conciliación, plan de choque contra la inflación y medidas para la transición ecológica y política social. «Hay cuestiones que un Gobierno progresista, a estas alturas, no deberíamos discutir». Así, los morados siguen mono-

polizando el debate, en los últimos días de negociación, aunque, en privado, se reconocen avances. Para el socio minoritario estas cuentas son «fundamentales», dicen, por las transformaciones estructurales «pendientes» y, sobre todo, porque «son los Presupuestos del final de la legislatura». Un extremo que Podemos quiere aprovechar al máximo para demostrar su influencia, a las puertas del ciclo electoral, donde quiere rentabilizar los éxitos de su acción gubernamental.

pero con esto no es suficiente. Quizás en la izquierda no hay quien tenga altura de miras, sino mirada debajos vuelos; los egos son expansivos e invasivos; y la reconciliación de la izquierda casi es una utopía. PSOE y morados se necesitan. Sin los morados, el PSOE no conseguirá las mayorías suficientes. Y los morados deberían abandonar sus sueños húmedos de sorpasos porque de aquellos polvos estos lodos. O vuelve la complicidad o las elecciones se perderán. No sirve solo exhibir músculo, hay que motivar al electorado. Si no, pasa lo de Italia porque la bronca lleva a la derrota.

## Un letrado del Congreso acota las generales al 10-D

El informe de la Cámara ve viable la cita con las urnas y la jura de Leonor el 31-O

J. G. MADRID

La incógnita sobre la fecha de las elecciones generales lleva rodeando a la política española desde hace meses: acorde a la ley y al calendario, deberían celebrarse, como muy tarde, el 10 de diciembre. Sin embargo, la Princesa Leonor cumple 18 años el 31 de octubre de 2023 y eso podría condicionarlo todo porque las Cortes deben de estar constituidas para que jure la Constitución. Si las elecciones son el 10-D, Pedro Sánchez debería firmar el decreto de convocatoria y disolver las Cortes el 16 de octubre (con 54 días de antelación), por lo que la Princesa no podría protagonizar la ceremonia de acatamiento de la Carta Magna.

Si bien, a tenor de las consideraciones del letrado Manuel Delgado-Iribarren, de la Comisión Mixta para la Unión Europea, ambas cosas pueden darse a la vez. ¿Cómo? Convocando las elecciones «por extinción del mandato de las Cámaras»: esto es, dejando que la legislatura quede agotada automáticamente el 10 de noviembre, que es cuando se cumplen cuatro años de las elecciones de 2019. Esto permitiría que «entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre de 2023 (en que concluiría el mandato) las Cámaras mantengan todas sus potestades constitucionales» y, por tanto, la Princesa podría jurar la Constitución.

Así lo ha expuesto en una nota distribuida a los diputados de la Comisión Mixta para informar sobre los condicionantes del calendario a los parlamentarios que integran la ponencia para la preparación de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. El objetivo de la nota es informar a los diputados porque todos ellos (salvo los que forman parte de la Comisión Permanente) dejarán de ser parlamentarios una vez concluya la legislatura (o el 16-O

o el 10-N), lo que les impediría continuar con las actividades relativas a la Presidencia de España en el Consejo de la UE.

En la nota, el letrado advierte de dos fechas relevantes en pleno ocaso de la legislatura: tanto la Presidencia del Consejo de la UE, como la mayoría de edad de la Princesa.

Con este informe, por tanto, se cierra la disculpa a la que podía agarrarse el Gobierno para estirar al máximo la legislatura y convocar elecciones en 2024, lo que le daría más margen en sus esfuerzos por remontar en las encuestas, que sigue liderando Alberto Núñez Feijóo. Daría más margen porque habría más tiempo, pero también permitiría a Sánchez agotar el mandato de la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea (hasta el 31 de diciembre de 2023), una responsabilidad que va a aprovechar probablemente como trampolín electoral. De hecho, ya está preparando una gran cumbre entre la UE y América Latina en Madrid.

Encualquier caso, desdeel Gobierno, durante los últimos me-

ses también se ha hecho énfasis en explicar que este acto de Leonor «no va a condicionar» en nada el calendario electoral de Moncloa. De hecho, desde Moncloa aseguran que la Princesa podría jurar la Constitución cuando se constituyan las nuevas Cortes (previsiblemente, en 2024) y no tener que hacerlo exclusivamente el día que cumple la mayoría de edad. Asimismo, también desde el Gobierno han venido dando por hecho que las elecciones serán en diciembre de 2023 y quieren evitar, en este sentido, la presión que pueda causar las estrecheces del calendario sobre la Casa Real.

De esta manera, queda por delante un año y poco más de legislatura en España, donde el Gobierno también tiene muchos retos legislativos por delante para presentarse a las elecciones (leyes como la de vivienda o la derogación de la ley «mordaza» son capitales para rescatar a su adormecido electorado progresista), aunque el calendario se le está echando en contra. Además, por medio hay elecciones municipales y autonómicas (en mayo).



La Princesa Leonor, en una imagen de archivo

## Los conservadores del CGPJ no se precipitarán al elegir candidatos

El grupo de vocales no llevará nombres hasta después de la visita del comisario de Justicia de la UE

#### Irene Dorta. MADRID

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a convertirse una semana más en el centro de las miradas del mundo de la Justicia, esta vez con los ojos europeos más cerca que nunca. La visita del comisario de Justicia comunitario, Didier Reynders, se espera como la última solución antes de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, materialice su dimisión ante el bloque de los órganos. Los vocales conservadores se reunieron anoche para consensuar la postura de los próxi-

mos días en los que, además del viaje del emisario europeo, hay convocado un pleno extraordinario para decidir sobre la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Las fuentes consultadas en este bloque aseguran que no quieren precipitarse sin saber qué efecto tendrá Reyndersen España y, por tanto, no llevarán nombres de candidatos al órgano de garantías. No obstante, han programado una nueva reunión el miércoles por si cambia el escenario.

En el encuentro del bloque conservador a última hora de la tarde de este lunes, los vocales pusieron en valor el hecho de que Bruselas vuelva su cabeza estos días hacia la justicia española. «De vital importancia», señalan estas fuentes el viaje de Reynders. Así, creen que si ellos toman alguna decisión el jueves podrían entorpecer la labor del responsable de Justicia europeo. «Podríamos perjudicar el resultado posible de la gestión avanzándonos», remarcan. En este grupo no esconden su malestar con Lesmes porque éste haya programado el pleno extraordinario el mismo día que hay previstas reuniones de Reynders con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, o el responsable de Relaciones Institucionales del PP Esteban González-Pons.

Por eso, este grupo de vocales no entiende que Lesmes haya incluido ya este punto para el jueves si el acuerdo todavía no ha llegado. «Las cosas no se hacen así», dice un vocal, «rompe las reglas que establecimos». El orden del día lo decide Lesmes o un nutrido grupo del CGPJ si hace alguna petición. En este caso fue el propio presidente el que introdujo este punto que, para el bloque conservador, se salta sus propias normas.

«Habíamos acordado una cosa, pero debió ser un falso entendimiento», ironiza otro. Y los consul-

#### El Supremo respalda al presidente

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo emitió ayer un comunicado tras una reunión con dos puntos centrales: que «toma conocimiento y comparte el informe» sobre cómo será un posible relevo si Lesmes dimite y que «confía» en que no se llegue a tal punto si Congreso y Senado logran antes un acuerdo. La Sala «lamenta profundamente que el presidente [Lesmes], al que respalda, pueda verse abocado a renunciar al cargo y aún confía en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales», expusieron.

> Una reunión del Consejo General del Poder Judicial



#### Los nombres propios

A falta de volver a verse el miércoles, los vocales conservadores no han hablado de nombres propios. Señalan estas fuentes que los que se han venido filtrando hasta ahora son «impuestos» o magistrados que se han ofrecido a ir al TC, pero que en ningún caso tienen ya una lista afinada.

«Que nuestros candidatos los elegimos nosotros y los buscamos nosotros», señala uno de los vocales. En las quinielas de ese lado están nombres como el de su excompañero (jubilado hace unos meses) y exmagistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde; el de la magistrada de la Sala Tercera del alto tribunal Inés Huerta (próxima también a la jubilación); el de otro magistrado de ese órgano que, además, fue letrado del Constitucional, Diego Córdoba; yel del propio presidente de la Sala Primera Francisco Marín. Aunque este último nombre presenta más dudas porque sería el sustituto natural de Lesmes si este renuncia en las siguientes semanas. Todos ellos han mostrado su disposición favorable, pero fuentes del bloque conservador aseguran que la búsqueda para el «candidato de consenso» continúa.

No así el sector progresista que ya tiene clara y meridiana una lista de nueve personas que se han ofrecido. De hecho, fuentes de este otro grupo aseveran que ya hay incluso candidato favorito, pero que llevarlo a pleno o no dependerá de cómo actúen sus compañeros. Si el jueves ellos deciden poner nombres sobre la mesa, los progresistas harán lo mismo. «En una hora lo solucionamos», dicen.

De este lado tampoco esconden su interés por cumplir ya con la renovación del TC: «Cuanto antes pasemos el examen mejor». En liza están los magistrados José Manuel Bandrés, de la Sala de lo Contencioso del Supremo y miembro fundador de Juezas y Jueces para la Democracia; Eduardo Espín, de la Sala Tercera del TS; repite el nombre de Fernández Valverde y Ángeles Huet; Jacobo López Borja, presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo; Pablo Lucas, el magistrado del TS que se encarga de la supervisión judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y las igualmente magistradas del Supremo Isabel Perelló (Sala Tercera), María Luisa Segoviano (presidenta de la Sala de lo Social) y Rosa María Virolés (perteneciente también a la Sala Cuarta del TS).



ESPAÑA 19 LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

#### Ricardo Coarasa. MADRID

Si los vecinos de Villar del Río esperaban con alborozo y como panacea a todas sus penurias a la delegación estadounidense del Plan Marshall en la inolvidable película de Luis García Berlanga, el mundo judicial confía (con menos expectativas, eso sí) en que la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sirva para desenredar el nudo gordiano en que se ha convertido, desde hace cuatro años, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la situación de bloqueo que padece la institución, incapacitada para realizar nombramientos desde marzo pasado, lo que ha disparado el número de vacantes sin cubrir en puestos clave de la judicatura.

Reynders ha aceptado el reto (mayúsculo a la vista de las circunstancias) de mediar entre el Gobierno y el PP para desatascar unas negociaciones cada mes que pasa (a medida que asoman en el horizonte las próximas elecciones generales) de más sombrío pronóstico. Además de reunirse con las asociaciones judiciales, se verá con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y también con el PP, así como con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Unos y otros intentarán a buen seguro que el comisario europeo refrende sus antagónicas posiciones: en el Gobierno esperan un tirón de orejas al PP (a quien responsabilizan del bloqueo en la renovación) y los populares confían en que Reynders insista en la necesidad de un compromiso para modificar el actual sistema de elección de los vocales de procedencia judicial (para que sean los propios jueces, y no el Parlamento, quien designe a esos doce representantes).

semana caliente para el Consejo del Poder Judicial, inmerso en el proceso de elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que junto a los dos que debe nombrar el Gobierno de Pedro Sánchez se plasmará en una mayoría progresista en el TC.

Y aunque en el Ejecutivo están convencidos de que su visita debe coincidir con la designación de esos dos jueces, lo cierto es que todo está en el aire. Por un lado, el bloque conservadoraún no tiene candidatos y el Pleno del CGPJ se celebra 24 horas después. En todo caso, yaunque al Gobierno le apremie la renovación del TC y la vincule a la visita del comisario de Justicia, la parte nuclear de sus 48 horas en España viene marcada por la prioridad de la Comisión Europea, en la que ya hizo hincapié su vicepresidenta en

## Bienvenido, Mr. Reynders

La visita a España del comisario de Justicia se antoja como la última oportunidad para lograr el desbloqueo

una reciente carta a Lesmes mostrándole su respaldo tras amagar con una posible dimisión.

Vera Jourová se encargó de marcar los tiempos: la «prioridad absoluta», señaló, es «poner fin inmediatamente a la situación de interinidad del CGPJ» afrontando «con carácter prioritario» su renovación. Hasta aquí, el mensaje que satisface al Gobierno. Pero la vicepresidenta añadía en esa misiva que «inmediatamente después» se debe poner en marcha «un proce-

so con el objetivo de reformar el modelo de designación de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos». Una apostilla a la que se agarra el PP para exigir al Ejecutivo un compromiso en firme para modificar la normativa. Pero ese compromiso incomoda al Gobierno. La ministra de Justicia se encargó de explicitarlo. España, dijo en una entrevista en RTVE, «es un país soberano y esta es una cuestión que compete al propio Estado».

Con esos parámetros, se avecina otro diálogo de sordos. Esperemos al menos que Reynders no pase de largo a toda velocidad, como la comitiva americana por Villar del Río.

EFE

Los dos bloques del CGPJ-progresistas y conservadores-eligieron a sus interlocutores que ya han tenido dos reuniones. Una el día 16 y otra el 21 de este mes sin avances significativos. El procedimiento requiere «eficiencia» no «urgencia», acordaron, sin nombres concretos.

llega el jueves y se marchará el viernes y no ha ocultado su intención de venir a desencallar el asunto de la renovación del TC y el relevo del CGPJ. Ya tiene reuniones cerradas en su agenda con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons. Además verá a todas las asociaciones judiciales.

El mismo jueves, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha citado a los vocales en el segundo pleno extraordinario del mes con dos puntos del día importantes: los nombres para el TCy debatir un informe sobre su posible dimisión. Informa Irene Dorta.

Reynders llega a España en una

#### Claves

El Gobierno modificó la ley del Poder Judicial en junio y dio de plazo tres meses al CGPJ para que designara a sus candidatos al Tribunal Constitucional, La fecha límite vencía el día 13 de septiembre y Lesmes convocó un pleno extraordinario el 8 en el que simplemente se pusieron los cimientos de cómo ser haría la designación.

El comisario Reynders

El comisario de Justicia europeo, **Didier Reynders** 

na el independentismo.

mientos unilaterales en esta nueva etapa y ante los sucesivos enfrentamientos internos que coleccio-

ERC asume que ahora es el momento de presionar al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con la llamada «desjudicialización»

del «procés» y exige a Pedro Sán-

chezavances concretos en la mesa

de diálogo antes de que acabe el

año. Para ello, cuentan de aliados

a los Comunes -la facción catala-

na que cobija a Podemos-, que ya

piden la reforma del delito de se-

dición a sus socios de la Moncloa.

Y en este juego de equilibrios, Pere

Aragonès posterga la negociación

de un hipotético referéndum acor-

dado, aunque quiere ofrecer en

público el mensaje que da pasos

## ERC usa la autodeterminación para cerrar la crisis con Junts

Aragonès renueva la hoja de ruta en un debate de política general marcado por la pugna en el Govern

Cristina Rubio. BARCELONA

El independentismo llega fracturado y desnortado al debate de política general que hoy empieza en el Parlament, la cita política más importante del año. Pasada la Diada de la división y a las puertas del quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O, los dos partidos que conforman el Govern arrastran una severa crisis interna que les ha llevado a coquetear seriamente con la ruptura. Para tratar de cerrar la herida «in extremis», el president Pere Aragonès actualizará la hoja de rutay usará la auto determinación para llamar a un frente «amplio» y de «consenso» con una propuesta renovada que busca sumar también a los Comunes. De hecho, desde ERC aseguran que debe ser una iniciativa «paralela» a la mesa de diálogo -es decir, al

margen- y a desarrollar en los «próximos meses».

«Cataluña volverá a votar, es inevitable», apuntó el president en la previa de la Diada, una advertencia que ya incidía en el contenido de su estrategia política. Eso sí, desde ERC evitan poner fecha ni fijar plazos para un referéndum a corto plazo y no sitúan una hipotética negociación en la mesa hasta 2024.

La pasada semana desde Washington, Pere Aragonès ya avanzó que formulará una «propuesta amplia por la autodeterminación», para que «la ciudadanía pueda votar», porque «es la mejor manera de resolver el conflicto político» y permite «sumar no solo» a los independentistas, sino también «a todos los demócratas». Es decir, extremará la gesticulación en el Parlament con la vista puesta especialmente en Junts, aunque los republicanos rehúyen el choque directo y los plantea-

El president sitúa su propuesta de frente amplio «paralela» a la mesa y evita la unilateralidad

para «avanzar» en la cuestión territorial. Sea como fuere, la propuesta del president llega en pleno conflicto abierto con Junts y después de que los posconvergentes exigieran un cambio de rumbo en su hoja de ruta. En concreto, desde el partido de Laura Borràs pusieron tres condiciones a los republicanos para evitar salir del Govern: constituir un nuevo Estado mayor del «procés», el sanedrín que preparó en la sombra el referéndum ilegal del 1-O; unidad independentista en el Congreso de los Diputados; y la negociación de la amnistía y la autodeterminación en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, ante el inmovilismo de los

republicanos y la diferentes visiones que hay dentro de Junts -los sectores de Borràs y Puigdemont abogan por salir del Ejecutivo mientras que los consejeros, alcaldes y cargos orgánicos afines al secretario general, Jordi Turull quieren seguir-, en los últimos días la formación ha rebajado el tono del ultimátum fijado y la presidenta del partido matizó que el Debate de Política General servirá para ver «hacia dónde se dirige el curso político».

Esto se suma a que algunos dirigentes de Junts cuestionan que la consulta a la militancia deba preguntar necesariamente si hay que salir o no del Govern, por lo que es una incógnita qué pasos dará el partido si el Debate de Política General no disipa la crisis de la coalición con la propuesta de Aragonès a favor de la autodeterminación.

La cita, que hoy empieza y el viernes termina en el Parlament, también servirá para ver si el independentismo es capaz o no de votar alguna propuesta de resolución conjunta o se limitan a pactar con otros partidos medidas de corte sectorial.



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (Esquerra), en una imagen reciente

300 millones y un pleno sin Laura Borràs ▶ El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, abrirá hoy el Debate de Política General (DPG) en el Parlament con un primer paquete de medidas dotado de 300 millones de euros para afrontar las consecuencias de la inflación. Aragonès anunciará las medidas económicas con la negociación de los Presupuestos catalanes de 2023 en el horizonte. La cita de esta

semana, que fija oficialmente el inicio del nuevo curso político, dejará también una curiosa imagen: la sesión estará presidida por la republicana Alba Vergés después de la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la Cámara al estar pendiente de juicio por corrupción. El debate llega, de hecho, con el Parlament en una insólita situación de interinidad.

#### ...y más



El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubirna (alias «Txeroki») en la Audiencia Nacional

#### Irene Dorta. MADRID

La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas al exjefe de la banda terrorista ETA Garikoitz Aspiazu Rubina (alias «Txeroki») de haber participado en la comisión de un atentado con coche bomba en Bilbao en enero de 2002. Los magistrados consideran que en el juicio celebrado el pasado mes de julio no se acreditó lo suficiente su implicación, frente al criterio de la Fiscalía que pedía 32 años de cárcel para él.

El Ministerio Público imputabaa «Txeroki» delitos de estragos terroristas, robo de vehículo con intimidación y detención ilegal confinesterroristas en el crimen del 12 de enero de hace 20 años en el que se produjeron daños materiales y heridos leves. Pero en una sentencia con fecha del 23 de septiembre, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señalan que al no existir prueba directa de la intervención del acusado la condena no es posible. «Ante la insuficiencia de la prueba de cargo practicada en el acto del juicio que permita establecer, más allá de toda duda razonable, la autoría del acusado en los hechos, no puede más que procederse a la absolución».

Dicen que las acusaciones basan la participación del líder etarra en la declaración en dependencias de la Ertzaintza de

#### Terrorismo

### La Audiencia Nacional absuelve a «Txeroki» de un atentado en Bilbao

Los magistrados creen que no hay pruebas suficientes para condenarlo

otro exmiembro de ETA (Gorka Martínez Arkarazo) que ya fue condenado por estos hechos y recuerdan la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre la ineficacia de las declaraciones policiales por sí solas para desvirtuar la presunción de inocencia. No hay nada más, dicen, ni siquiera la inspección ocular realizada por los agentes en la zona: «nada aportan con relación a la autoría de los hechos y que no ha resultado controvertido y las pruebas de inteligencia sobre la vinculación del acusado con los hechos».

«Txeroki» fue entregado por Francia a finales de agosto para sentarse en el banquillo por este atentado y el juicio se celebró ante la Sala de lo Penal el pasado 12 de septiembre. La acción terrorista fue efectuada por el comando de ETA «Olaia», del que él formó parte «en algún periodo temporal no suficientemente acreditado entre finales del año 2001 y mediados de 2002», reseña la sentencia cuya ponente ha sido la magistrada Mª Dolores Hernández Rueda.

«O no se han aportado los elementos de juicio sobre los que el Tribunal debe alcanzar su propia convicción, o bien estos se encuentran fuera de las garantías procesales exigidas por la jurisprudencia, como la declaración en sede policial de

La Sala de lo Penal dice que no puede sustentar la pena en una sola declaración en sede policial uno de los testigos al ser detenido como colaborador de la organización terrorista», argumentan los magistrados.

El Ayuntamiento de Bilbao ejercía de acusación popular en este juicio porque la explosión del coche bomba supuso daños valorados en 9.749 euros.

El Renault-18 de color granate estaba estacionado con un hombre en el interior cuando los asaltantes lo colocaron en el asiento trasero con una capucha, unas cuerdas en las muñecas. Tras recorrer unos cuantos metros le bajaron del vehículo y le ataron a un árbol, avisaron de que iban a colocar un coche bomba y, finalmente, fue detonado con un artefacto explosivo de 30kg de dinamita.

«Lo único que puede declarase acreditado es la presencia del acusado en ese piso franco de un modo inespecífico e indeterminado, avalado por un informe de inteligencia sobre la obtención de muestras biológicas, grafológicas y de huellas», expone la Sala de lo Penal. Así explican que no puede admitir la única declaración contra «Txeroki» porque su autor, Martínez Arkarazo, no la ratificó en el juicio. Durante la vista oral afirmó que no conocía al acusado al tiempo de producirse los hechos y que el domicilio que tenía alquilado pudo ser eventualmente usado por miembros de la organización terrorista ETA.

#### «Txapote» y Parot ya están en una cárcel vasca por los traslados del Gobierno

#### J. M. Zuloaga. MADRID

Javier García Gaztelu, «Txapote», el asesino de Miguel Ángel Blanco, y Henri Parot, autor de la masacre del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, ya están en una cárcel vasca, en concreto en la alavesa de Zaballa, según se informa desde el entorno proetarra. El traslado ha sido posible gracias a los acuerdos entre Bildu y el Gobierno socialista y a cambio del apoyo de los primeros a los Presupuestos y otras iniciativas del Ejecutivo, según reconoció en su momento Arnaldo Otegi. Otros 10 etarras han llegado, asimismo, a cárceles vascas:

-Ainoa García Montero; Feliz López, «Mobutu»; Manex Castro Zabaleta; Jon Bienzobas; Jon Rubenach Roiz y Oskar Celarain Ortiz, también a Zaballa.

-Aitor Agirrebarrena Beldarrain Juan Manuel Inciarte Gallardo y Jon Solana Matarrán han llegado a la cárcel de Martutene, en San Sebastián. Y José Antonio Zurutuza Sarasola, a la de Basauri, en Vizcaya.

En este escenario, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, insistió ayer en que «no hay tratamientos colectivos» para los presos de ETA y que ningún preso «obtendrán beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos sea de ETA o no», rechazando que las prisiones vascas puedan ser calificadas de «hoteles o resorts».

El Gobierno vasco ha tramitado 457 progresiones de grado a presos, de las que 25, un 5%, han sido a presos vinculados a ETA, desde que asumió el pasado 1 de octubre la gestión de las prisiones vascas. «La sociedad en su conjunto se beneficiará de la resocialización de internos e internas», añadió.

En este sentido, recordó que el modelo penitenciario impulsado desde hace un año -tras la cesión de la competencia- se basa en el aumento de los regímenes de semilibertad, que se sitúa «muy cerca» del 40% que se propuso el departamento como «meta». La consejera precisó que los traslados se aceptan «por cuestiones de arraigo» y las progresiones de grado se aprueban en base ainformes de la correspondiente Junta de Tratamiento.

#### Día 218 de la Guerra en Europa



Críticas internas y en la calle El Kremlin desmiente que planee cerrar las fronteras exteriores para evitar la huida de hombres en edad militar o imponer la ley marcial

## Rusia admite «errores» en la movilización de reservistas



Una fila de rusos reclutados para la guerra de Ucrania reciben la bendición de un sacerdote ortodoxo

Natalia Duarte, MOSCÚ

a movilización parcial decretada por el Kremlin la pasada semana ha podido resultar no tan exitosa como en un primer momento se preveía. Palabra del Kremlin. Moscú admitía así ayer que pudo haber «errores» durante ese proceso de selección de reservistas para continuar su operación especial en Ucrania. «Hay casos en los que el decreto fue violado. En algunas regiones los gobernadores están trabajando activamente para corregir la situación. Esperamos que todos los errores sean corregidos», indicaba el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según el medio crítico con el po-

der, «Novaya Gazeta Europa», desde el anuncio de la movilización han podido salir de Rusia más de 260.000 hombres en edad militar y susceptibles de ser llamados a dirigirse al frente en Ucrania. Mientras algunos países, como las repúblicas bálticas, o Polonia han cerrado sus fronteras a los ciudadanos rusos, otros como Finlandia se plantean cerrar a corto plazo, viendo la cantidad de desplazados que cada día forman colas kilométricas delante de sus puestos fronterizos. Georgia cortó ayer la entrada a los vehículos rodados.

En su intervención de ayer, Peskov dijo que, a pesar de que la rumorología indica lo contrario, no se ha tomado ninguna decisión para cerrar las fronteras externas de Rusia e imponer la ley marcial

#### Un recluta mata a su comandante

Ruslan Zinin, un joven ruso nacido en 1997. abrió ayer fuego en una oficina de reclutamiento de Ust-Ilimsk, en la región rusa de Irkutsk. Durante el tiroteo murió el comandante Alexandr Vladímirovich Yeliseev, jefe de la oficina de reclutamiento. En varios vídeos se puede ver cómo el joven ruso entra en la sala donde se alista a los soldados y comienza a disparar para causar el máximo daño.

en algunas regiones fronterizas. «No sé nada de esto. No hay decisiones» tomadas sobre el cierre de las fronteras, aclaró el portavoz. De seguir esta tendencia entre los países vecinos, no haría falta decretar ningún cierre por Moscú.

Se sabe que dos legisladores rusos reconocieron este fin de semana los problemas que está provocando la movilización al entender que esta debería llevarse a cabo «de acuerdo con la ley» y lamentando los informes de «incidentes erróneos de movilización de ciudadanos». Dichas declaraciones fueron reconocidas y respondidas por la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko. «Tales extremos son absolutamente inaceptables. Y, en mi opinión, la dura reacción que estamos viendo en la sociedad es merecida», publicó la responsable en su cuenta de Telegram.

En un discurso dirigido a los gobernadores regionales de Rusia, Matviyenko dijo que eran «totalmente responsables de llevar a cabo campañas de movilización» en «cumplimiento total y absoluto de los criterios anunciados». Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, se sumó a la postura de Matvienko declarando que, «si se comete un error, debe corregirse».

Además de las salidas masivas de rusos, el anuncio de la movilización provocó numerosas manifestaciones de protesta en las principales ciudades de Rusia, sofocadas por las fuerzas del orden público y con un saldo de al menos 1.472 detenidos, según el grupo independiente de seguimiento de protestas OVD-Info.

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este sábado varias enmiendas al Código Penal del país endureciendo los castigos

#### Georgia prohíbe el paso de vehículos tras las enormes colas registradas en la última semana

relacionados con el servicio militar en tiempos de movilización, ley marcial o tiempos de guerra, que se consideran «factores agravantes en las sentencias penales». Según las nuevas enmiendas, los rusos que abandonen o no se presenten al servicio militar podrían ser condenados hasta a 10 años de prisión. En un comunicado del Kremlin, se informa de que «la ley federal también introduce responsabilidad penal para el personal militar por entrega voluntaria, así como responsabilidad penal por saqueo durante la ley marcial, en tiempo de guerra o en condiciones de conflicto armado u operaciones de combate». Putin también firmó el sábado una ley que facilitará que los extranjeros que sirven en el Ejército ruso puedan solicitar la ciudadanía, eliminando la necesidad de disponer de un permiso de residencia previo, como contemplaba anteriormente la normativa. En medio de tantas novedades, se supo que el Ministerio de Defensa ha reemplazado a su viceministro encargado de las labores de logística, nombrando al coronel general Mikhail Mizintsev, en su lugar.

## Un tiroteo en un colegio ruso deja 15 muertos

El autor, un ex alumno de 34 años y con vínculos neonazis, se suicida tras disparar indiscriminadamente a alumnos y profesores

N. Duarte. MOSCÚ

Un día más, Rusia vuelve a las portadas de los periódicos, siendo ya la mayor fuente de noticias de este último año. Y una vez más por los tristes titulares que llegan desde este país. Ayer, la crónica no venía desde el frente ucraniano, sino desde los confines de los montes Urales, más concretamente desde la ciudad de Izhevk. Al menos 15 personas morían y otras 24 resultaban heridas (algunas de ellas de gravedad) tras la matanza perpetrada por la mañana en la escuela Número 88 de esa ciudad, según la información facilitada por las autoridades locales.

La Policía confirmó, al menos, siete menores de edad fallecidos y 14 heridos en el macabro suceso que tuvo lugar durante el horario lectivo, cuando un atacante vestido de negro irrumpió en el centro después de asesinar al guardia de seguridad del colegio. Una vez dentro empezó a disparar indiscriminadamente mientras los cerca de mil alumnos y 80 profesores se encontraban dentro de sus aulas dando clase. El tirador, que se suicidó tras culminar su sangrienta tarea, se llamaba Artiom Kazantsev, tenía 34 años y fue antiguo alumno de esa escuela.

Las cámaras de televisión grabaron su cuerpo sin vida tirado en el suelo, vistiendo un jersey negro con una esvástica. El rostro del asesino aparecía cubierto por un pasamontañas. «Los policías encontraron el cuerpo del hombre que abrió fuego. Según nuestras informaciones, se suicidó», informaba el portavoz local del Ministerio del Interior ruso.

Kazantsev se encontraba en un registro de pacientes del hospital psiquiátrico de la ciudad y, según la información dada por las autoridades, estaba armado con dos pistolas de aire comprimido reconvertidas para disparar con munición letal y en los cargadores de la pistola, cuyas fotos fueron pu-

blicadas en las redes sociales, se podía leer la palabra «odio» escrita con pintura roja.

El gobernador de la región de los Urales, Alexander Brechalov, ha hablado de «tragedia» y ha anunciado la declaración de un día de luto en Udmurtia a causa del suceso. Además, facilitó dos teléfonos para «apoyo psicológico» a familiares y amigos de las víctimas del centro.

No deja de sorprender que en un país como Rusia el fenómeno de los tiroteos en centros escolares haya aumentado en los últimos años, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el Kremlin. En mayo de 2021, un adolescente armado mató a siete niños y a dos adultos en la ciudad de Kazán. En abril pasado, otro hombre armado acabó con la vida de dos niños y una maestra

en un jardín de infancia en la re-

Izhevsk Lugar del San Petersburgo Udmurtia Moscú 24 heridos 15 muertos

gión central de Ulyanovskantes de suicidarse.

Izhevsk, el lugar de los hechos, es una ciudad de cerca de 650.000 habitantes, capital de la República de Udmurtia, famosa por albergar las principales fábricas de los famosos fusiles de asalto rusos kalashnikov.

El presidente ruso, Vladimir, Putin, calificó de «acto terrorista inhumano» el tiroteo de Izhevsk, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. «El presidente llora profundamente la muerte de personas y niños en esta escuela donde se perpetró un atentado terrorista», comunicaba a la Prensa el colaborador del presidente.

También la Unión Europea, a través del portavoz comunitario de Asuntos Exteriores, Peter

Stano, se sumaba a las muestras de rechazo. «La Unión Europea condenó el tiroteo en una escuela en Izhevsk y expresó sus sentidas condolencias a los familiares y amigos delas víctimas del trágico acontecimiento dehoy [porayer]», publicaba el representante europeo a través de su cuenta de Twitter.

#### Putin concede la ciudadanía a Snoweden

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió aver la ciudadanía rusa al ex analista de la CIA Edward Snowden, según el decreto publicado en el portal de información legal de la administración pública. Snowden, de 39 años y que recibió asilo político en Rusia en 2013, figura entre los extranjeros que recibieron hoy el pasaporte ruso por decisión del presidente ruso. El decreto presidencial precisa que se concede la ciudadanía a un individuo nacido el 21 de junio de 1983 en los Estados Unidos. Putin tomó la decisión en virtud del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa, que estipula que el jefe del Estado puede otorgar la ciudadanía y el asilo político.



Cordón polocial frente a la Escuela 88 de Izhevk

#### **El dato**

1,03

dólares por libra esterlina llegó a cotizar ayer

El valor de la libra esterlina se desplomó este lunes respecto al dólar estadounidense a su nivel más bajo desde 1971 después de que el ministro británico de Economía insinuara más recortes fiscales.

#### 1971

fue la última vez que la libra estuvo tan baja



#### La empresa

#### **Meta**

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, sopesa comprar la futura sede de Meta, el conglomerado que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp, en Dublín, por 550 millones.

#### La balanza



La siniestralidad laboral ha repuntado en 2022, en un contexto de recuperación de la actividad económica. Entre enero y julio de este año se han registrado en España 362.993 accidentes laborales con baja, un 14,4% más que en el mismo periodo de 2021.



Banco Santander ha recibido el premio « Global Finance» al mejor banco digital de empresas en España y a la mejor «app» de empresas en Europa. Santander tenía casi 5,7 millones de clientes digitales en España al cierre del primer semestre, un 7% más.

R. L. Vargas. MADRID

e lo que ocurra en el Mundial de fútbol de Catar y quién será su ganador solo habrá noticias cuando se juegue la final el 18 de diciembre. Tampoco hay certeza absoluta de lo que pueda suceder con la inflación en los tres meses que restan de ejercicio. Pero si hay un claro favorito para alzarse como campeón del mundo de la inflación entre los países más desarrollados del mundo, ese es España. Dejando a un lado a Turquía, cuyo IPC juega en la liga de la hiperinflación (71%), la economía española apunta a cerrar el año con la inflación más elevada detodos los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20, los dos clubes que engloban a las economías más poderosas del mundo.

Según el informe intermedio de Perspectivas Económicas de la OCDE publicado ayer, España será este año, con un 9,1%, el país con la tasa más alta de los que forman parte a la vez de estas dos organizaciones, por encima del Reino Unido (8,8%), de Alemania (8,4%) o de Italia (7,8%), pero sobretodo de Estados Unidos (6,2%), Francia (5,9%) o Japón (2,2%).

Los analistas de la OCDE creen que la situación debería mejorar algo el año próximo, pero sin volver ni de lejos a la situación que había antes de la crisis desatada por la pandemia y la invasión de Ucrania. La inflación prevista en España será en 2023 del 5%, inferior entonces sí a la del conjunto de la zona euro (7,5% en Alemania, 5,8% en Francia, 4,7% en Italia). Como en el caso del Reino Unido (5,9%), los precios van a seguir afectados por el problema del aprovisionamiento energético.

Acabará 2022 con un 9,1%, el nivel más alto de los países de la OCDE y del G-20, salvo Turquía. El PIB crecerá en 2023 la mitad del cálculo de Moncloa

## España ganará este año el Mundial... de la inflación

#### PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE INFLACIÓN **PIB ESPAÑA** Canadá Proyecciones 2022, en % Diferencia con las Variación R. Unido Alemania previsiones de junio en % Corea EE UU 8,8 del Sur 2021 2022 2023 6,2 Actual Actual Junio Junio 2,2 5.5 Francia Turquía Japón 4,4 (5,9) España G20 (8,2 México 1,5 Australia 0,3 7,9 6,1 -0,7 Italia TASA DE DESEMPLEO En % de la población activa IIT 2022 20 Tasa más alta y más baja 2002 Fuente: OCDE Japón Dinam. Corea S. México EEUU R. Unido Australia Canadá Francia Turquía España Italia Brasil

La organización respalda las ayudas por los precios, pero pide que no sean generalizadas Para hacer frente a los efectos de estas subidas de precios descontroladas, la OCDE está de acuerdo en que hacen falta ayudas públicas. No obstante, advierte de que eso se debe hacer con carácter «temporal y concentrado en los más vulnerables». No, por tanto,

com subvenciones generalizadas como ha hecho España, por ejemplo, con la subvención de 30 céntimos por litro para los hidrocarburos. La organización aboga también por retirar esas ayudas conforme baje la presión de los precios de la energía y mantener los incentivos para reducir el consumo de energía. Los esfuerzos a corto plazo para hacer abordable la energía tienen que acompañarse de «medidas políticas más fuertes para incitar a la inversión en tecnologías limpias y eficiencia energética», según la OCDE. LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

ECONOMÍA 25

## Opinión Populismo fiscal

#### Juan Ramón Rallo

urante los últimos días hemos asistido a dos hechos políticos que, en teoría, deberían llenarnos de profunda satisfacción a los liberales. Por un lado, el nuevo gobierno británico de Liz Truss ha prometido una importante rebaja impositiva y avanza que pueden venir más en el futuro: el tipo mar-

ginal máximo del IRPF baja desde el 45% al 40%, el tipo marginal mínimo se reduce del 20% al 19% y, por último, se cancela definitivamente la subida prevista en el Impuesto sobre Sociedades desde el 19% al 25%. Por otro, las derechas italianas han ganado las elecciones con un programa fiscal marcadamente partidario de rebajas tributarias: se propone el establecimiento de un tipo único del 15% o del 20% para los primeros 100.000 euros de ingresos; se propugna la introducción de cocientes tributarios que actúen como divisores de la base imponible de los hogares italianos; se promete una rebaja del IVA energético y de productos básicos; y también se abre la puerta a rebajas fiscales para aquellas empresas que creen empleo.

Para quienes estamos insistiendo diariamente que habría que bajar intensamente los impuestos, parece que los vientos políticos empiezan a soplar en nuestro favor. Sin embargo, nunca deberíamos olvidar que cualquier rebaja fiscal ha de ir correlativa a un recorte del gasto: si un gobierno recauda menos, tendrá que gastar menos. Si recauda menos y gasta más, entonces emitirá más deuda, lo cual significarán mayores impuestos futuros, mayores recortes del gasto (¿y por qué no presentes?) o mayor inflación presente. Y, por desgracia, ni el gobierno británico ni previsiblemente el nuevo go-

bierno italiano están por la labor de promover importantes reducciones de los desembolsos estatales como para financiar sus propuestas tributarias. En el caso de Reino Unido, de hecho, incluso han planteado un gigantesco incremento del gasto público en forma de subsidios energéticos a las familias. Acaso por ello, la libra se esté hundiendo a uno de los niveles más bajos de su historia. En Italia carecen de moneda propia y, por tanto, el tipo de cambio no les transmitirá una opinión visible sobre su política fiscal, pero pueden trasladarnos el coste de suirresponsabilidad fiscal a todos los demás a través del euro. Bajemos impuestos, sí, pero recortando los gastos.

Las previsiones de septiembre de la OCDE también vaticinan un futuro a corto plazo bastante complicado para la economía española. La organización ha mejorado en tres décimas, hasta el 4,4%, su pronóstico de crecimiento para este ejercicio respecto de lo que había previsto en su anterior informe de Perspectivas Económicas de junio. Sin embargo, la OCDE es más pesimista que el Gobierno, incluso después de la revisión a la baja de la semana pasada, sobre el crecimiento económico en 2023 y solo espera ahora una progresión del producto interior bruto (PIB) del 1,5%. El club de los países más avanzados corrige así a la baja en

siete décimas sus proyecciones de

junio para tener en cuenta un es-

cenario global, y sobre todo euro-

peo, más pesimista. Ese 1,5%, que en cualquier caso estará netamente por encima del discreto aumento del 0,3% que se augura para el conjunto de la zona euro (sobre todo por la recesión que se espera en Alemania) y del estancamiento de la economía británica, queda por debajo del «entorno del 2%» que dice esperar ahora el Gobierno, tras haber abandonado el 2,7% de su último cuadro macroeconómico. Un escenario que limitaría mucho las previsiones de ingresos que ha realizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez de cara al futuro.

Si a la economía española le esperan tiempos de estrecheces es, en buena medida, por el incremento de los costes de la energía, que según la OCDE se han disparado desde el 5% del PIB que representaban en el periodo 2019-2021 hasta el 11%. El porcentaje es inferior al de otros países como Italia (por encima del 13%) y Japón (algo por debajo del 12%), pero superior al de Francia y Alemania (ambos ligeramente inferiores al 10%), el Reino Unido (8%) y, sobre todo, los Estados Unidos (6%).

## El Gobierno anuncia más impuestos, no solo a los ricos

Mientras, la ministra de Trabajo alienta a subir más los salarios y el SMI

#### J. de Antonio / H. Montero.

El Gobierno ha decidido responder a la bajada de impuestos de las autonomías del PP con una contraofensiva fiscal en sentido inverso, es decir, con un nuevo paquete tributario que implicará otra subida de impuestos al margen del anunciado para gravar a las grandes fortunas. Su entrada en vigor estaría prevista para 2023 y será «detallada en los próximos días». Así lo explicó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no adelantó detalle alguno sobre sus planes.

Lo que sí confirmó es que este paquete de medidas tendrá dos vías de tramitación. Algunas «estarán incluidas en los Presupuestos», que se presentarán previsiblemente el mes próximo, y otras se harán en una «norma específica», llevada a cabo con una «tramitación rápida» para que tenga efecto inmediato en 2023.

Este anuncio, deslizado en plena negociación presupuestaria entre los socios de coalición después de que Podemos denunciara el «atasco» y el «bloqueo» de las conversaciones, intenta destensar la situación con este nuevo paquete tributario, anunciado por Montero en la sede del PSOE de Ferraz después de la reunión



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

#### Díaz pide penas a la «rebelión rider»

El Ministerio de Trabajo instará a la Fiscalía del Estado para que investigue si se están vulnerando los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de la «ley rider». «La ley está funcionando y la gran

mayoría de las empresas de reparto están cumpliendo. Quien no lo haga sentirá todo el peso de la ley y se investigará si hay situaciones penales ante esta rebelión», aseguró ayer Yolanda Díaz. de la Ejecutiva socialista. La ministra confirmó que los «nuevos» Presupuestos estarán listos «en tiempo y forma» porque «ambas formaciones» saben de la «importancia» de contar con ellos y se mostró convencida de que PSOE y Podemos llegarán a «ese acuerdo pronto», lo que significa que «el 1 de enero entrarán en vigor, independientemente de que se aprueben el día 30, el día 4, el día 5, el día 6», aseguró.

También está previsto que entre en vigor a primeros de año el nuevo Salario Mínimo Interprofesional, establecido en 1.000 euros al mes en 14 pagas tras un alza acumulada del 36%. En este sentido, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avanzó avanzar en el pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, estancado desde la primavera, para que se produzcan alzas salariales que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados españoles. En este sentido, Díaz avanzó su intención de «dar solución a la pérdida de poder adquisitivo» de los trabajadores con una nueva subida. «Convocaremos a los agentes sociales en diciembre, cuando conozcamos eldatofinalde IPC, para lograr un acuerdo sobre el SMI», dijo en su comparecencia en la Comisión de Trabajo. Asimismo, pidió a los agentes sociales que se sienten a negociar una subida salarial porque «el incremento salarial pactado por convenio es del 2,6%, mientras que la inflación de agosto es del 10,5%». «Los salarios no son los culpables de la inflación sino las víctimas». Por eso, pidió que los sindicatos y la patronal se vuelvan a sentar a negociar en la mesa de la ANC de la que se levantaron el pasado 5 de mayo. «Si esta pérdida de poder adquisitivo se prolonga veremos una reducción del consumo. Este sí será el efecto de segunda ronda», dijo.

26 ECONOMÍA

Martes. 27 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

## Escrivá avanza el destope «equivalente» de la pensión máxima

El ministro asegura que el aumento de la nómina irá parejo a la cotización abonada

#### H. Montero. MADRID

El ministro de Inclusión, Seguridad Socialy Migraciones, José Luis Escrivá, avanzó ayer su intención de aprobar el destope «equivalente» de la base y la pensión máxima y en un plazo «gradual y suave» de unos 30 años. Desde el pasado enero, el tope máximo de la base de cotización al Régimen General para cualquier categoría y grupo profesional es de 4.139,40 euros, un 1,7% más que en 2021. El destope, que pretende estar operativo desde 2023 y en vigor hasta 2053, según los compromisos remitidos a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación español, afectará a esos sueldos por encima de los 49.672 euros anuales. Escrivá aseguró que esta medida, junto con la sobrecotización introducida por

el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que también está pendiente de aprobación, contribuirá a «rellenar» de ingresos el sistema de pensiones en las décadas de 2030 y 2040, las más tensionadas por el gasto que supondrán las jubilaciones de los «baby boomers».

El ministro de la Seguridad Social insistió en un acto organizado por la Fundación Seres que la pensión máxima en España es «relativamente baja» en el sistema contributivo, pues está en torno a los 40.000 euros anuales. «Destopar la base máxima y la pensión máxima a la vez, equivalentemente, y haciéndolo de forma gradual y muy suave para que no tenga un efecto significativo sobre el coste laboral de las empresas, se puede hacer en 30 años, tiene la virtualidad de que rellena los ingresos las décadas de los 30 y los 40 (...), aunque desde el punto de vista del sistema, a muy largo plazo, es neutral porque recaudas antes y después pagas pensiones más grandes», explicó. Según las proyecciones, la pensión máxima, que está en los 2.820 euros, superaría los 3.400 euros en 2053.

Asimismo, Escrivá, se mostró confiado en que el sistema soporte el actual gasto en pensiones, que ronda el 12% del PIB, algo por debajo de la media europea, y ha ase-

gurado que mantenerse en esos niveles es «asumible». «Con todo este conjunto de medidas queremos estabilizar más o menos ese gasto. Habrá que ir reajustándolo en el tiempo, en los próximos años y décadas. Nuestro punto de partida es manejable, pero hay que hacer las medidas ahora, con visión a medio plazo, y hacerlo de manera gradual para ajustarlas progresivamente», defendió.

Respecto a las tensiones en el gasto previstas para las décadas de 2030 y 2040, dijo que se debe a la

El gasto del

12% del PIB

en pensiones

es «asumible»,

según el ministro

jubilación de una generación «muy ancha», la de los 'baby boomers', a la que sigue una generación «más estrecha». Esta tensiónen el gasto del sistema de pensiones des-

aparece a partir de 2048. Por eso, el MEI establece una sobrecotización del 0,6% hasta 2032 que no supone «un cambio significativo en los costes laborales de las empresas, pero sí genera un ahorro significativo» a la Seguridad Social.

#### ORIGINAL PROMOTORES DE DISEÑO, S.L. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en el local Madrid, Calle Hermosilia nº 21 1º Derecha exterior (Monbuli), el día 3 de noviembre de 2022, a las 9:00 h en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del

Cuarto.- Protocolización de Acuerdos.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores socios los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2022 Los Administradores solidarios, D. Pedro Lezcano Hormeño y D. José Félix Rodríguez Pavón.

#### AOFI SHENI, S.L.U.

#### Anuncio de Transformación

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público que por decisión del socio único de la Sociedad, adoptada el 19 de septiembre de 2022, se ha aprobado transformar la compañía en una Sociedad Anónima, concretamente una Sociedad Anónima Cotizada de inversión en el Mercado inmobiliario (SOCIMI), pasando a denominarse AOFI SHENI, SOCIMI, S.A. -Sociedad Unipersonal-, y en consecuencia modificando sus Estatutos Sociales para adoptarlos a la nueva forma social.

Asimismo, se aprobó como Balance de transformación, el Balance cerrado y aprobado de 18 de septiembre de 2022, la sustitución de acciones por participaciones y la adjudicación de una participación por cada acción de los socios.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 3/2009, se pone de manifiesto que el presente acuerdo de transformación se aprobó por el socio único y por tanto sin necesidad de haberse puesto a disposición de los socios la información establecida en el art.9.1 de la Ley 3/2009 y no procediendo aplicar el derecho de separación del socio regulado en el artículo 15 de la citada Ley. Asimismo, se deja constancia de que no existen titulares de derechos especiales distintos de las participaciones.

Se hace constar al derecho que asiste a los acreedores a impugnar la misma, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 3/2009 en el plazo de tres meses desde la inscripción.

Madrid, 20 de septiembre de 2022.-Don Carlos Alberto Zucchi, representante del Administrador Único ARGIS HISPANIA, S.L.

#### LARAZON

Financieros y Societarios Agrupados

CORCUBIÓN INVERSIONES, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) BEYOND BOLD, S.L., UNIPERSONAL (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que las Juntas General Extraordinarias y Universales de Socios de "Corcubión Inversiones, S.L." (Sociedad Absorbente) y "Beyond Bold, S.L., Unipersonal" (Sociedad Absorbida) han acordado, en el caso de la primera por unanimidad, y en el caso de la segunda por decisión de su socio único, en fecha de 19 de septiembre de 2022, la fusión de las mencionadas sociedades mediante la absorción por parte de "Corcubión Inversiones, S.L." (Sociedad Absorbente) de "Beyond Bold, S.L., Unipersonal" (Sociedad Absorbida).

Como consecuencia de la fusión por absorción, se producirá la extinción, mediante la disolución sin liquidación, de la Sociedad Absorbida, traspasándose en bloque a título universal, su patrimonio a la Sociedad Absorbente, que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida en los términos y condiciones del Proyecto Común de Fusión redactado por los administradores de las sociedades participantes en la fusión en fecha de 30 de junio de 2022. Se han aprobado como balances de fusión los cerrados por las sociedades en fecha de 31 de diciembre de 2021.

Se deja expresa constancia de que, al pertenecer a la Sociedad Absorbente, la totalidad de las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida, la fusión se llevará a cabo sin ampliación de capital en la Sociedad Absorbente.

Dado que las sociedades participantes en la fusión adoptan el acuerdo de fusión en Junta Universal y por unanimidad de todos los socios, o por decisión de su socio único, la operación se estructura como una fusión por absorción mediante acuerdo unánime de fusión previsto en el artículo 42 de la Ley 3/2009, por lo que no procede la publicación ni el depósito previo de los documentos exigidos por la Ley.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como los Balances de fusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades a oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009.

Valencia, a 19 de septiembre de 2022. Día. Maria Dolores García García, administradora solidaria de "Corcubión Inversiones, S.L." (Sociedad Absorbente) y administradora solidaria de "Beyond Bold, S.L., Unipersonal" (Sociedad Absorbida).



La pensión máxima está ahora mismo en 2.819 euros brutos al mes en 14 pagas

#### El precio de la vivienda supera los máximos de la burbuja en seis capitales de provincia

R. L. Vargas. MADRID

Las subidas de los tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) y las que ha anunciado que llegarán en los próximos meses, la ralentización del crecimiento y el avance casi sin freno de la inflación auguran una ralentización del mercado inmobiliario más pronto que tarde de la que el sector viene ha advirtiendo desde hace meses. Pero mientras llega, los precios de la vivienda usada en algunos de los mercados se han seguido recalentando en los últi-

mos meses hasta superar el techo que alcanzaron en la burbuja inmobiliario de 2007. En seis capitales de provincia están en máximos, según los datos que maneja el portal inmobiliario idealista.

En Madrid, San Sebastián, Pamplona, Palma de Mallorca, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria el precio medio del metro cuadrado de las viviendas usadas se encuentra en niveles récord. En la capital de España, el metro cuadrado se paga a una media de 3.973 euros, por encima de los 3.431 euros que piden los propietarios por cada metro cuadrado en Palma de Mallorca. El precio más caro, no obstante, lo sigue registrando San Sebastián que, con 5.126 euros, más que duplica los promedios de Las Palmas de Gran Canaria (2.117 euros), Málaga (2.279 euros) y Pamplona (2.629 euros). En Pontevedra, Barcelona y Cádiz, los precios también están muy cerca de tocar techo. No obstante, en general, los precios de la vivienda usada siguen lejos de los máximos que alcanzaron en la burbuja. En 32 capitales su metro cuadrado todavía es, al menos, un 20% más barato que en el pico del anterior ciclo inmobiliario.

## Pánico entre los autónomos por la subida de los alquileres por el IPC

El 60% asegura que ha tenido que subir los precios por la inflación y el 90% tiene ahora más gastos

#### J. de Antonio. MADRID

La subida de costes ahoga a miles de pequeños empresarios y la inflación, disparada y sin freno, puede dar la puntilla a sus negocios. Los autónomos avisan de lo que se viene encima el año que viene. «Si hay que adaptar la subida de la inflación al incremento de los alquileres el año que viene, miles de autónomos no van a poder afrontarlo ni aguantar sus rentas con una subida del 9% o el 10%. Sería el hachazo definitivo para unas economías al límite por los costes de financiación y el incremento del coste de la actividad por la subida de la energía o los carburantes. Si a todo esto le unimos la previsible bajada del consumo por la incertidumbre de los hogares, la preocupación a corto plazo es máxima para el colectivo, Van a cerrar miles de negocios».

Este es el duro aviso lanzado por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que presentó ayer el último barómetro de situación del sector publicado por esta asociación, que muestra que las perspectivas de futuro de los autónomos no son muy halagüeñas. Solo uno de cada cinco (el 18,3%) cree que su negocio crecerá en lo que queda de año, mientras el 60% considera que en los meses que vienen la situación



va a empeorar y el 75% de los autónomos consideran negativa la tendencia de la economía española. Los autónomos han visto como sus costes se han disparado y sus ingresos se han visto lastrados por la presión inflacionaria. La escalada de los precios que estamos viviendo estos últimos meses «está poniendo en riesgo la continuidad de la ya complicada situación de muchos autónomos» - reconoció Amor-, que ve un futuro oscuro para muchos emprendedores españoles, sobre todo por el incremento de sus gastos, tanto los correspondientes a su actividad como por los gastos sociales, «que han crecido mucho más que la

actividad». De hecho, a casi 9 de cada 10 autónomos se le han incrementado los gastos de su actividad en 2022, pero solo el 57,3% de los autónomos ha subido los precios de sus productos o actividades y un 39,8% ni siquiera ha aplicado la subida de la inflación a sus precios.

Eso sí, seis de cada diez, el 59,2% de los autónomos encuestados, reconocen que tendrán que subir en los próximos meses de mantenerse este ritmo de inflación «porque no tienen más remedio», insistió Amor. Al 22,2,% de los autónomos los costes de la factura energética han subido más de un 40%, mientras que al

En España hay más de tres millones de trabajadores autónomos

El 75% de los trabajadores por cuenta propia prevé un empeoramiento de la economía

La subida de los locales «va a cerrar miles de negocios», avisan desde la asociación ATA 63,2% de los autónomos les ha incrementado entre un 10% y un 40%, lo que «les han hecho replantearse a muchos su propia viabilidad empresarial».

Finalizada la temporada de verano, el sector teme una situación «realmente complicada y con unas perspectivas inciertas, de gran incertidumbre y con el daño colateral que supone la subida de costes». Por ello, «el único objetivo de miles de autónomos solo va a ser aguantar» como consecuencia de la guerra en Ucrania, una inflación desbocada y un continuo encarecimiento de las materias primas, de la electricidad y de los carburantes. Según este barómetro, uno de cada cuatro autónomos dice que el principal problema que más ha dañado su negocio ha sido soportar el incremento del precio de la luz (26,7%) y uno de cada cinco apunta a las materias primas (20,7%) o los impuestos (20,3%). Las cotizaciones son un problema para el 14,5% de los autónomos y el precio de los carburantes para el 13,9%. Con estas perspectivas, «los autónomos van a tener que volver a solicitar créditos y ayudas para poder aguantar».

Otro de los aspectos que más preocupa a los trabajadores por cuenta propia es la morosidad. En lo que va de año, el 41,6% dice haberla sufrido, un porcentaje que ha aumentado respecto al barómetro de mayo (38,6%) y casi un 10% al de hace un año (32,1%). Entre los afectados, una parte la sufre sólo de entidades públicas (6,7%), otra de las privadas (26%) y otra de ambas (8,9%).

Con esta situación, Amor ha vuelto a pedir al Gobierno «responsabilidad» y que «baje los impuestos», como están haciendo algunas comunidades autónomas. «El Gobierno pide que arrimemos el hombro, pero ellos no lo arriman. Yo lo que le pediría es que tome nota del esfuerzo que estamos haciendo hogares, autónomos y empresarios».

#### Los fondos de Celsa estrenan la ley concursal

Presentan un plan para hacerse con el control de la compañía, pese al rechazo de la banca S. de la Cruz, MADRID

Los fondos tenedores de la mayoría de la deuda de Celsa han estrenado en los juzgados de Barcelona la nueva ley concursal que entró ayer en vigor con la presentación de un plan de reestructuración para sanear la compañía y hacerse con el cien por cien del capital. El movimiento de estos acreedores -centrado en reducir el endeudamiento capitalizando la deuda convertible y alargando los vencimientos del pasivo cinco años-. se

produce después de meses de negociaciones para la reestructuración de la deuda de unos 2.800 millones de euros de Celsa. La intención de los fondos es reducir el endeudamiento en 1.291 millones, inyectar más liquidez en la compañía y mantener el centro de operaciones en España y el empleo de todo el grupo. Este plan provocaría la pérdida del control empresarial de la familia Rubiralta, que en la actualidad mantiene el cien por cien de la propiedad, ya que los acreedores, que representan el 90% de la deuda, han pedido

que se designe a un experto para ejecutar el plan de reestructuración. Esta propuesta no contaría con el apoyo de los bancos acreedores, Santander, BBVA, Caixa-Bank y Sabadell, y tampoco tendría en cuenta el plan de rescate de la SEPI, que aprobó inyectar 550 millones en la siderúrgica en función de que se alcanzara un acuerdo sobre la deuda.

La reforma de la Ley concursal, convalidada en las Cortes Generales, entró ayer en vigor en busca de agilizar e incentivar el procedimiento concursal y ofrecer alternativas a la liquidación de empresas, así como una mayor utilización de los instrumentos de segunda oportunidad y armonizar requisitos con el resto de la Unión Europea, al trasponer una directiva comunitaria. La simplificación del proceso para las empresas de menor tamaño y un sistema de alerta temprana son otras de las claves de la reforma, junto a la posibilidad de exoneración de deudas para los deudores de buena fe y la necesidad de elevar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia.

28 ECONOMÍA

| I            | BEX 35<br>Madrid |          | CAC 40<br>París |         | TSE 100<br>Londres | Fráncfort       | DOW JONES<br>Nueva York<br>29.260,81 |        | NASDAQ<br>Nueva York<br>11.254,11 |        | NIKKEI<br>Tokio<br>26.431,55 | PETRÓLEO<br>Brent |            | EURÍBOR<br>12 meses |        | ORO<br>Dólar/onza |            |
|--------------|------------------|----------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|--------|-------------------|------------|
| Cotiz.       | 7.508,50         | 5.769,39 |                 | 7       | 2020,95            |                 |                                      |        |                                   |        |                              | 84,65             |            | 2,5                 |        | 1.630,96          | Cotiz      |
|              | -0,99%           | 2        | -0,24%          | 1       | 0,03%              | -0,46%          | -1,11%                               |        | -0,51%                            |        | -2,66%                       | -1,50 %           |            | 2,38%               |        | -0,80%            | Día        |
|              | 13,83%           |          | -19,34%         |         | 4,92%              |                 | 24.19 %                              | -      | -45.01%                           |        | -8,20%                       | -1,74%            |            | 602,01%             |        | -9.76%            | Año        |
| IBEX 35      |                  |          |                 |         |                    |                 |                                      |        |                                   |        | ~                            | AL .              |            |                     |        |                   |            |
|              | Última           | IVI SW   | Aye             |         | 0                  |                 | Última                               |        | Ayer                              |        |                              |                   | Última     | 1811111             | V      | Ayer              |            |
|              | Cotización       | % Dif.   | Máx.            | Min.    | Volumen€           |                 | Cotización                           | % Dif. | Máx.                              | Min.   | Volumen €                    |                   | Cotización | % Dif.              | Máx    | Min.              | Volumen €  |
| ACCIONA      | 182,800          | -2,30    | 186,600         | 181,200 | 21.720.105         | CELLNEX         | 31,500                               | -1,10  | 32,430                            | 31,380 | 65.360.869                   | LAB ROVI          | 41,540     | -0,43               | 42,340 | 41,040            | 4.072146   |
| CERINOX      | 8,284            | -0,02    | 8,444           | 8,130   | 8.714.172          | CIE AUTOMOTIVE  | 22,020                               | 1,85   | 22,360                            | 21,360 | 1448.923                     | MAPFRE            | 1,610      | -2,72               | 1,645  | 1,586             | 7.309.282  |
| CS           | 22,050           | -0,36    | 22,300          | 21,800  | 13.595.123         | ENAGAS          | 16,735                               | -0,95  | 16,905                            | 16,580 | 16.964.361                   | MELIAHOTELS       | 4,912      | -1,05               | 4,978  | 4,840             | 5.247.097  |
| AENA         | 109,250          | 0,23     | 110,900         | 108,000 | 12792587           | ENDESA          | 16,695                               | -1,50  | 17,035                            | 16,570 | 14.834.732                   | MERLIN            | 7,735      | -2,46               | 8,000  | 7,700             | 7.992.249  |
| LMIRALL      | 8,800            | -2,82    | 9,055           | 8,730   | 1.862.958          | FERROVIAL       | 23,080                               | -0,94  | 23,330                            | 23,060 | 45.375.084                   | NATURGY           | 25,160     | -0,67               | 25,400 | 24,960            | 7.546.036  |
| MADEUS       | 46,510           | 0,30     | 47,300          | 45,890  | 28.739.190         | FLUIDRA         | 15,220                               | 3,12   | 15,450                            | 14,450 | 18.946.226                   | PHARMA MAR        | 53,860     | -1,21               | 54,340 | 53,340            | 3.251.149  |
| RCELORMITT   | AL 20,950        | -0,38    | 21,375          | 20,665  | 7.824.083          | GRIFOLS-A       | 10,090                               | 0,65   | 10,370                            | 9,892  | 23.499.446                   | RED ELECTRICA     | 16,735     | -1,01               | 17,005 | 16,585            | 14.948.086 |
| SABADELL     | 0,766            | -2,42    | 0,783           | 0,746   | 37.342.219         | IBERDROLA       | 10,000                               | -1,86  | 10,195                            | 9,924  | 97380.133                    | REPSOL            | 11,330     | -0,26               | 11,470 | 11,050            | 65.057.319 |
| S. SANTANDER | 2,497            | -1,11    | 2,526           | 2,467   | 135.859.313        | INDITEX         | 21,000                               | -0.19  | 21,470                            | 20,880 | 51361154                     | SIEMENS           | 17,850     | -0,47               | 17,980 | 17,850            | 37.185.454 |
| BANKINTER    | 5,946            | -0,44    | 5,984           | 5,820   | 15.455.009         | INDRA           | 7,930                                | 0,38   | 8,065                             | 7,750  | 4.956.152                    | SOLARIA           | 16,800     | -3,09               | 17,415 | 16,360            | 20.386.659 |
| BBVA         | 4,742            | -0,35    | 4,801           | 4,675   | 68.060.479         | INMOB. COLONIAL | 4,834                                | -3,71  | 5,020                             | 4,788  | 8385.751                     | TELEFONICA        | 3,565      | -2,62               | 3,677  | 3,555             | 81.128.426 |
| CAIXABANK    | 3,426            | -144     | 3,483           | 3,406   | 50.395.819         | IAG             | 1128                                 | 0,27   | 1,151                             | 1.095  | 21.795.578                   |                   |            |                     |        |                   |            |

#### **Empresas**



Pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas

#### TRANSPORTES DUARTE, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador solidario de esta sociedad, Doña Manuela Sanz Rodríguez, de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la C/ Cemento, Nº2, 28500 Arganda del Rey, Madrid a las 10:00 horas, el día 28 de octubre de 2.022, en primera convocatoria, y el día 29 de octubre de 2.022, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- 2º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
- 3º.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del
- 4º.- Cese, renuncia si procede, y nombramiento de cargos de administración.
- 5º.- Protocolización de acuerdos.
- 6º .- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Acción.
- 7° .- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 de la LSC, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito

#### En Arganda del Rey a, 23 septiembre de 2022. El Administrador solidario.

Doña Manuela Sanz Rodríguez.

#### TRES IDEAS, S.A. **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Hermosilla nº 21 1º Derecha exterior (Monbull) el día 3 de noviembre de 2022, a las 12:00 h en primera convocatoria, de acuerdo con el sigulente

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales de la Sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria, y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

cuarto.- Protocolización de Acuerdos.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Lev de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratulto según deseen.

#### **DERECHO DE ASISTENCIA.**

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, en documento, con carácter especial para esta junta.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2022 Los administradores solidarios D. Pedro Lezcano Hormeño y D José Félix Rodríguez Pavón.

#### DAT-SCHAUB SPAIN, S.L.U. (Sociedad Absorbente) **VICENTE GALLENT, S.L.U. y DAT-SCHAUB** GALLENT, S.L.U., (Sociedades Absorbidas) Anuncio de fusión por absorción

Se hace público que el socio único de DAT-SCHAUB SPAIN, S.L.U. (la "Sociedad Absorbente"), ha decidido con fecha 26 de septiembre de 2022 la fusión por absorción de VICENTE GALLENT, S.L.U. y DAT-SCHAUB GALLENT, S.L.U. (las "Sociedades Absorbidas") por parte de la Sociedad Absorbente en los términos establecidos en el proyecto común de fusión (el "Proyecto de Fusión") formulado el día 12 de septiembre de 2022 por los órganos de administración de la Sociedad Absorbente las Sociedades Absorbidas (las "Sociedades").

La fusión implica la transmisión en bloque del patrimonio de las Sociedades Absorbidas a la Sociedad Absorbente y la disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas. circunstancia que conllevará la extinción de las

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la LME, se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de cada una de las Sociedades de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado, así como los respectivos balances de fusión.

Se hace constar Igualmente el derecho que asiste a los acreedores de las Sociedades de oponerse a la misma en el plazo y en los términos previstos en el artículo 44 de la LME.

En Barcelona y Valencia, a 26 de septiembre de 2022 D. JULIÁN ÁLAMO GUUARRO, el secretario del consejo de administración de la Sociedad Absorbente (DAT-SCHAUB SPAIN, S.L.U.) D. VICENTE GALLENT BLASCO, el secretario de conselo de administración de VICENTE GALLENT. S.L.U., y de DAT-SCHAUB GALLENT, S.L.U.

#### Aerolíneas

### El «plan verde» aéreo quitaría a España 11 millones de turistas

Las nuevas cargas de Moncloa y de la UE destruirían 430.000 empleos y el 1,6% del PIB

R. L. Vargas. MADRID

Las nuevas cargas que tanto la Unión Europea como el Gobierno pretenden aplicar a las aerolíneas tendrán, según el sector, un impacto no menor en la economía española, además de contribuir poco al fin último para el que se ha proyectado, su descarbonización. Según el estudio encargado por la patronal de las aerolíneas ALA a Deloitte «Volando hacia un futuro sostenible. Un análisis del coste socioeconómico para España debido al solapamiento de medidas sobre el sector aéreo», la factura que dejarían las medidas incluidas en el paquete europeo «Fit for 55» así como la posible introducción de un impuesto a los billetes recogida en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, supondría en 2030 la pérdida de 11 millones de turistas internacionales y, con ello, el 1,6% del PIB y 430.000 empleos.

El «Fit for 55» es el plan de la UE para realizar la transición energética en el continente. Entre las medidas que recoge para el sector de la aviación, incluye el uso de una cuota de un 5% de combustibles sostenibles para la aviación (SAF), que es entre tres y seis veces más caro que el convencional; la restricción de los derechos de emisión del CO2 (ETS) y la aplicación

de un impuesto al queroseno a la aviación de 7,53 euros/gigajulio. Adicionalmente, el Libro Blanco para la Reforma Fiscal contempla la aplicación de un impuesto al

billete de 7,85 euros. Deloitte sostiene en su informe que, de aplicarse estas medidas, España perdería 11 millones de turistas internacionales. Un golpe para el sector que redundaría en una caída de más de 12.000 millones de gasto, no solo en el sector aéreo, sino en una variedad de negocios. Entre ellos, el del alojamiento (3.600 millones menos) y el de la alimentación (-3.200 millones), ambos dependientes del turismo. En conjunto, la consultora calcula una caída del PIB de más de 23.000 millones de euros, es decir, el 1,6%; y 430.000 empleos respecto del tamaño de la economía en el caso base en 2030.

La mayor parte de esta caída se debería a la aplicación del impuesto sobre el combustible y el billete. En concreto, Deloitte apunta a que las medidas fiscales provocarían una caída del 0,9% del PIB y una pérdida adicional de 236.000 empleos, magnitud similar al número de empleos prepandemia en las actividades inmobiliarias en España. Asimismo, las medidas medioambientales (SAF y ETS), supondría una caída del 0,7% del PIB en 2030 y una pérdida de 194.000 empleos.



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato





Uno de los «highlights» del Pleno ordinario de Cibeles que se celebra hoy estará en las votaciones del Grupo Mixto: por un lado, José Manuel Calvo y Luis Cueto; por otro Marta Higueras, que se desligó de ambos y de la marca Recupera Madrid. Así, los partidos de la izquierda tendrán cuatro turnos de voto: Recupera, Higueras, Más Madrid y PSOE.



El distrito de Chamartín celebra estos días sus fiestas con el Parque de Berlín como epicentro

#### Ciudadano M

## Que no pare la fiesta en otoño

J. V. Echagüe. MADRID

stamos en esa época del año en la cual nos aferramos a las fiestas de los municipios y barrios con fervor religioso. Nos erigimos en auténticos «negacionistas» del otoño. Ni mucho menos la estación más agresiva, pero sí la que nos da más pereza saludar. ¿Los calendarios? Como mucho, nos sirven de marcapáginas. Nos empeñamos en arrastrar el verano con nosotros, por más que la estación nos haya dicho «ahí os quedáis» hace, literalmente hablando, cuatro días. Sabemos que es la última oportunidad. El último «tinto» de verano, el último «mini» de cerveza, el último trago de sidra... que no nos sabrán igual los nueve meses restantes del año. Y gozos etílicos aparte, sabemos también que, durante al menos trescientos días, es hora de guardar bajo llave y ante notario todo ese «outfit» que atesora tanta comodidad como

sensación de «desmelene».

Dicho esto, que nadie nos quite ese «estirar el chicle» de estos últimos días de septiembre. Y que nadie se lo recuerde a los vecinos de Chamartín, cuyo distrito se encuentra inmerso en sus fiestas. El Parque de Berlín se transformó este fin de semana en una enorme feria para todos los públicos que se prolongará hasta el próximo 2 de octubre. La juerga no se detendrá entonces: unos pocos días después tomará el testigo el Barrio del Pilar, en el cual, en un acto de autohipnosis colectiva, el verano se alargará como mínimo hasta el 12 de octubre.

Esa es otra: en un mundo en el cual cada vez hacemos menos «vida de barrio», sobre todo en las grandes urbes, pocas veces tenemos tanto sentimiento de pertenencia a una comunidad como en las fiestas municipales y patronales. Ya no hay vecinos; prácticamente, nos transformamos en cofrades. Eso sí, sin afán, ni ganas, de cumplir penitencia.

#### En foco

Imagen de uno de los autobuses de tránsito rápido

# Autobuses inteligentes para conectar el sureste

La Comunidad tiene previsto abrir una estación más de la línea 9 de Metro en superficie



Los sistemas inteligentes de transporte se abren camino en la movilidad urbana. De hecho, el sureste de Madrid contará con una red de autobuses eléctricos con prioridad semafórica que conectará los nuevos desarrollos urbanísticos de la capital. El Cañaveral, los Cerros, los Ahijones, los Berrocales, Pau de Vallecas y Valdecarros, quedarán conectados con estos autobuses BTR (Bus Rapid Transit) o BUP, como también se conocen, que trasladará a los vecinos de estos barrios a las paradas más cercanas de metro, autobús o cercanías. Las comunicaciones quedarán completadas, además, con la apertura de una nueva estación de la línea 9 de Metro en superficie.

Estos autobuses inteligentes, eléctricos y sostenibles circularán en paralelo a las carreteras M-45 y M-50 con paradas que tendrán una distancia entre una y otra de 300 y 500 metros. Justamente están pensados para que se instalen en terrenos donde la geología y la geotecnia no hacen aconsejable la ejecución de un metro pesado subterráneo y, además, su coste es mucho menor.

Para hacernos una idea, sus características son similares a las de Metro Ligero, que opera desde hace años en localidades como Boadilla del Monte o Parla, con una frecuencia de paso de entre 3 a 10 minutos y una velocidad de entre 15 y 30 km/h.

Tendrán prioridad semafórica,

lo que significa que los semáforos se abrirán y cerrarán para dar preferencia a los autobuses. Además, aprovechará las avenidas o viales principales de los desarrollos para establecer un carril exclusivo, tanto de ida como de vuelta, por el que circularán estos autobuses eléctricos. Es por esto por lo que desde la Consejería de Transportes aseguran que «es una de las soluciones más importantes para la movilidad inteligente y ha llegado para quedarse».

«Debido a la dificultad y los elevados tiempos y costes de construcción que plantean nuevos tramos de Metro y la necesidad de conectar los nuevos desarrollos con la red de transporteya existente, la Comunidad Madrid pondrá en marcha este sistema que, si está bien dotado, puede conseguir tanto frecuencias de viaje como capa-







cidades de transporte público muy importantes, superiores incluso a los de algunas líneas de Metro», asegura el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez. En el caso del Bus de Uso Prioritario, «todo está conectado a través de sensores. Cuando el autobús se está aproximando a una intersección en la que hay tráfico rodado, los semáforos se cierran para los coches paren. Para eso hay unos sistemas de comunicación que relacionan la plataforma por la que circula el autobús con los semáforos, gracias a unos dispositivos colocados en el suelo. Son una especie de balizas que

registran el paso de los buses y cierran o abren los semáforos en función de su cercanía o lejanía», explica Pérez.

Laidea, en definitiva, es que estos autobuses

puedan avanzar sin interrupciones, lo que ahorrará tiempo a los usuarios sin tampoco perjudicar demasiado al vehículo privado.

Los BRT que circularán por Madrid, además de tener un carenado especial que los alejará del aspecto habitual que tienen los autobuses, podrán irse a los 24 o 30 metros, con una doble articulación y una capacidad que llegará hasta los 250 pasajeros.

«Las características básicas de estos servicios son que son frecuentes y fiables, con intervalos regulares a distintas horas del día, paradas distintivas con alta capacidad para que los pasajeros puedan esperar sin aglomeraciones y la ya comentada prioridad en las intersecciones», aseguran desde la Consejería.

La idea es que, además, estos autobuses sean accesibles de tal manera que la plataforma por la que circulan está al mismo nivel de las puertas del autobús, lo que evita escalones. Asimismo, el acceso es más ágil en la medida en que puede hacerse a través de una app específica o por medio de sistemas de pago automático en las estaciones. Eso podría reducir el tiempo de cada parada a unos 15 segundos, según los cálculos que

Los BRT

no contaminan

y harán paradas

de 15 segundos

cada 300 metros

ha hecho la consejería.

Este sistema BRT es el mismo que la Comunidad utilizará en Madrid Nuevo Norte y se desplazará en paralelo a la nueva línea de

Metro, que ya será totalmente automatizada, es decir, sin conductor, en 2029. El Ayuntamiento de Madrid, a su vez, también utilizará este sistema para conectar Valdebebas y Sanchinarro con el hospital Ramón y Cajal.

Los BRT se utilizan ya desde hace años en EE UU y en algunos países de América Latina. En España, hay líneas con características similares en Castellón y Vitoria. En el caso de Madrid, como los nuevos desarrollos están arrancando, habrá que esperar hasta 2026 para que comiencen a operar los primeros.

## Cibeles: el soterramiento de la A-5 sigue adelante

Almeida confirma que el proyecto se ha «reforzado» y es «viable», pese a la modificación del contrato

J. V. E. MADRID

El soterramiento de la A-5 entre la Avenida de los Poblados y hasta la M-40 «sigue en pie y reforzado». Así lo dijo ayer Martínez-Almeida después de que un documento municipal, adelantado por Europa Pressy fechado el pasado 13 de septiembre, reflejara la modificación del contrato de la obra por considerarla «inviable» desde «el punto de vista de la capacidad y la movilidad». El motivo estaría en el desbloqueo de la «operación Campamento», anunciada por el Gobierno central el pasado verano, y cuya ejecución sería incompatible con las obras municipales en la A-5.

Así, el texto indica que la modificación del trabajo significa un aumento de 461.471,55 euros (con impuestos), por lo que el importe total asciende a los 3,53 millones.

«Nuestro compromiso sigue

en pie y reforzado con esta operación Campamento porque permite la mejora de toda la zona. Permite coordinar actuaciones, pero tomando como base el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Madrid», afirmó el alcalde en el Salón de Actos de Cibeles. Martínez-Almeida defendió que «el proyecto técnicamente no es inviable» y que «es adecuado» a lo previsto en la operación Campamento. «No tiene ninguna lógica que no sea un soterramiento uniforme. Nuestro proyecto es plenamente viable desde el punto de vista de ejecución técnica, pero al mismo tiempo, con la Operación Campamento, parece lógico que haya un tratamiento uniforme desde Poblados hasta M40», añadió.

El proyecto, una de las promesas electorales de Martínez-Almeida en el año 2019, pretende «permeabilizar, secuenciar y activar el nuevo Paseo de Extremadura», mejorando «la calidad del

69.000

vehículos diarios circularán por el túnel, según los cálculos del Consistorio aire y disminuyendo los ruidos», tal y como figura en su redacción. A tal fin, el soterramiento de la A-5 busca «mejorar las condiciones de tráfico de entrada a Madrid, resolviendo la conectividad transversal y apostando por una movilidad "blanda"». Un concepto, este último, referido a la preferencia a partir de ahora para peatones y bicicle-

Con todo, el soterramiento cuenta, de entrada, con una serie de «condicionantes físicos»: los túneles de las líneas 5 y 6 de Metro; una galería de servicios bajo la A-5; la red de colectores, la subestación eléctrica y la red de distribución de gas; los pasos inferiores peatonales; el túnel de la Avenida de Portugal y distintas edificaciones. Entre estas últimas, varias gasolineras.

A su vez, en el tiempo que duren las obras -unos nueve meses, de acuerdo al Consistorio-, hay una serie de servicios «funcionales» que deben mantenerse durante las obras: el paso de 80.000 vehículos diarios -se mantendrían dos carriles por sentido-; 16 pasos peatonales; el anillo ciclista; el transporte colectivo-cuatro líneas de transporte urbano, a las que hay que sumar 24 de interurbano y dos líneas de Metro-; el acceso a las viviendas y comercio...



El proyecto abarcará entre la Avenida de los Poblados y la M-40

Lo que pasaba en 1979



#### Se confirma: se abrirá el centro comercial de La Vaguada

Tras unos cuantos vaivenes municipales, tal día como hoy, en 1979, el Ayuntamiento de Madrid confirmaba la construcción del centro comercial La Vaguada. Un proyecto que estaba sobre la mesa desde principios de los años setenta pero que contaba con una fuerte oposición vecinal. De hecho, el barrio del Pilar se llenó de pintadas alusivas al respecto. Sin embargo, finalmente, las obras comenzaron a principios de 1980, dentro de un terreno de 80.000 metros cuadrados y con un coste estimado en 507 millones de pesetas.

#### Elena Magariños. MADRID

Hacer de Madrid el principal nodo digital del sur de Europa era, hace apenas un año, una ilusión, un proyecto. Sin embargo, a día de hoy, «la Comunidad de Madrid va extraordinariamente bien en materia de digitalización». Así lo ha expresado Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización, durante la presentación de los resultados del trabajo del Gobierno regional en materia de digitalización. «Quiero poner en valor que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya arriesgado para poner en marcha algo tan sumamente difícil como hacer de la región un punto estratégico», ha aseverado el consejero, sobre todo, teniendo en cuenta que «cuando se produce un cambio tecnológico en la historia, a España nos ha pillado fuera de juego y hemos perdido el tren». Y eso es algo que, esta vez, no va a ocurrir.

«En Madrid lideramos ya el mercado de centro de datos del sur de Europa», ha afirmado Izquierdo. Algo que se ha conseguido gracias a que, en 2025, la Comunidad de Madrid llegará a los 500 MW de centros de datos. «Madrid es el gran líder nacional y ha superado a todas las ciudades y regiones del sur de Europa», ha insistido, lo cual ha hecho que «grandes empresas de nubes publicas hayan querido instalarse en Madrid», como es el caso de IBM, Microsoft Azurey ORACLE, ya que, además, «somos un punto estratégico para la conexión con America, África y el sur de Europa».

Por otro lado, tal como ha señalado el consejero, Madrid destaca por el número de profesionales en materia digital, así como el incremento exponencial del número de publicaciones científicas que se hacen en la región. Esto, junto al «aumento del gasto público y privado en I+D, hasta tal punto que Madrid esté próxima a alcanzar un 2% del PIB en Inves-

## A la cabeza del mercado de los datos

El Gobierno Regional, tras consolidar a la región como líder en Europa, pondrá en marcha un plan de capacitación

tigación y Desarrollo», han facilitado que la región haya consolidado un ecosistema digital muy fructífero. «Ahora mismo ha incrementado enormemente el número de startups, un 78% de las cuales tienen inversión extranjera, y, además, ha aumentado el número de ferias y congresos de digitalización que se celebran en la región».

Sin embargo, y a pesar de todo lo logrado en este periodo, Izquierdo ha resaltado que el Gobierno regional «no se conforma con todo esto». «La presidenta, en el último debate sobre el Estado de la Región, aseguró que el principal objetivo es que Madrid sea líder en el sur de europa y, por qué no, a nivel mundial», por lo que,

además de la estrategia de digitalización que se ha puesto en marcha, hay un factor que no puede olvidarse: «que no se quede nadie atrás». «Vamos a poner en marcha un plan de capacitación digital, ya que nos preocupa enormemente la brecha digital que hay entre los ciudadanos», ha explicado Izquierdo. Dicho plan, que se presentará antes de que finalice el año, irá dirigido a las personas más vulnerables, con discapacidad, personas mayores, minorías étnicas... «Esto va a servir para aumentar la cohesion social, el diálogo, pero, además, servirá a estas personas en un aumento de oportunidades», ha



Centro de seguridad de Metro de Madrid



indicado el consejero. «Uno de los grandes problemas que tenemos con la digitalización es que haya gente que se quede fuera», ha afirmado. «Por eso, hemos encargado un estudio para ver quiénes eran estas personas, y sobre todo eran aquellas con una edad superior a 60 años. También colectivos vulnerables, como las minorías étnicas, personas con discapacidad, y aquellos que viven en entornos rurales. Todos estos sectores están identificados y vista cual es la estrategia a seguir con cada uno de ellos. Lo que queremos es tenerla lista antes de que termine el año, con el único objetivo de que nadie se quede fuera».

#### Colaboración del sector público y privado

Parte del esfuerzo por digitalizar la región se ha centrado en la conectividad. Así, todos los municipios cuentan hoy con fibra óptica, el 4G llega al 100% del territorio y, tal como ha adelantado Izquierdo. «a fin de la legislatura, todos los municipios tendrán, en mayor o menor medida, conectividad 5G». Asimismo, se ha puesto en marcha el plan Madrid Digital, para lograr que la administración de la región sea 100% digital y facilitar, así, el acceso a trámites por parte del ciudadano y conseguir procesos más eficientes, para lo cual «hemos contado con un consejo asesor formado por 50 empresas líderes en materia de digitalización, ya que somos conscientes de que el talento digital se encuentra en el sector privado, y queremos que nos ayude a mejorar».



## Cinco motivos para recurrir el «decretazo» energético

El Gobierno
regional presenta
al Constitucional
sus argumentos
contra el Real
Decreto de Sánchez

#### J. V. Echagüe, MADRID

El Tribunal Constitucional ya tiene sobre la mesa el recurso de la Comunidad de Madrid contra el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno central. Unas medidas –ajuste de termostatos en edificios administrativos, limitación de la iluminación de los comercios hasta las 22:00 horas...– con las cuales el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que se han invadido sus competencias.

Así, el Gobierno regional señala cinco motivos para reclamar esta impugnación. El primero de ellos, lo que consideran una «abusiva e indebida» utilización del Real Decreto-Ley, ya que el mismo podría haberse aprobado por procedimiento administrativo por vía de urgencia.

En segundo lugar, Madrid recurre la limitación de temperaturas y la obligación de colocar carteles informativos por considerar ambos artículos una «extralimitación de las bases estatales». Y es que, argumentan, la Comunidad de Madrid ostenta «la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional». Del mismo modo, afirman que «corresponde» al Ejecutivo regional «el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución del régimen minero y energético».

En tercer lugar, la Comunidad de Madrid impugna también la «implantación del sistema de cierre de puertas». Una medida que «entraría en colisión directa con la competencia» del Gobierno autonómico en «materia de Sanidad e higiene», en su vertiente de protección de salud.

#### Comercio interior

El cuarto argumento versa sobre el «apagado de alumbrado de escaparates y edificios públicos». Aquí, la Comunidad de Madrid señala una «invasión de las competencias autonómicas en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios». El Gobierno de Ayuso entiende que «la obligación del apagado de escaparates se extiende indiscriminadamente a todo tipo de escaparates». Algo que supone un «prejuicio evidente para aquellos

Díaz Ayuso, junto a la deportista argandeña Beatriz Neila

establecimientos que, en ejercicio de la libertad de horarios establecida en el marco de su competencia por la Comunidad de Madrid», mantienen su actividad más allá de las 22:00 horas. Así, el Gobierno madrileño ostenta la «competencia exclusiva» en materia de «comercio interior». Y uno de los aspectos modulares en esta materia radica en la «libertad horaria de los establecimientos comerciales». Algo que se ve afectado con la medida gubernamental. Del mismo modo, consideran que se vulnera otra competencia madrileña: la relativa a la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial». Y en lo que respecta al apagado obligatorio de edificios públicos, la ordenanza «podría comprometer» el articulado del Estatuto de Autonomía referente a la «Vigilancia y protección de sus edificios e ins-

El último punto del argumentario trata el «adelanto puntual de las inspecciones de eficiencia energética». En este caso, la Comunidad de Madrid, como ocurre con las regiones con competencias en la materia, «puede dictar sus propias disposiciones sin sujeción a lo dispuesto en los prefectos no básicos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)». Así, este «adelanto» de las inspecciones invade la competencia autonómica sobre la materia, contraviniendo lo establecido en el RITE.

#### Se necesita cubrir vacante de COCINERO QUE TEMPORALMENTE SE REALIZA EN RÉGIMEN INTERNO

Imprescindible
Título Medio/Superior de Cocina,
experiencia y buenas referencias.
Importante salario.
Interesados mandar currículum a:

cocineromadridcapital@gmail.com

#### Historias

## El día que el gas iluminó Madrid

En 1876 este ingenio, el Gasómetro, suministraba gas a 4.250 faroles, y en 1929 todavía 21.000 focos dependían de él

#### Rafael Fernández. MADRID

Con el trágala de Rusia a cuenta de los combustibles, con sugas que ya no llega a Europa y zambullidos ya en el otoño, hablar de esta fuente de calor y comodidad parece una entelequia. Ahora, pese a campañas pasadas en favor de las energías sostenibles muchos miran al gas con cierta añoranza. Ésta ahora denostada fuente de energía fue, no hace demasiado tiempo, lo más en cuanto a parámetros de modernidad. Aunque cabe puntualizar que nada tenía que ver, en sus inicios, ni con la calefacción ni con el agua caliente: en aquellos momentos lo que primaba -y no era poco-, era la iluminación de las calles y de las viviendas madrileñas.

Todo ese largo caminar hacia la modernidad llegó después de dejar atrás los faroles instalados por... cómo no Carlos III!, que funcionaban con velas de sebo. La Villa y Corte siguió mal iluminada hasta que en 1846 se introdujo el gas, con la creación de la Sociedad Madrileña para el alumbrado de Gas. Esta compañía fue el germen de Gas Madrid, nacida en 1917 y extinta en 1991. Se encontraba situada entre la Ronda de Toledo y el Paseo de las Acacias. Hoy día, testigo de aquella época, solo sobrevive la chimenea de ladrillo, situada en el parque de la calle Gasómetro. La empresa Gas Natural, heredera de todo aquello, se creó tras una fusión de varias empresas. Los primeros faroles de gas se instalaron, como decíamos,

en 1847 y hasta los años cuarenta -algunos apuntan que incluso a los 50- del siglo XX no fueron sustitu-yéndose por el alumbrado eléctrico. Aquella fábrica de gas de Madrid (también denominada Gasómetro) fue una instalación industrial para la producción de gas para el alumbrado que existió en la capital de España, en el actual distrito de Arganzuela, entre mediados del siglo XIX y la década de los sesenta del XX.

La fábrica, conocida popularmente como el Gasómetro, que ocupaba esa zona de la Ronda de Toledo, contaba con varios hornos, de los cuales aún se conserva una chimenea, almacenes para el carbón (materia prima para la fabricación del gas), varios depósitos de almacenaje del gas (gasómetros, de los que tomó su sobrenombre popular el complejo), fragua, así como las oficinas de la empresa e incluso viviendas para los empleados. El gas se obtenía de un compuesto de hulla y resina.

En 1848 el Ayuntamiento de Madrid cedió estos terrenos en las afueras de la Puerta de Toledo, en Madrid (España), para la construcción de una fábrica de gas destinada al alumbrado, a la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas, creada el 20 de febrero de 1846. En aquella época, Madrid todavía estaba circundado por una cerca, y la Ronda de Toledo era precisamente el tramo de camino de ronda que rodeaba dicha cerca entre la puerta de Toledo y el portillo de Embajadores.

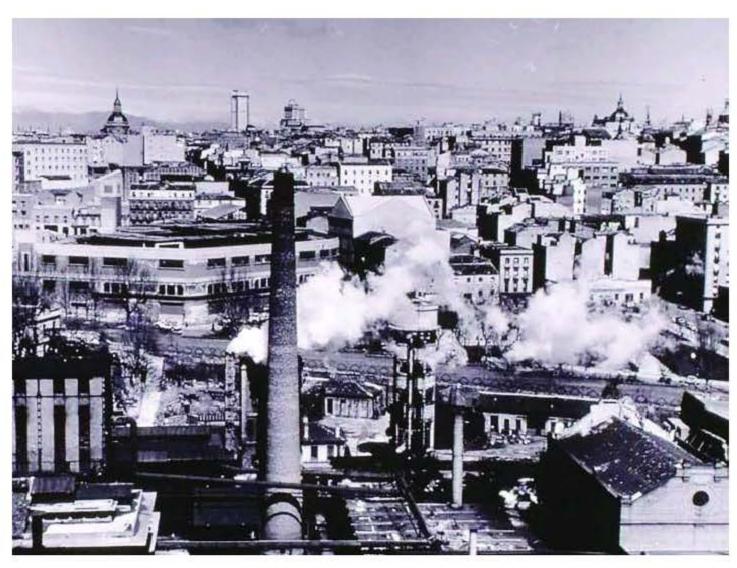



Un paso hacia la modernidad: luz en las calles

El solar ocupado por la fábrica, desde los años 2000, se encuentra urbanizado Los primeros en recibir el alumbrado por gas fueron los organismos oficiales, algunos palacios y lugares públicos como los teatros. Las primeras calles iluminadas fueron el paseo y la calle del Prado y la calle del Lobo. El aumento de la demanda de gas para el alumbrado, calefacción y algunas instalaciones industriales hizo que las instalaciones fuesen ampliándose.

En 1856 la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas se declaró en bancarrota y fue adquirida por la sociedad financiera Crédito Mobiliario Español. En 1865 la compañía pasó a llamarse Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas. En 1876 la fábrica suministraba gas a 4.250 faroles y en 1929 todavía 21.000 focos públicos dependían de esta fuente de energía, pese a la creciente presencia de la luz eléctrica.

La escasez de carbón, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, obligó al Ayuntamiento a hacerse cargo de la fábrica entre 1917 y 1921. Ese año se creó una nueva empresa, Gas Madrid, mayoritariamente en manos de capital español, en la que se integró la Madrileña, aportando sus fábricas. A partir de los años cuarenta del siglo XX se fue sustituyendo el alumbrado de gas por el eléctrico. La fábrica se trasladóa Manoteras en 1967, siendo derribada poco después la de la Ronda de Toledo. El solar ocupado por la fábrica, desde los años 2000 se encuentra urbanizado con viviendas, varias calles y un parque, que aún mantiene una de las chimeneas de la fábrica.

El origen de la calle de los Cañizares

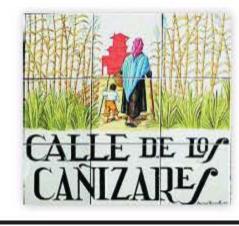

#### Una calle que referencia a la presencia de agua

La calle de Cañizares es una pequeña calle que se encuentra entre Tirso de Molina y Antón Martín en el barrio de Lavapiés del distrito Centro de Madrid. Transcurre entre las Calle de la Magdalena y la Calle de Atocha. Una calle que hace referencia a embalses de agua en la zona y la presencia de cañizos. En este mismo lugar, más allá de leyendas sobre apariciones y presencias, estuvo el antiguo Oratorio del Cristo del Olivar de la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento. Fue construido en 1647. La fachada fue posteriormente rehecha por Juan Bautista Peyronnet en el año 1853. Se derribó en 1910 y se proyectó ese mismo año el nuevo Oratorio, que es el que vemos en la actualidad y es obra de Enrique Ma Repullés. La calle es una de las más animadas y activas en lo comercial de esta zona del viejo Madrid. Una vía con solera que no pasa desapercibida.

#### Madrileñear

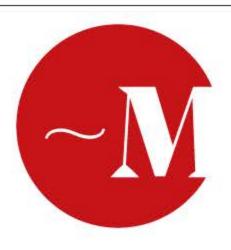

#### Marina Cartagena. MADRID

Diurno (Calle San Marcos, 37), uno de los locales más «cool» de Chueca, que además de sus comidas y cenas es conocido por su brunch los fines de semana, estrena nuevo espacio. Este lugar gastronómico, amplio, con una potente luz natural exterior y grandes ventanales, se verá acompañado por una larga barra ubicada en la entrada del restaurante creando un entorno más informal que permite comer de pie o sentado en sus taburetes. El objetivo es abrir horizontes y seguir proyectando en este restaurante un punto de encuentro donde celebrar grandes eventos, como desayunos de trabajo, cenas de empresa, fiestas, cócteles para grupos, presentaciones de prensa, rodajes cinematográficos, campañas publicitarias o presentaciones.

En la nueva barra o videoteca podrán conocerse las nuevas propuestas de la carta, elaboradas por el chef Luis Miguel Moreno. Unos platos de carácter español renovado aportando toques cosmopolitas para dar lugar a elaboraciones más fusionadas y sofisticadas.

Véanse (o pruébense) sus Patatas Bravas a la antigua, el aguacate en tempera con tarta de bonito del norte, y sus crujientes nachos al estilo de Diurno. Además, el local es considerado como una de las mejores opciones para disfrutar de un estupendo «afterwork» con amigos o de una cena seguida de un cóctel, por ser uno de los locales más animados e icónicos de la ciudad. También disponen de un menú diario de 13,50€ que puede verse en la web

Gastronomía Diurno

### La nueva barra que llega al centro de la capital



La videoteca, nuevo espacio donde pasarlo de cine

oficial, actualizado diariamente. Este incluye un primero, un segundo seguido por el dulce final, pan, bebida, postre o café. Por otro lado, está la opción del menú «Burger del chef», del mismo precio y lleva ternera premium con queso arzúa, salsa rosa ahumada, tomate, lechuga y patatas fritas. Va servida en pan brioche y puede añadirse el extra de huevo frito por un suplemento.

¿Qué puede encontrarse en la carta de este restaurante que abre desde desayunos hasta cenas? La oferta es tan amplia como variada, empezando por «las verduras de Luismi» como alcachofas confitadas con crema de boniato, aguacate con tartar de bonito del Norte, canelones de calabaza con espinacas y requesón o ensalada de queso de cabra y tomate a la brasa.

Por otro lado, entre los platos a compartir, encontramos propuestas que representan mucho la idiosincrasia española: croquetas, bravas o albóndigas. Eso sí, abriendo un paso más atrevido a las gyozas de pato y verduras con salsa de chiles, tiradito de gambón rojo, u ofertas que nos trasladan al Norte como quesadilla gallega de lacón y queso tetilla o el pulpo a la brasa sobre puré de yuca. Luego llega la carne y el pescado.

El barrio de Chueca

Dónde Calle San

Marcos, 37. Barrio de

Chueca. Distrito de

Cuándo abierto de

lunes a domingo

Justicia.

Cerca de la plaza a la que debe su nombre, se encuentra, entre otras cosas el Mercado de San Antón, que agrupa una gran terraza en la última planta y puestos de comida donde sentarse a la vez que ejerce de carnicería, pescadería, verdulería y frutería; la calle Augusto Figueroa conocida como la calle de los zapaterías y pegado a las calles Huertas y Fuencarral, ubicación de referencia para «hacer shopping».

#### Amantes del cine

Durante más de quince años, Diurno ha sido conocido por ser uno de los videoclubs más concurridos del centro de la capital. Desde el restaurante declaran «ser amantes del cine, de la música y de la cultura en general. Nos gusta lo español, lo madrileño, pero también todo lo cosmopolita. Diurno es un meeting point de la gente de nuestro barrio, de los madrileños itinerantes y de los extranjeros que cada día visitan nuestra ciudad, porque mezclarse es un placer».

Chueca, cuyo nombre recuerda Federico Chueca, un compositor de zarzuelas
madrileño, es conocido en parte por ser
el barrio LGTBI de Madrid. Allí conviven
numerosas tiendas, hoteles, restaurantes
y cafeterías de todo tipo, también centros
para hacerse un masaje o las famosas y
divertidas «scape rooms». No cabe duda
que es un barrio cargado de ocio y de ambiente donde cohabita el ambiente más
juvenil y universitario con los madrileños
más castizos.

Pero también se encuentra una amplia oferta cultural, de historia en la arquitectura y en sus museos.

Por ejemplo, el Museo del Romanticismo del siglo XIX o el Museo de la Historia de Madrid, ubicado en un antiguo hospicio. En la calle Hortaleza está la iglesia barroca de San Antón, que bien merece una visita.

#### Magia Leonor Serrano Rivas en el Reina Sofía

Desde el 21 de septiembre hasta el 27 de febrero, el edificio Sabatini del Museo Reina Sofía acoge una exposición interactiva de Leonor Serrano Rivas. En esta se indaga en cómo a mediados del siglo XVI, con Giovanni Battista della Porta, el método científico, la magia y la filosofía compartieron multitud de términos e intereses. Leonor, licenciada en Arquitectura y Bellas Artes, busca la comprensión subjetiva del espectador.



#### Cultura Semana de la arquitectura en Madrid

Durante diez días podrán visitarse 52 edificios y conocer 39 itinerarios urbanos de la capital. Un total de más de 300 actividades que reunirán exposiciones, conferencias y recorridos para todos los públicos de forma gratuita. Del 30 de septiembre hasta el 9 de octubre.

## Experiencia Tim Burton, el laberinto de Madrid

Se trata de un estreno mundial que estará en Madrid hasta el 11 de diciembre, en el espacio Ibercaja Delicias. Una propuesta que va de la mano de Letsgo y de su propio creador. El objetivo es, a través de una experiencia inmersiva, trasladar al espectador a las películas de este director estadounidense mediante los bocetos originales. Todas las estancias estarán caracterizadas con el vestuario, música y escenografía original.

#### Montaje musical La poetisa Safo, en los teatros Canal

Creado por la actriz y cantante Christina Rosenvinge y las dramaturgas y directoras Marta Pazos y María Folguera. Del 29 de septiembre al 9 de octubre en la Sala Roja de los Teatros del Canal un montaje musical, escénico y visual acerca de la figura de la poeta de Lesbos, Safo. La pieza busca acercar al público el trabajo de esta poetisa griega de la época arcaica. Una obra catalogada como feminista y emancipadora.

## MADRID VIVR

Martes 27.9.2022



Uno de los expositores de Atlas Gourmet

El buen comer

## La gastronomia que viene

- Atlas Gourmet celebró en espacio TeatroGoya su séptimo encuentro culinario
- Ha habido espacio para el producto desnudo y esencial



Andrés Sánchez Magro. MADRID

Buena cosa es salir de la oficina y perderse por las calles. La gastronomía, como la vida misma, es oficio callejero, trasnochador y empírico, de prueba y ensayo, que nunca error, porque hasta de los mayores fiascos se aprende. Con unos cuantos años a las espaldas (más de los que me gustaría reconocer), es gozoso llegar a un sitio en el que uno pueda ver cosas nuevas, contagiarse del entusiasmo de los que empiezan y de la sabiduría de los que continúan. Este humilde cronista del comer estuvo ayer en el espacio TeatroGoya. Aquí celebró Atlas Gourmet, insigne distribuidora de productos exquisitos, su séptimo encuentro culinario.

Escaparate de excepción de las novedades del sector, nos dio la oportunidad de charlar, probar y descubrir, de primera mano, lo que se cuece y va a cocerse en el mundillo.

La primera novedad, o el resumen de todas ellas, es que, dentro del mundo de la distribución a restaurantes, caterings y hoteles, se impone algo así como una quinta gama gourmet. No se engañe: muchos de los finísimos restaurantes que usted frecuenta compran muchos de sus productos. Claro está que el volavent que compra en el supermercado, o la bollería que alegra sus lunes más grises, tiene poco que ver con la que consume en sus viernes deluxe en pareja o con amigos. Se trata de piezas elaboradas con materias primas de primera calidad, de alma artesana, en las que el aceite de palma no está ni se le espera, especialmente pensadas para terminar en cocina.

Por supuesto, también ha habido espacio para el producto desnudo y esencial, que diría Juan Ramón Jiménez: el ingrediente per se.

En este sentido, pudimos degustar con fruición algunos de los excelentes quesos de Moncedillo, empresa segoviana que elabora

soberbios ejemplares con leche de oveja, enriquecidos con pimentón de La Vera o trufa, y que, maridados con un buen champán o un amontillado, resultan infalibles. También disfrutamos con las novedades de Rougié, productor número uno de foie gras en el mundo y que ha sabido ampliar su catálogo de productos sin prisa, pero con acierto. En Atlas Gourmet ha presentado sus vieiras salvajes francesas, capturadas en la costa bretona. Han sabido mantener su textura firme y dulce, en la misma línea que sus patés y productos más clásicos.

Si seguimos por el lado de la carne, Cascajares es un clásico de las Navidades de esas familias que apostamos por la calidad sin calentarnos la cabeza. Este año estrenan la pintada rellena, ex-

quisita, que convierte cualquier encuentro en un festín. Para el (pan) nuestro de cada día, sus costillas adobadas, que solo precisan un calentón rápido, son otra solución estupenda para el morrofino con poco tiempo y hambre exigente. En la misma línea, los chicos de Paellalia nos han cautivado con sus arroces, que en solo cuatro minutos están listos para ser devorados, y cuyo arroz es como ese amigo suyo que aguanta todo: nunca se pasa. ¿Y de la huerta? Las alcachofas de Almanaque, finas y delicadas como la piel de una vestal (si tocar a una vestal con lascivia no hubiera estado sumamente penado: pregúntenle a Catilina).

Continuamos el festival con la estupenda bollería de Bridor, cuyas piezas de repostería de factura francesa elevan la calidad de cualquier propuesta. Sus cruasanes trasladan al comensal a París. Mención aparte merecen los chicos de la ONG Cesal, que realizan una doble labor de titanes: buen género y reinserción laboral de chavales en riesgo de exclusión. En el encuentro de Atlas Gourmet han presentado sus helados, cien por cien artesanos y hechos con ingredientes procedentes, en su totalidad, de la Comunidad de Madrid. Este es el kilómetro cero que nos gusta.

#### No te pierdas Puerros con suspiros de queso

Un golpe de gastronomía contemporánea en la mesa: puerros enteros con un suspiro de queso como muestra inefable de que todo lo que es sano tiene armonía. El sabor no perdona.

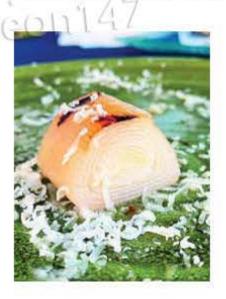

## LARAZON

### II Premios Bienestar y Calidad de Vida

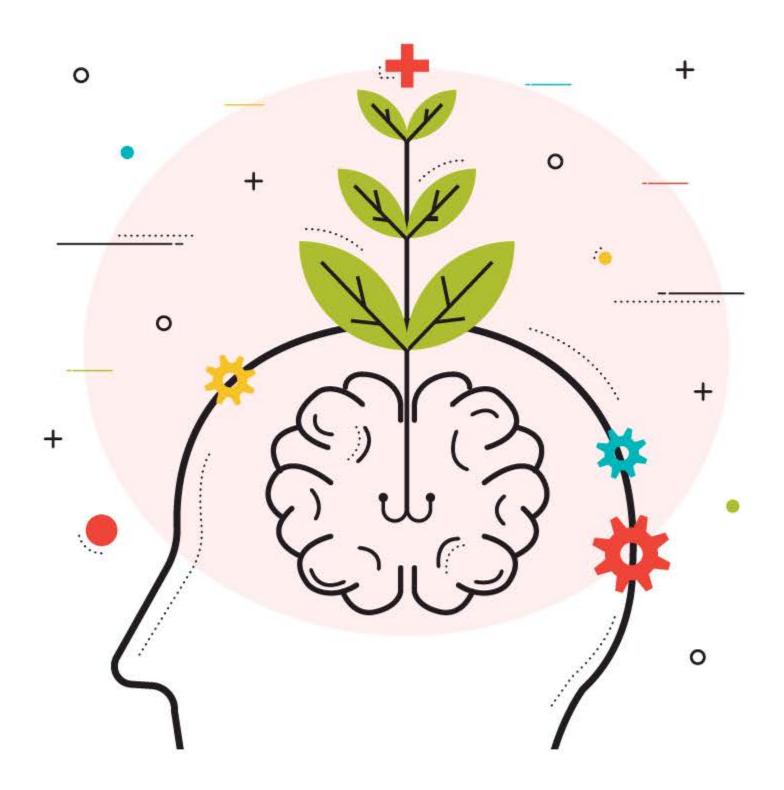



Mar Muñoz Rosario. MADRID

acampaña de vacunación para administrar la cuarta dosis frente a la covid ya ha comenzado en casi toda España. El primer grupo de población que está recibiendo esta segunda dosis de refuerzo son las personas mayores de 80 años. Pese a mínimos matices diferenciadores entre regiones, en la mayoría de las comunidades autónomas la hoja de ruta comprende, en primer lugar, a los mayores de 80 años que viven en residencias. Posteriormente, los planes instan a inocular el suero a la población general de más de 80 años. Según el Instituto Nacional de Estadística, este grupo está formado por 2,9 millones de españoles.

A continuación, se establece prioridad para las personas pertenecientes a grupos de riesgo o a quienes pueden contagiar la enfermedad a personas con alto riesgo de presentar complicaciones, como personas con discapacidad, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personal sanitario y sociosanitario, cuidadores de personas mayores, de instituciones geriátricas, de centros de atención a enfermos crónicos o de pisos tutelados.

La excepción en el comienzo de la campaña de vacunación frente a la Covid-19 es Andalucía, que se sumará a ella el 3 de octubre. Como ya han comenzado a hacer en otras autonomías, los sanitarios andaluces intentarán acompasar la inoculación de esta dosis de refuerzo con la vacuna contra la gripe, una en cada brazo, siempre que sea posible. De hecho, el Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, señala en las recomendaciones para la campaña de vacunación contra la gripe que, debido «al efecto sinérgico observado entre el virus de la gripe y el SARS-CoV-2, multiplicando por dos el riesgo de muerte en caso de coinfección, se realiza un énfasis especial en aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe especialmente en el personal sanitario y sociosanitario, personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años y personas de cualquier edad con condiciones de riesgo».

En el establecimiento de estas recomendaciones también ha influido la previsión de que este año haya más casos de gripe estacional que en temporadas anteriores. El principal motivo es que las intervenciones no farmacéuticas contra la Covid-19 –las medidas de



Una mujer recibe la dosis de refuerzo en una residencia de Valencia

Falta de cumplimiento ante esta nueva campaña. Según el Ministerio de Sanidad, solo el 54,8% de la población española se ha puesto la tercera vacuna o primera dosis de recuerdo frente a la covid-19

## Cuarta dosis para 3 millones de mayores de 80 años

aislamiento social y de higiene contraídas durantelos dos años de pandemia- han estado dando como resultado niveles muybajos de gripe circulante en todo el mundo, por lo que hemos perdido inmunidad frente a este virus.

### 44 millones de dosis

En total, para garantizar un suministro adecuado de vacunas frente a la covid-19, se han previsto 44 millones de dosis que se repartirán por las distintas comunidades autónomas. Con ellas no solo se pretende proteger a las personas más vulnerables al virus, disminuyendo lo máximo posible la incidencia de casos en estos grupos LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022



### Nicanor y María vuelven a dar ejemplo a todos

Nicanor y María, dos usuarios de una residencia pública de personas mayores del barrio de Vallecas que recibieron la primera dosis de la vacuna en la Comunidad de Madrid el 27 de abril de 2020, se pusieron ayer la cuarta dosis del suero que les «ha cambiado la vida». Nicanor, de 73 años y que lleva cuatro años en la residencia de Vallecas, ha asegurado que con las anteriores dosis no tuvo ningún efecto secundario, «nada», y que hoy ni se ha enterado cuando le han pinchado. Y ha tenido la suerte de no haber pasado la covid, a pesar de que su estado de salud es «delicado», y ha animado a la gente a vacunarse.

vacuna. En cambio, el menor cumplimiento se percibe en los grupos menores de 40 años.

Según el Ministerio de Sanidad, la incidencia en mayores de 59 años es de 129,4 y hay 2.515 personas hospitalizadas, de las que 159 están en cuidados intensivos. Aunque contagios, hospitalizaciones y fallecimientos no han cesado, la situación dista mucho de la que había cuando empezó la vacunación contra la covid-19 en diciembre de 2020.

### Quinta dosis

A medida que las comunidades vayan vacunando, la administración de esta segunda dosis de refuerzo continuará en orden descendente de edad hasta los 60 años. Ahí es donde, de momento, han fijado el umbral los expertos de la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública.

Según la evolución que experimente la pandemia durante esta temporada otoño/invierno, se decidirá si se vacunará a población más joven.

También es una incógnita si recibiremos una quinta dosis aunque, dado que las vacunas actuales no son esterilizantes y la inmunidad vadecayendo con el paso del tiempo, todo apunta a que habrá que volver a vacunarse transcurrido el periodo que se fije en base a la evidencia científica disponible.

# China comienza a aligerar su política de «Cero Covid»

La eliminación de la cuarentena en Hong Kong, primer paso para el fin de las restricciones

M. Sánchez.-Cascado. H.-KONG

El mundo está dividido en dos categorías: quienes han decidido convivir con la covid y... China. A pesar de que el número de infecciones es muchísimo menor que en el resto del mundo, la segunda economía del mundo se aferra a su inflexible estrategia de «Cero Covid», adoptada en 2020. Esta política implica el confinamiento en cuanto aparecen casos positivos, pruebas PCR casi obligatorias cada 72, 48 o incluso 24 horas, así como el cierre de fábricas o empresas y la interrupción de las líneas de producción.

Pero nada -ni el hundimiento de la economía, ni la existencia de vacunas y mejoras en los diagnósticos, ni el creciente aislamiento del país- han convencido a sus dirigentes a cambiar de rumbo.

No obstante, se espera que el país adopte un planteamiento que permita eliminar gradualmente las draconianas restricciones actuales. De hecho, Hong Konganunció el viernes que suprimirá la cuarentena obligatoria en hoteles para los viajeros internacionales, exigiendo en su lugar que se sometan a un control de tres días en un lugar de su elección. Este paso adelante podría servir de guía para una posible apertura del gigante asiático.

Las razones por las que China no se aparta de sus estrictos controles se encuentran en las entrañas del Partido Comunista Chino, en particular bajo su actual líder, Xi Jinping. Esta política de control, que exige que los casos de infección se mantengan a cero o casi, dejó de ser una cuestión de salud pública hacemucho tiempo.

Ahora se trata de política, y por eso es difícil discernir cuándo, o incluso si Pekín la abandonará.

Si aflojara y permitiera que la Covid se desbocara, el sistema

chino se vería tan mal como el de las democracias derrotadas, yXi se vería como otro político incapaz, un simple mortal, y no como el «superhéroe» que lucha contra el virus.

Hasta ahora, se percibía un sentimiento de orgullo nacional por el hecho de que el estricto bloqueo había librado a la población de 1.400 millones de personas de las elevadas tasas de mortalidad observadas en otros países (hasta la fechasehanreportado 5.226 decesos). Sin embargo, ya aflora un cierto descontento de una parte de la población y aumentan las esperanzas de que Xi ceda en su directriz después del 20° Congreso del Partido Comunista del próximo mes, en el que se espera que rompa con los precedentes modernos en el liderazgo de China y reclame un tercer mandato en el poder. Una vez que haya asegurado su posición, se piensa que tendrá mayor flexibilidad para cambiar de dirección.

No obstante, es poco probable que las autoridades chinas inicien

La pandemia se

convirtió en algo

político más allá

de un asunto de

salud pública

la reapertura antes del segundo trimestre del año que viene, ya que primero están tratando de poner en marcha varias medidas, como el aumento de las tasas de va-

cunación de los ancianos y el incremento de la fabricación de pastillas contra la Covid-19, baratas y efectivas.

Es posible que quieran esperar hasta después del atemporada alta de viajes del Año Nuevo Lunar en febrero y de la sesión parlamentaria del próximo mes de marzo, cuando se haya completado la remodelación de los funcionarios del gobierno, antes de abandonar la estrategia.



Pasajeros en el aeropuerto de Hong Kong en imagen de archivo

dianay contribuyendo a reducir el impacto sobre la presión asistencial adaptándose al patrón epidemiológico de presentación de la infección.

Otro de los objetivos de esta nueva campaña de vacunación es conseguir que aquellas personas que, por algún motivo, no se pusieron la tercera dosis (primera dosis de refuerzo) completen la pauta. Y es que, según el último Informe de Actividad del proceso de vacunación del Ministerio de Sanidad, solo se le ha administrado una dosis de recuerdo al 54,8% de la población española. La población más mayor, de 70 años para arriba, ha sido la más fiel a la

### Albares inaugura el congreso de Gallup Internacional en Madrid

El ministro de Exteriores participó en la convocatoria de la asociación mundial de estudios de opinión pública

#### L. R. S. MADRID

Ayer comenzó en Madrid el congreso anual de Gallup International, la asociación decana en estudios de opinión pública presente en más de 70 países y en la que España participa a través de Sigma Dos. La cita, que reúne a empresas de los cinco continentes en el hotel Palace de la capital, tiene un significado singular para la organización, pues este año se cumplen 75 años desde su fundación por George Gallup, padre de la aplicación de la estadística a la investigación de la opinión pública.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que participó en la conferencia inaugural, subrayó la importancia de una respuesta de altura y coordinada por parte de España y la UE ante los desafíos comunes del mundo. «Está emergiendo un nuevo orden internacional en el que España y la UE deben ser actores clave para defender la democracia con la idea de afianzar nuestra autonomía military energética». Albares también puso en valor el papel de la investigación social a la hora de comprender las preocupaciones y expectativas de



Nitsche y Stoychev, de Gallup; el ministro Albares; Iracheta, de Sigma Dos, y Hernández, de Eurostar

las opiniones públicas de los diferentes países y, por ello, Albares recalcó que una organización como Gallup «es fundamental para adaptar la investigación social a los nuevos desafíos».

Por su parte, Gerardo Iracheta, presidente de Sigma Dos, destacó que nuestra sociedad «hace de puente» entre Europa, América Latina y África, y que estamos en «un lugar privilegiado» para «observar y analizar los nuevos tiempos de la globalización». Mientras, Kancho Stoychev, presidente de Gallup International, no ocultó su satisfacción por celebrar este con-

greso en Madrid y avanzó que durante el Congreso –que termina mañana– se abordarán las diferentes respuestas sociales en el mundo ante la situación actual, marcada por el conflicto bélico en Ucrania, así como el impacto que esta está teniendo en la calidad de vida de millones de ciudadanos en todos los continentes. En la cumbre también se estudiará el impacto de Internet en nuestras vidas, el fenómeno de las «fake news» en las democracias y los nuevos métodos de investigación social.

Stoychev avanzó ayer los primeros resultados de un estudio global que está llevando a cabo la asociación en 75 países, a través de 75.000 encuestas, y que mide el estado de ánimo en los distintos lugares. Al parecer, un tercio de la población mundial valora la posibilidad de emigrar a otro país, llegando a ser la mitad en algunas regiones, como América Latina.

Para valorar la satisfacción global de las sociedades Gallup International ha creado un índice con cuatro indicadores: comparación de la vida propia con la vida de los padres, comparación de la vida propia con la expectativa para los hijos, expectativas económicas

### Claves

países realizado a través de 75.000 encuestas mide el estado de ánimo de la gente a nivel global.

Se utilizan cuatro indicadores: comparación de la vida con la de los padres, con la de los hijos, expectativas económicas generales y disposición a emigrar.

El 62% de los españoles cree que su vida ha sido mejor que la de sus padres, por encima de países como Alemania, donde solo lo cree el 48% de los encuestados.

Las perspectivas de futuro, sin embargo, son pesimistas porque solo el 30% de los españoles cree que la vida de sus hijos será mejor que la suya.

generales y disposición a emigrar

El 62% de los españoles cree que su vida ha sido mejor que la de sus padres, mientras que el 21% considera que ha sido más difícil. Los resultados son similares a los de otros países de nuestro entorno, como Portugal o Irlanda y por encima de otros países europeos como Alemania, donde así lo creen solo el 48% o Grecia, el 49%. Esta situación cambia radicalmente cuando la pregunta se invierte: solo el 30% de los españoles cree que la vida de sus hijos será mejor que la suya.



LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

### **Píldoras**

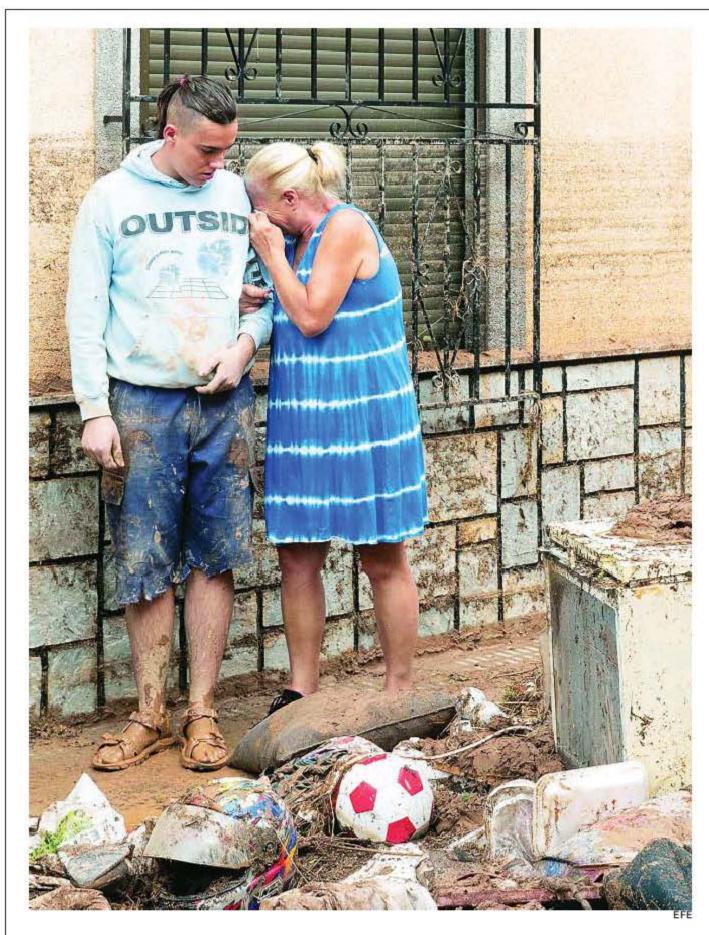

### Climatología

### Lluvias fuertes todavía en Canarias, Baleares y Cataluña

Un hombre de 62 años fue hallado muerto por los bomberos junto a su vivienda de Javalí Viejo, en Murcia

### J. Carabaña. MADRID

Los cielos cubiertos y las lluvias persistirán hoy en Canarias, a pesar de que la tormenta tropical Hermine está ya en retirada, y lluvias y tormentas afectarán a Baleares y también a Cataluña según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ayer, 192 centros educativos públicos de los 1.081 que hayen Canarias comunicaron alguna incidencia por el paso de Hermine por las islas aunque sólo 24 podrían ver alterado su normal funcionamiento de cara a la vuelta a las clases este martes.

Así lo informó la Consejería Educación, Culturay Deportes en un comunicado en el que añadió que estos problemas han tenido lugar en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia gestionó, entre las 8 hoCalle de Javalí Viejo (Murcia), donde falleció un hombre tras una tromba

ras del domingo y las 7 del lunes 440 incidentes provocados por el episodio de fuertes lluvias, según han informado fuentes del '1-1-2' consultadas por Europa Press.

La mayoría se ha referido a achiques de agua y el municipio más afectado ha sido Murcia, donde un hombre de 62 años fue hallado muerto por los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento junto a su vivienda, en Javalí Viejo.

Hoytambién las nubes y chubascos harán acto de presencia en Galicia, área cantábrica y Pirineo occidental, con viento fuerte en el Cantábrico oriental, el bajo Ebro y zonas aledañas, el Ampurdán, Comunidad Valenciana, Baleares y Mar de Alborán.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, sobre todo en zonas altas de Canarias, ambas mesetas, Comunidad Valenciana y el sureste peninsular, mientras que las mínimas suben en la mitad norte peninsular y bajan en casi toda la sur.

En Galicia, brumas y nieblas en el interior y cielo cubierto por la mañana con lluvias débiles y ocasionales más frecuentes en el tercio norte; los termómetros tienden a subir sobre todo en el sureste, mientras que el viento, en general flojo en el interior, tendrá rachas más intensas durante las horas centrales de la jornada y en las zonas montañosas.

En Asturias habrá nieblas matinales sobre todo en zonas montañosas y lluvias débiles y dispersas, más frecuentes en el este peninsular y poco probables durante la tarde; las temperaturas mínimas tienden a subir ligeramente mientras que las máximas se mantendrán en el litoral; viento en el interior y más intenso en la costa.

La predicción para Cantabria es que esté cubierto con chubascos débiles aunque localmente persistentes, salvo en el sur, donde las precipitaciones serán poco probables; termómetros ligeramente al alza y viento del oeste en la costa, que por la tarde arreciará fuerte, mientras en el interior amainará a flojo por la tarde.

### Apuñala a su mujer y muere al estrellarse contra un camión

#### M. Sierra. ALICANTE

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó ayer el asesinato de una mujer de 67 años en Benidorm (Alicante) el pasado domingo como un crimen machista, y sigue recabando datos de otras dos mujeres fallecidas en Palencia y Málaga. Con esta muerte el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 31 en 2022 y a 1.161 desde 2003.

Este domingo, un hombre de 73 años falleció al estrellar el coche que conducía contra un camión-grúa. Este hecho sucedió, según se confirmó ayer, poco después de haber matado de dos puñaladas en el pecho a su pareja sentimental en Benidorm (Alicante). Según la delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, la víctima no tenía hijos menores y no había denuncias previas por violencia de género.

Fuentes de la investigación informaron de que los hechos se conocieron a raíz de que, a las 22:10 horas del domingo, el coche conducido por el hombre invadiera el carril contrario para colisionar frontalmente con un camión grúa a la altura del kilómetro 140 de la carretera N-332, en el vecino término municipal de Villajoyosa (Alicante).

El conductor del camión fue atendido por una crisis de ansiedad en el hospital de Villajoyosa, al tiempo que los policías acudieron al domicilio del hombre fallecido para comunicar a su pareja el accidente de circulación mortal.

Cuando llegaron los agentes encontraron la puerta de la vivienda abierta y a la pareja del accidentado en el suelo fallecida con dos puñaladas en el pecho.

La investigación que lleva la Policía Nacional de Benidorm apunta a que el hombre asestó las puñaladas en un crimen machista y que a continuación cogió el coche para bien huir o quitarse la vida en un accidente de circulación.

La pareja llevaba más de cinco años viviendo en ese domicilio de la calle Alcalde Catalán Chana de Benidorm aunque es procedente de Zarautz (Guipúzcoa), según las fuentes consultadas.

### LARAZON presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



### Jueves

El corazón más actual con la revista Más y Más.

### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica.

### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

### **GALICIA Y CANTABRIA**



Sábados Más y Más

> Domingos Diez Minutos







LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022



### El libro del día

«La promesa» Damon Galgut LIBROS DEL ASTEROIDE 336 páginas, 20,95 euros



Esta novela, que obtuvo el premio Man Booker en 2021, cuenta la historia de los Swart, una familia blanca que vive desde hace generaciones en una granja en las afueras de Pretoria, en Sudáfrica. Tras la muerte de la madre, se reúnen todos para el funeral y Amor y Anton, dos de los hijos, rechazan lo que la familia representa y no olvidan la promesa que su padre hizo a su madre poco antes de morir: que Salome, la mujer negra que lleva trabajando toda la vida para ellos y que la cuidó en sus últimos días, podría quedarse con la pequeña casa en la que siempre ha vivido. Pero el tiempo pasa y la promesa no se cumple.

## Carlos Saura

### viaja al corazón del arte público

### Matías G. Rebolledo

o pudo asistir a la puesta de largo de su documental en el Festival de San Sebastián por una caída, quizá signo de lo vertiginoso de una carrera todavía incombustible a los 90 años, pero Carlos Saura sigue en forma. El mítico director regresa con su cuarto trabajo estrenado en el último año, «Las paredes hablan», un acercamiento en primera persona al arte público, ese que ahora toma forma de grafitis y murales, pero al que podemos seguir la pista hasta las cuevas de Altamira. Y eso es, precisamente, lo que hace el responsable de «¡Ay, Carmela!» o «Cría Cuervos», entre otros tantos títulos míticos, de la mano de expertos en pintura rupestre como Roberto Ontañón Pere-

do o el paleontólogo Juan Luis Arsuaga. «En un principio, el documental iba a estar más centrado en esa parte, en la prehistórica. Pero cuando Saura llegó allí, vio que aquello tenía un potencial cinematográfico mayor. Se empezó a obsesionar, por así decirlo, con la pared como lienzo. Y conectó de inmediato esa idea con las vanguardias artísticas actuales, que se desarrollan principalmente en la calle», explica María del Puy Alvarado, productora del documental y artífice material del proyecto.

Junto a ella, el artista urbano Suso33, reflexiona sobre la experiencia del documental, en el que participa: «Ha sido muy interesante explorar esas conexiones, porque ambas formas de arte vienen de la necesidad humana de expresar emociones. Incluso con componentes políticos, a veces no demasiado correctos, como es en mi caso. Más que apropiarse de los lugares, se trata de establecer nuevas formas de comunicación con ellos», añade reflexivo. Así, «Las paredes hablan», que se estrenará primero en cines y luego en la televisión pública, es también un paseo por el Saura más crepuscular y un regreso al menos condescendiente, ese que mira al arte desde el prisma de un niño y las aptitudes de un polímata: «Seguir aprendiendo es lo que le hace levantarse cada mañana. Pinta, dibuja y escribe cada día. En casa tiene "Viejo con bastón", el grabado de Goya. Como queriendo decir que él es ese viejecito que nunca se cansa», confiesa sincera Ana Saura, hija de ese mismo director que ya ultima obra de teatro y serie sobre García Lorca.

MALVALANDA

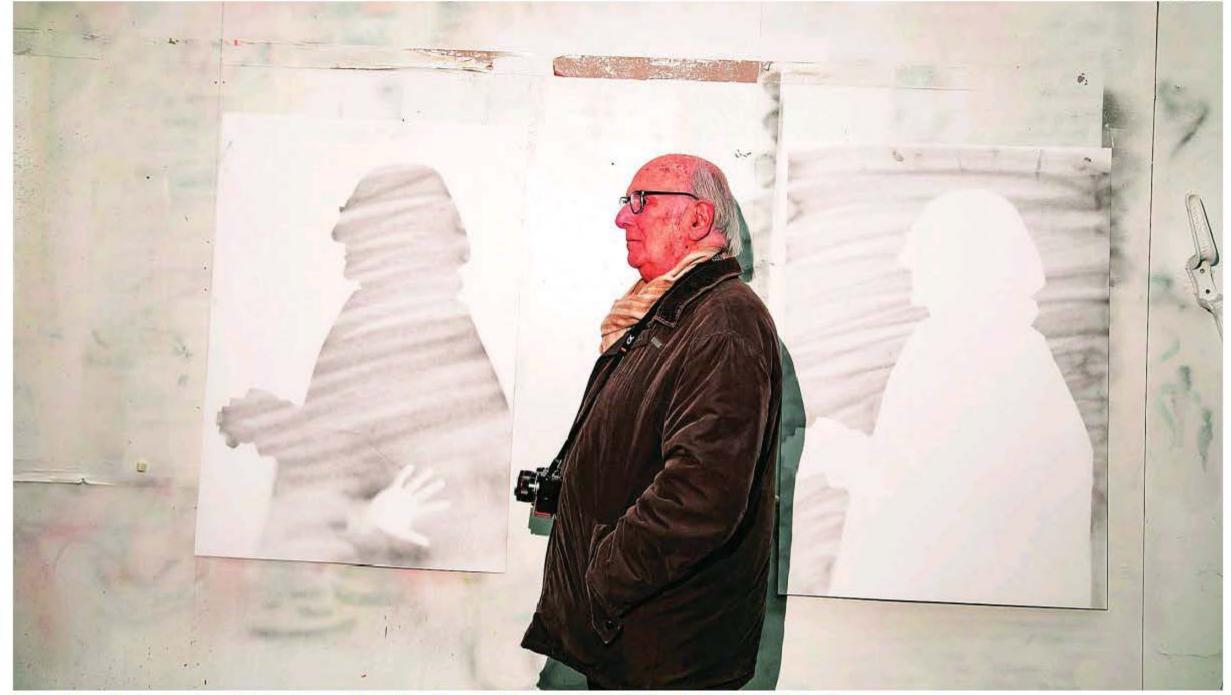

Carlos Saura, director y protagonista de «Las paredes hablan», documental presentado en el último Festival de San Sebastián

### Cultura

Concha García. MADRID

l misterio engancha. La incertidumbre atrae a la curiosidad, y no hay mayor combustible para un ser humano que el de quedarse con la miel en los labios. Es por eso, en parte, que un género como el de la novela negra y policíaca atrae a tantos lectores. Entre el «boom» que rodea a este tipo de libros podríamos situar a Carmen Mola, que ya no solo resulta irresistible por lo arcano de sus tramas, sino porque se trata de una autora que también sorprendió con su propia firma. Jorge Díaz, Antonio Merceroy Agustín Martínez son Carmen Mola. Los ganadores en 2021 del Premio Planeta por «La Bestia» destaparon quiénes estaban tras las aventuras de la inspectora Elena Blanco, a quien vuelven a enfrentar ante un nuevo y tenebroso misterio en «Las madres». En esta nueva entrega de la saga que iniciaron con «La novia gitana» y continuaron con «La red púrpura» y «La nena», la protagonista se enfrenta a un perturbador caso: aparecen dos cadáveres masculinos con un feto de casi siete meses en el interior de sus vientres.

### ¿Es el último libro de Carmen Mola?

Jorge Díaz: En absoluto. Esperamos que queden muchos libros de Carmen Mola. Nos encanta escribir así, nos ha ido muy bien y nos quedan muchas ideas. Esperamos que haya bastantes más, lo que no implica que haya libros de cada uno por separado. Pero creemos que a Carmen Mola le queda una larga vida.

### ¿Qué camino le espera?

Agustín Martínez: Seguiremos el mismo camino, sabiendo nuestra identidad o sin saberla. Lo que nosotros creamos es una manera de escribir novelas o un estilo particular cuando nos juntamos los tres. Hay una evolución del primer al último libro, como la habría en cualquier escritor, aunque en este caso sea un autor con varias almas, pero Carmen Mola sigue siendo la misma.

### ¿Cuál es la esencia de escribir bajo un pseudónimo?

Antonio Mercero: Crea cierto misterio. Más que ventajas, lo que veíamos era la necesidad de un pseudónimo, porque ver tres nombres en una portada podría tener un efecto, además de feo, disuasorio para el lector. No hay mucha costumbre de leer una no-

### Carmen Mola

Escritores

# «Si se trata de tener un estilo propio, Carmen Mola sí es una franquicia»

En «Las madres», Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez vuelven a fundirse para enfrentar a la inspectora Blanco a un nuevo caso

vela a seis manos. De hecho, es algo pionero en España.

### ¿Podríamos considerar a Carmen Mola como una franquicia literaria?

J.D.: ¿En el sentido de que le cedamos el nombre a otros escritores? (Ríen). Creemos que cualquier autor acaba teniendo un estilo o un público, porque nadie es capaz de innovar todos los días de su vida. Carmen Mola es una autora que está compuesta por los tres pero que tiene su estilo propio. Entonces, si a eso es a lo que le llama franquicia, creemos que sí. Más bien, diría que tiene una personalidad literaria que no coincide con las nuestras. En ese sentido, hay dos vertientes: la de la novela policíaca pura y dura, como «Las madres», y la del thriller histórico, que también pensamos seguir cultivando, porque con «La bestia» lo pasamos muy bien. A eso le podríamos llamar una franquicia.

### Sucreación, por tanto, es doble: la de Carmen Mola y la de los personajes de los libros.

A. Martínez: Sí, ha habido una doble construcción, pero no en cuanto al personaje de Carmen Mola, porque ese ha sido nuestro peor



Ahora casi todo es políticamente incorrecto, estamos en un tiempo de mojigatos»

«La violencia contra las mujeres es una lacra social, es evidente e innegable que existe»

«Tratamos de hacernos preguntas, no de hacer un libro que sea una sentencia



trabajo con diferencia. Cuando no nos conocían y hacíamos entrevistas, cada vez la hacía uno y respondíamos cosas distintas. No trabajábamos nada la biografía de Carmen Mola, pero sí surgió como ente, como estilo, como una manera de enfocar la literatura.

### El policíaco es un género literario que está viviendo un «boom», ¿lo tienen en cuenta?

A. Mercero: Nos arrimamos a este género porque nos gusta, y porque es el tipo de literatura que se presta a hacer entre tres. Además, está cerca del público y te permite reflexionar sobre cosas de la vida que no te gustan.

J.D.: Ese «boom» tiene que ver con

que hay muchos autores muy buenos ahora mismo, y ahí no meto a Carmen Mola. Están Mikel Santiago, Juan Gómez-Jurado, Santiago Díaz, Susana Martín Gijón, y otros muchos, que no quiero dejarme a nadie, y que escriben muy bien.

### La violencia es un plato fuerte de sus obras, y también un tema políticamente incorrecto.

A. Mercero: Ahora es políticamente incorrecto casitodo, estamos en un tiempo de mojigatos y la gente se ofende por todo. No diría que Carmen Mola es especialmente violenta. Obviamente cultivamos novela negra, y es truculento el «modus operandi» del asesino de «Las madres», que deja fetos den-

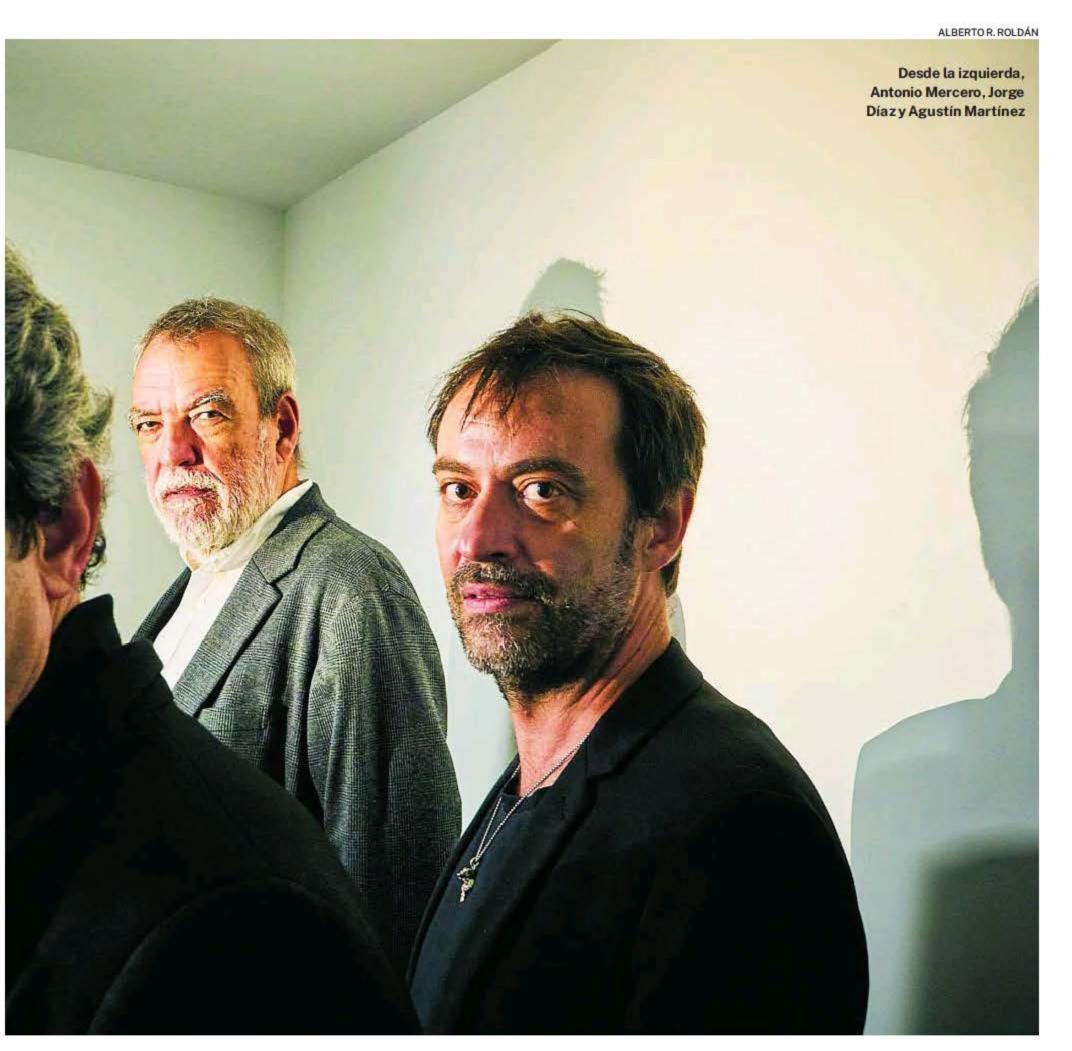

tro de los cadáveres de los hombres. Pero esas ideas ya no me gustan por violentas, sino porque son buenas, es algo original.

### En «Las Madres» la violencia es contra las mujeres: ¿esta realidad social es un filón literario?

J. D.: Es una lacra social. Es evidente e innegable que existe. Pero nosotros hemos querido reflejar, más que la violencia, el mal contra los débiles, los más vulnerables.

### También incluís en la obra otro tema tan polémico como el de los vientres de alquiler.

A. Martínez: Tratamos de hacernos preguntas, node hacer un libro que sea una sentencia. Cuando se sigue

el recorrido de los vientres de alquiler algunos personajes lo ven como una reproducción de la prostitución, como la explotación del cuerpo de la mujer y convertido en mercancía. Nos parece interesante poner este tema encima de la mesa porque es complejo.

### ¿Cómo está creciendo Elena Blanco?

J.D.: Se está convirtiendo en un personaje cada vez más complejo. En esta novela necesita rehacer su vida, y nuestra labor como escritores es ponérselo difícil.

### ¿Su futuro está pautado?

A. Mercero: No tenemos nada escrito, todo puede suceder.

J. D.: Habrá que ver si tiene éxito y cómo se recibe la novela. Lo mismo quien acaba con Carmen Mola es el público.

### En «Las madres» el villano es el poderoso, ¿eldinero y el estatus corrompen?

J.D.: En la novela se dice que en los barrios pobres no viven los malos, sino los pobres.

A. Martínez: El mal en «Las madres» está repartido, incluso en el bando de los buenos. Tiene una frontera porosa, e incluso puedes entender por qué han hecho algunas cosas mal, lo que nos parece interesante.

### Sobrecoge que podamos enten-

### der una atrocidad.

A. Martínez: Por eso nos fascinan las vidas de los psicópatas, porque descubrir que alguien que ha matado a 15 personas tiene una historia se vuelve terrorífico. Uno prefiere pensar que los monstruos son monstruos, pero no son tan diferentes a ti. Eso genera una sensación de vértigo y también fasci-



Carmen Mola **ALFAGUARA** 464 páginas 20,90 euros

### El poder de la palabra

### Una delicia de comedia

### Fernando Vilches

Con todo lo que nos está cayendo, guerra de Ucrania, crisis energética, cesta de la compra más alta que donde vuelan las azafatas de la exitosa y divertidísima comedia «Boeing Boeing», y al mando el gobierno más incompetente desde 1976, les recomiendo que se den un baño de salud: la risa, que es la mejor terapia que existe para el ser humano desde que se irguió y empezó a fastidiarla. Una comedia de Marc Camoletti sin pretensiones filosóficas; sin planteamientos profundos. Un enredo de esos que no te dejan tranquilo en el asiento, porque las sorpresas se suceden constantemente, con un desenlace que ya prevé el propio autor, pero que nunca sabemos cuándo y cómo se va a producir, una obra de teatro que debería coprotagonizar yo para perder esos quilos que me sobran, pues estoy persuadido de que los seis actores que nos la regalan pierden alguno tras cada función.

Los voy a nombrar a todos, pues se ganan cada día su sueldo y hacen una terapia que nos evita una visita más cara al psicólogo o al psiquiatra (observen que ambas palabras las escribo con «ps», porque «sicología» es «la ciencia del higo»). Empezaré por Laura Artolachipi, María José Garrido y Sara Canora. Para estos papeles se necesitaba inteligencia, presencia física y buena dicción: pues un 10 (soy profe). Excelentes. Los protagonistas son mi admiradísimo Agustín Bravo y Andoni Ferreño: se les entiende (lo que no ocurre con muchísimos actores de hoy), hacen un alarde físico de interpretación y bordan sus papeles. Dejo para el final a Alberto Closas, hijo de uno de los más grandes del cine español de todos los tiempos: lleva inoculada en las venas la profesión. Habla poco, pero llena la escena con una soberbia interpretación. Y todos muy bien dirigidos por Ricard Reguant. Lo dicho: muy, muy recomendable.



Ignacio Crespo. MADRID

ecir que nuestro ADN almacena memorias es, en cierto modo, una licencia para que intuyamos lo que realmente queremos decir. Si expandimos el titular para maximizar su rigor tendríamos que decir algo parecido a lo que sigue: el ADN puede cambiar algunas indicaciones sobre cómo «leerlo» durante nuestra vida sin variar en sí la información que contiene y, esas consecuencias de lo que hemos vivido puede transmitirse, ya no a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Eso sería, con más precisión, lo que afirma un nuevo estudio que se acaba de publicar en la revista PNAS. Ahora bien, para comprender cómo funciona esto, tenemos que empezar aclarando que es el ADN y, lo que es igual de importante, a qué nos referimos con que cambian sus indicaciones de lectura sin que varíe la información que

Cuando hablamos del ADN en realidad nos referimos a unas moléculas que contienen la información necesaria para crear las sus-

Un nuevo estudio sugiere que las modificaciones epigenéticas en el ADN de tus abuelos pueden haber

llegado hasta ti

tanciasylasestructuras necesarias para tu correcto funcionamiento. En concreto, la información genética se codifica en unas moléculas más pequeñas que se encadenan como las cuentas de un collar. Cada una de estas cuentas tiene un nucleósido, que es la parte que cambia, la que realmente representa la información. En el caso del ADN hay cuatro nucleósidos que simbolizamos con las clásicas cuatro letras: A (Adenina), C (Citosina), G(Guanina) y T (Timina). Estas letras forman palabras con significados concretos cuando se juntan en grupos de tres llamados codones o tripletes y que representan la información para crear unas moléculas que conocemos como aminoácidos.

Cuando los aminoácidos se

unen forman cadenas todavía más largas que llamamos proteínas y que se pliegan sobre sí mismas como si hiciéramos papiroflexia. La función de la proteína dependerá en gran medida de esa forma tridimensional que tome su cadena cuando comience a plegarse. De hecho, cuando se pliegan mal pierden su función o incluso se vuelven perjudiciales e «infecciosas», como es el caso de los priones, conocidos por ser el origen del famoso mal de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina).

### Por encima de la genética

Pues bien, el ADN también se pliega de determinadas formas. Según cómo doblemos ese collar de cuentas, sus tripletes se leerán mejor o peor, cambiando su expresión, pero sin alterar la información genética. Podríamos compararlo con un texto literario. Coge un fragmento cualquiera de un libro e imagina que tachas frases y palabras estratégicamente elegidas de tal modo que cambian el sentido, por ejemplo, anulando una negación o quitando un adjetivo importante. Si te fijas, las letras son las mismas, las palabras significan lo mismo, pero el formato ha hecho que las leas de manera diferente, simplemente por hacer algo menos legible parte del texto. Eso ocurre con la información genética. Algunas sustancias pueden unirse a nuestro ADN y alterar la forma en la que se pliega, como si cambiáramos el formato de sus letras, haciendo que unas sean más fáciles o difíciles de leer que otras.

Este tipo de cambios ocurridos sobre el ADN son epigenéticos, en cuanto a que ocurren a un nivel superior al genético, en el «forma-

El ADN contiene

la información

necesaria para

nuestro correcto

funcionamiento

to». Posiblemente hayas escuchado hablar de ello, pero cuidado, porque al ser un concepto tan llamativo se ha especulado salvajemente con el concepto hasta el

punto de dar lugar a muchas afirmaciones pseudocientíficas y estudios con conclusiones poco rigurosas. No obstante, la importancia de esta epigenética es sumamente importante. Aunque todas las células tienen la misma información genética no todas la expresan por igual, porque su ADN se ha modificado epigenéticamente de formas diferentes, por eso una célula de nuestro hígado y otra de nuestro cerebro son tan diferentes, aunque tengan el mismo ADN.

Pues bien, un nuevo estudio ha descubierto que esas alteraciones en el ADN pueden heredarse, ya no de padres a hijos, sino a los nietos, algo que puede parecer evidente, pero que no estaba tan claro. No obstante, el estudio se ha realizado en gusanos, concretamente unos nematodos llamados C. elegans, que están muy

> lejos de nosotros en la historia evolutiva. Es cierto que, a pesar de nuestra distancia, hay conclusiones que podemos extrapolar y, hasta donde sabemos, parece que hay

indicios en otros mamíferos como nosotros de que así es como funciona la herencia epigenética. Conocer mejor estos procesos nos ayudará a comprender en profundidad cómo funciona nuestro material genético, cómo se ve alterado en algunas enfermedades e incluso cómo podremos modificarlo nosotros.

LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

### Cultura

### La danza vuelve con fuerza al **Teatro Real**

### La temporada se inaugura

el próximo 3 de octubre de la mano de Joaquín De Luz

Matías G. Rebolledo, MADRID

oincidiendo con la bajada de las temperaturas, y la llegada de un otoño que vuelve a cargar la agenda cultural, el Teatro Real presentó ayer su temporada de danza, que volverá a protagonizar el Centro Nacional de Danza (CND) que dirige Joaquín de Luz. Y lo hará a través de «Pura Danza», el espectáculo que, en cuatro funciones, recupera coreografías de Jirí Kylián, Nacho Duato, Sol León, Paul Lightfoot y Andrea Schermoly. «Cincoiconos del mundo de la creación contemporánea», según se explica desde la institución operística madrileña.

### Paz en la oscuridad

Así, el próximo 3 de octubre se ha programado «Bella Figura», en la que Kylián intenta «encontrar belleza en el gesto, en un rincón de la mente o en una contorsión física. Como intentar mantener el equilibro sobre el cordón umbilical», según sus propias palabras. A ello seguirá «Kübler-Ross», interpretada por el mismo De Luz en compañía de Maria Kochetkova y uno de los espectáculos más esperados en el Real, el «Morgen» de Nacho Duato. Adaptando un poema de Dorothy Parker, uno de los bailarines más laureados de nuestra escena ahonda en el suicidio y el dolor tras la pérdida. «Un camino entre la cobardía de huir y la valentía de seguir viviendo. Inspirador, minucioso, brutal y delicado», explican desde la programación, a lo que De Luz añadió en la rueda de prensa: «Pese a todo, termina con esperanza, con un aria de Strauss maravillosa, versionada por Pedro Alcalde. Pese a la oscuridad, nos deja con un poso de paz». «Es la primera vez que Nacho Duato hace una obra pensada para la CND desde que se marchó», añadió el director artístico del Teatro Real, Joaquín Matabosch, sobre el evento.

Para el final, De Luz deja «Sad Case», un estallido mucho más rítmico que se entiende como coda alegre y cuyos autores estuvieron presentes en la rueda de prensa de presentación: «Después de 35 años, la función que se canceló por la pandemia iba a ser nuestra despedida, por lo que poder volver ahora es muy bonito. Cuando creamos "Sad Case", estaba embarazada de siete meses, así que buena parte de la inspiración vino de las hormonas. He reído como nunca, porque en realidad lo que estamos explotando es la energía, la vitalidad y el positivismo», explicó cómica Sol León. Como es habitual en este tipo de acercamientos, el Real ha programado también tres funciones paralelas, dirigidas a los más jóvenes.



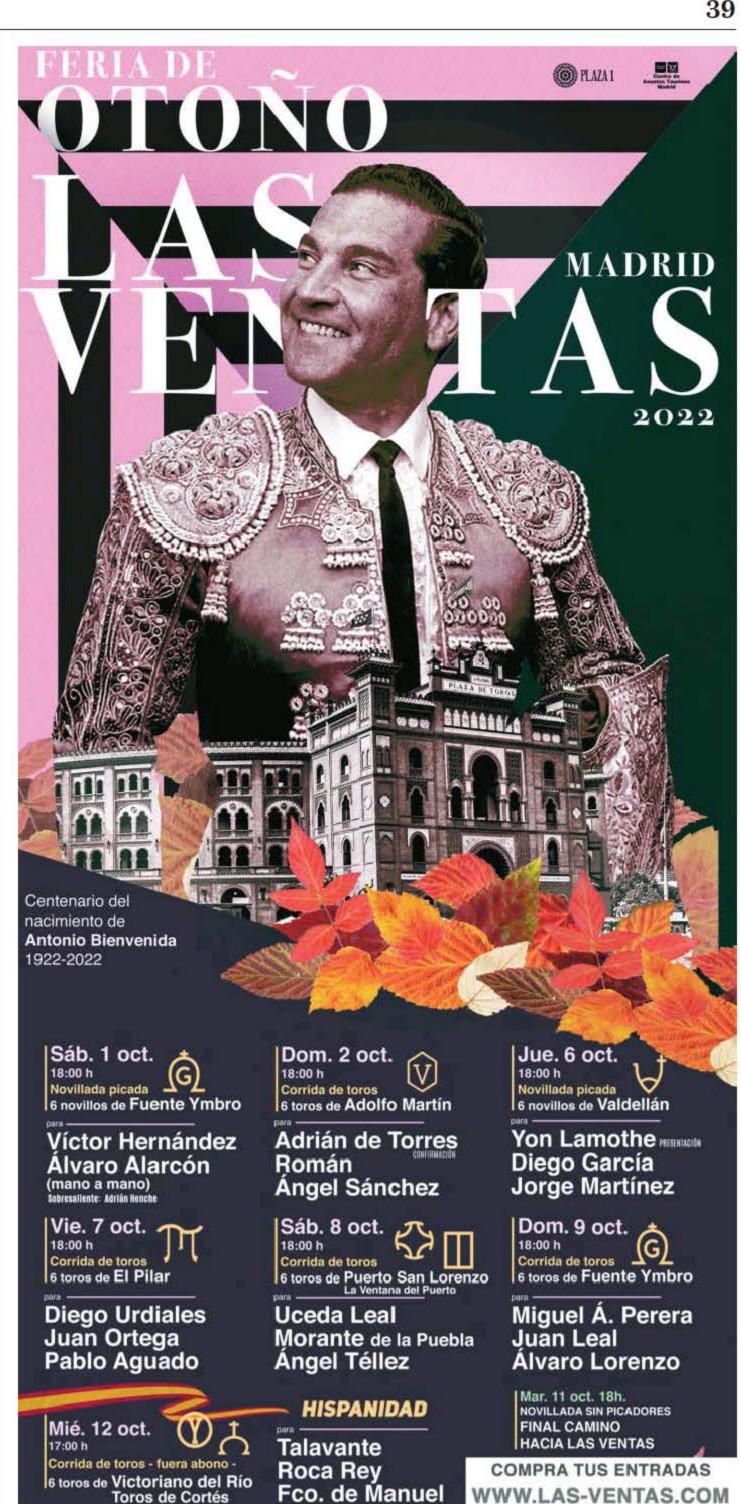

### **r** 2

### **Egos**

Elena Barrios. MADRID

e hacen llamar el «Club de los supervivientes de los Sussex». En un nuevo libro incriminatorio, que se publicará el próximo 6 de octubre y titulado «Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown» («Cortesanos: el poder oculto detrás de la Corona»), el experto en realeza Valentine Low entrevista a ex empleados del Palacio de Kesington, que trabajaron para Meghan Markle y para su esposo, el príncipe Harry, antes de su salida de la familia real y su traslado a Montecito, California, en 2020.

El autor afirma que Markle habría hecho todo lo posible para ser «la Beyoncé del Reino Unido». Según él, estaba tan ansiosa por ser tratada como una princesa, incluso antes de casarse con el príncipe Harry, que amenazó con dejarlo si no confirmaba públicamente su relación. Pero una vez que ingresó oficialmente en la familia real, la ex actriz se habría desilusionado rápidamente. En otras palabras: la vida con la que había soñado estaba muy lejos de la realidad.

Sus revelaciones, cada vez más demoledoras, siguen reavivando la polémica acerca del comportamiento que algunos empleados califican de «odioso».

### Trato abusivo

«Una sociópata narcisista» describen al unísono todas las personas que han trabajado con ella. El libro de Low la define como tirana, odiosa y malvada. Según los testimonios de su personal, Meghan habría hecho llorar a un gran número de empleados, a pesar de que estos tan solo querían brindarle la mejor atención. «Todos sabían que la institución sería juzgada en función de su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz», dice un ex empleado en el relato. El libro tampoco da una buena imagen del príncipe Harry. Según revela una fuente cercana a «The Times», los duques no querían discutir con el personal, por esolo tomaron como «un insulto».

Los rumores sobre el mal comportamiento de Meghan Markle con sus sirvientes en realidad se remontan a 2017, después de su compromiso con el menor de los hijos de Carlos III y Diana de Gales.

> El príncipe Harry y Meghan Markle, durante el Jubileo de Platino de Isabel II

«Cortesanos: el poder oculto detrás de la corona», el libro que presenta a Meghan Markle como una tirana

### «El club de los supervivientes» contra los Sussex

Según varias fuentes, un empleado del Palacio de Kensington había venido a quejarse a la pareja del trato a veces abusivo que sentían por parte del personal. Pero la esposa del príncipe habría respondido entonces: «No es mi trabajo mimar a la gente».

En 2021, incluso el Palacio de Buckingham inició una investigación interna para desentrañar lo verdadero y lo falso de estas acusaciones, pero el informe resultante nunca se divulgó. Por su parte, la ex actriz de «Suits» siempre ha negado las acusaciones de su personal, a pesar de que su comportamiento ha dejado a varias ex empleadas «rotas». «Las mujeres jóvenes estaban rotas por su comportamiento», agrega otra fuente del Palacio a «Page Six». Low describe un supuesto incidente durante el cual Markle, de 41 años, arremetió contra una trabajadora frente a otros colegas: «No te preocupes. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti», supuestamente le dijola duquesa a una integrante del personal, con quien había estado trabajando para ejecutar una especie de plan. La asistente quedó devastada, pero el príncipe William, que se enteró de lo ocurrido, intervino y le dijo: «Espero que estés bien. Estás haciendo un muy buen trabajo».

En la publicación, algunos de cuyos extractos han publicado ya medios británicos como el «Daily Mail» y «The Sun», se menciona que la duquesa atacó verbalmente alos empleados en numerosas ocasiones. Supuestamente se enfure-



ció con otro por un percance que involucró a la prensa en un compromiso público. «Ella no contesta. Me siento aterrorizado. No puedo dejar de temblar», supuestamente decía un empleado después de que no pudiera comunicarse con Markle por teléfono.

Otro miembro del personal quedó «destruido» por su experiencia con la pareja lo detalla en el libro. «Cada 10 minutos tenía que salir para que ella y Harry me gritaran. 'No puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿En qué estabas pensando?' (...) La situación se prolongó durante horas e incluso al día siguiente. No podías escapar de ellos». El libro alega que los empleados llegaron a sospechar que la «huida» de Meghan fue premeditadayque «su mayor preocupación era si iban a poder ganar dinero por ellos mismos».



### Cuerpos y almas

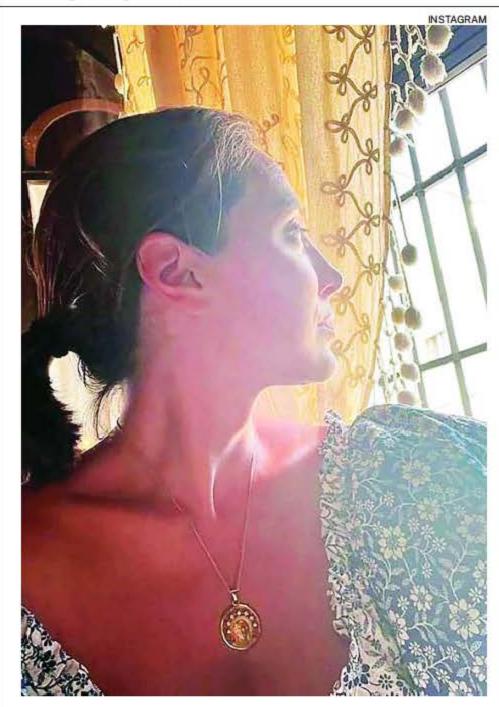

### No hay vuelta atrás para Tamara Falcó

Lo tiene claro.

Tamara Falcó ha tomado la decisión de romper su relación con Íñigo Onieva, tras el giro de 180 grados que, en las últimas horas, ha dado su vida sentimental. El jueves arrancaba el día anunciando su compromiso con el empresario. Y 48 horas después ponía final a su relación borrando todo rastro del anuncio de su compromiso. La marquesa de Griñón no solo ha dejado de seguir y ha bloqueado a Onieva en sus redes, sino que además le ha dado un ultimátum: que recoja las pertenencias que tiene en su casa. Iñigo se muda a casa de su madre, Carolina Molas, en urbanización de La Moraleja.

### Rihanna, estrella del descanso de la Super Bowl 2023

La cantante Rihanna actuará en el intermedio de la Super Bowl LVII el próximo 12 de febrero en Glendale, Arizona, después de que Taylor Swift rechazara la oferta. La nueve veces ganadora del Grammy publicó ayer una foto de su brazo sosteniendo una pelota de fútbol en las redes sociales y la NFL compartió la misma imagen en Twitter con el mensaje «Vamos» y el hashtag SBLVII. Se trata de la vuelta a los escenarios de la cantante de Barbados desde que se convirtiera en madre por primera vezy desde su último LP «Anti» (2016).



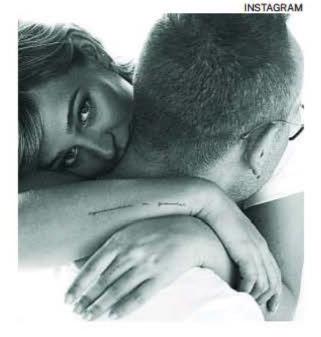

### Risto Mejide, tras su separación: «El dolor lo invade todo»

Tras anunciar su separación de Laura Escanes, Risto Mejide ha reaparecido en redes sociales para asegurar que «el dolor lo invade todo» en estos momentos tan complicados. «No tengo fuerzas ni para responder a las burlas», ha confesado. El presentador lamenta así los hirientes comentarios que ha recibido tras compartir la noticia de su ruptura. «Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil», ha dicho.

### Diario de un viejo que le grita al televisor

Acabáramos: Yolanda Díaz es «Motomami»

### Jesús Amilibia

Carmen Calvo, yainstaladaen su transición de vice presidenta a tertuliana, ha dicho en la Ser onoSer:«Los españoles somos fundamentalmente anarquistas. Anarquistas de izquierdas, de derechas o mediopensionistas». Yo siempre me he inclinado por el mediopensionismo, que en mi caso viene a ser algo así como no creer en casi nada, o sea, una especie de agnosticismo político. Luis G. Berlanga solía decirme en las entrevistas que él era «anarquista de derechas», quizá para alejarse de la España mojigata y dogmática. Claro que también nos dijo a una vez a Paco Umbral y a mí: «Desengañaros, a las mujeres no les gusta follar, prefieren ir de compras». Me extraña que aún no haya sido cancelado. Había otra moda: la de los homosexuales quesedefinían como «bisexuales». Una excepción: la del marqués de las Marismas, Luis Escobar, que repetía: «¿Gay yo? No, yo soy maricón de toda la vida».

Yolanda Díaz ha confesado: «Nomegusta la España casposaymasculina». Hayuna España mejor, claro, pero es más cara. La España que le place es la de Rosalía, que debe de ser para la Yoli el colmo de la progresía. Y sigue: «Las amigas de mi hijo dicen que en el colegio me llaman Motomami y un poco sí me siento así». Otra confesión: «A mí no me pone el poder por el poder». ¿Qué le pone a Yolanda? ¿Acaso Garamendien la escena del sofá del Tenorio? ¿La moda dominatrix que se impone en España y parte de Europa? ¿La impaciencia de Él por el lentísimo parto de «Sumar», sin saber si será niño, niña o niñe?

Así estamos por aquí, según ellas: entre casposos, machirulos, motomamis, rosalías y anarquistas. E Irene Montero con un gran futuro como cuidadora de guardería.



### La Historia está en los detalles

### Cien años después de Mussolini, llega Meloni

César Alcalá. MADRID

n las elecciones llevadas a cabo el domingo 25 de septiembre de 2022 ha ganado Giorgia Meloni. Diferentes medios de comunicación han titulado esta victoria como que la derecha dura, la ultraderecha vencía en Europa. Incluso se ha querido comparar esta victoria con la victoria, el 31 de

octubre de 1922, de Benito Mussolini, hace casi exactamente un siglo. Recordemos que Mussolini fue presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia hasta el 25 de julio de 1943 y, desde esta fecha hasta el 28 de abril de 1945 es conocido como Duce de la República Social Italiana. Teniendo en cuenta esto, nos tenemos que hacer una pregunta, ¿ha vuelto la ultraderecha a Italia después de 100 años?

En las elecciones de Meloni podemos decir que ha ganado la derecha italiana. Meloni es crítica con la Unión Europea sin plantear salir del euro. Es contraria a la inmigración y está a favor de la familia tradicional. En materia fiscal, plantea una rebaja de impuestos, dentro de un debate más amplio en el que la derecha estudia imponer un tipo único para todos los niveles de renta del 15%. Feminista, defiende la igualdad real y la familia.

¿La política de Benito Mussolini se parecía algo a la que plantea Meloni? ¿Formaba parte Mussolini de la ultraderecha italiana? Mussolini ganó las elecciones de 1922, pero las de 1919 sólo llegó a conseguir 5.000 votos en Milán. Incrementó su contundencia y, en 1921, consiguió 35 diputados. En todas ellas se presentó por el Partido Nacional Fascista. Una nueva formación y una nueva ideología que, en su momento, se tildó de inclasificable. Lo de Mussolini no era un partido o movimiento pacífico. Quemaron locales y lo justificaron diciendo que la violencia era moral. También Mussolini amenazó que si no le entregaban el poder marcharía sobre Roma. La verdad es que cumplió su palabra. El 29 de octubre de 1922 le arrebató el poder al primer ministro Luigi Facta. De esta manera, el fascismo se impuso en Italia. Peroincluso todavía podemos preguntarnos, ¿el fascismo era un movimiento político de derechas o de izquier-

Aunque ellos mismos no lo sabían definir muy bien, su origen es socialista. Y esto lo ratifica el escritor cataHace casi exactamente un

siglo, el «Duce» ascendía al poder y los comentarios se han disparado tras la victoria de Giorgia Meloni, pero, desde un punto de vista histórico, ¿pueden compararse? lán Josep Pla. En una entrevista –publicada en el diario «El Sol» de Madrid– a un fascista italiano, a la pregunta: «¿Son todos ustedes obreros del campo?». El fascista le contesta: «Sí, todos, y antes éramos socialistas. Figúrese usted que, en la provincia de Ferrara, hay 80 ayuntamientos que hace dos años eran socialistas y ahora son todos fascistas. Todos han sido ocupados por ellos. De los 63 ayuntamientos que hay en la provincia de Rovigo, 61 son ahora fascistas y dos del partido popular».



itor cataBenito Mussolini se dirige a las juventudes fascistas en 1930

### Medidas socialistas

Así que la respuesta no nos ha de extrañar. El propio Mussolini no escondió que sus orígenes eran socialistas. Militó en el Partido Socialista Italiano y fue director de «Avanti!», periódico cabecera del socialismo italiano. El economista Thomas di Lorenzo, en «The problem with Socialism», escribe que «Benito Mussolini fue un socialista internacional antes de ser un socialista nacional, siendo esto último la esencia del fascismo. Al socialismo nacionalista que este defendía no le importaba dejar sobrevivir a empresas privadas, siempre y cuando éstas fueran controladas por políticas y subsidios gubernamentales».

Mussolini, desde su partido, defendió medidas sociales planteadas, con anterioridad, por el socialismo. ¿Como cuáles? «Il Duce» defendía el salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, el voto femenino, la participación de los trabajadores en la gestión de la industria, el retiro a los 55 años, la nacionalización de las fábricas de armas, la confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas y la abolición de las rentas episcopales. Con el paso del tiempo, Mussolini abjuró del socialismo y dijo pestes del comunismo. Consideraba que el fascismo reemplazaría al capitalismo y que el mundo asimilaría sus ideales. Era antiliberal, totalitario y dictador. Todo lo que no estuviera dentro del fascismo era perseguible y tenía que defenestrarse.

Así pues, han pasado 100 años desde que Mussolini tomó a la fuerza las riendas políticas de Italia. La victoria de Meloni no es comparable con el período oscuro que vivió Italia durante los más de 20 años que el «Duce» estuvo al mando de una política dictatorial bajo el jugo del fascismo. Portodo esto, desde una perspectiva histórica, la victoria de Meloni no es comparable con la de Mussolini, ni por ideología ni por trayectoria personal.

LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

# 1936

Fue la batalla más simbólica de la Guerra Civil y la más larga. Duró desde el 21 de julio hasta el 27 de septiembre de 1936. Ese día el general Varela liberó el Alcázar de Toledo, poniendo fin al asedio que había soportado largos meses. Se enfrentaron fuerzas gubernamentales compuestas por milicianos del Frente

Popular y guardias de Asalto contra las fuerzas de la guarnición de Toledo, reforzadas por la guardia civil de la provincia y un centenar de civiles militarizados. Se refugiaron en el Alcázar de Toledo, acompañados de sus familias. Franco hizo su entrada en la ciudad al día siguiente. POR JULIO MERINO



Jornada inaugural de la Semana de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos

### Madrid

La URJC inaugura su Semana de la Comunicación El Catedrático José M. Azcona y Fernando Vilches recibieron a las decenas de alumnos que se dieron cita en el Salón de Actos «Ricardo Pérez-Amat» de la Universidad Rey Juan Carlos. Tras la intervención de Antonio García Jiménez, era el turno de Josep Pedrerol, quien atendió las preguntas de los curiosos estudiantes de Periodismo y otras ramas de la comunicación. El presentador de «El Chiringuito» compartió con los alumnos su visión del periodismo deportivo y el infoentretenimiento. Cerraron la mañana María Ruiz y José Luis Pérez, para dar paso a los protagonistas de la tarde. López-Galiacho y el representante de RUGE clausuraban la primera jornada. Hoy los alumnos esperan al reportero Carles Marín y la locutora Pepa Gea, entre otros.



Decenas de alumnos se dieron cita en el Salón de Actos «Ricardo Pérez-Amat»

Obituario Valeri Poliakov (1942-2022)

### Récord de permanencia en el espacio



l cosmonauta ruso Valeri Poliakov, que con 437 días ostentaba desde 1995 el récord de permanencia en el espacio en una única misión, ha fallecido a los 80 años. Nacido en 1942, Poliakov se especializó en Medicina astronáutica. Después de ser seleccionado como cosmonauta en 1972, participó en dos misiones espaciales en la estación orbital MIR: la primera en 1989, en la que pasó 240 días; y una segunda en 1994, en la que permaneció 437 días, 17 horas y 58 minutos. En total, pasó 22 meses en el espacio, informó Roscosmos. Aquel mismo año de 1995, Poliakov se retiró como astronauta para dedicarse a su profesión de médico, siendo distinguido como Héroe de la URSSy de la Federación Rusa. En los últimos años fue diputado-director del Ministerio de la Salud Pública de Moscú. En 1999 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, junto a los astronautas Pedro Duque, John Glenn y Chiaki Mukai por la exploración pacífica del espacio.

### Héroe de Rusia

Poliakov vivió y trabajó en la estación orbital MIR, desmantelada en el año 2001, durante 437 días, 17 horasy 58 minutos, récordabsoluto para la duración de un astronauta en una única misión en el espacio. Gracias a esta misión en el espacio fue condecorado como héroe de Rusia.

CIENCIA FICCIÓN I SERIES POLICÍACAS ¿Te pierdes entre tanta oferta? **TEMÁTICOS** CIENCIA FICCIÓN SERIES POLICÍACAS

### LARAZÓN

Llega la revista que te lo pone fácil

# Streaming



Con todas las novedades, programación y recomendaciones de tus series y pelis favoritas. La guía imprescindible para no perderte nada de las plataformas y cadenas de pago.

Este viernes **GRATIS** con



La derrota ante Suiza no ha hecho que pierda confianza. Se plantea el partido contra Portugal como una final

# Luis Enrique no tiene dudas

Domingo García. MADRID

ortugal fue la ganadora de la primera edición de la Liga de Naciones; España, finalista en la segunda edición. Ahora solo una de las dos llegará a la fase final, aunque los portugueses tienen ventaja. Y España llega con las dudas generadas por la derrota contra Suiza el pasado sábado.

«Esto es el fútbol profesional y lo importante es que yo no vea dudas donde no tiene que haberlas. Está todo muy igualado. Nosotros estamos en una situación de cambio generacional, [contra Suiza] había siete jugadores con edad sub'21 en nuestra selección que pueden ir al Mundial. Nosotros estamos en una idea de crecer, pero aceptamos la responsabilidad que tenemos, la exigencia que tenemos. El camino ha sido muy positivo», explica Luis Enrique.

Las dudas llegan sobre todo de la debilidad defensiva, que se hizo más visible en las jugadas a balón parado. Pero ese no es un detalle que preocupe al seleccionador. «Las acciones a balón parado da igual que las entrenes y da igual que seas once contra nueve, te pueden marcar gol. Recuerdo un club en el que lo entrenábamos cada día y seguía siendo un desastre. No pienso trabajar acciones a balón parado. Las entrenamos en vídeo porque no tengo tiempo para eso. Las trabajamos en ataque; en defensa, las analizamos en vídeo. Con el tiempo que tengo... Me ha pasado en los clubes y da igual», explica Luis Enrique.

Hay equipos que sostienen sus resultados a partir del rendimiento que le sacan a las jugadas con la pelota parada y otros que los buscan a partir del juego. Suelen ser más fiables a largo plazo los segundos y España es de esos.

Tampoco cree Luis Enrique que la selección tenga problemas en defensa, algo que él entiende como una labor de todo el equipo. «La línea más potente que tengo es la defensa. No la más débil. No hay una línea sola que tiene que defender, defienden todos y para atacar igual. No atacan solo los delanteros que están fumándose un cigarrito esperando a que les llegue el balón. Atacamos desde Unai Simón. La línea más fuerte que tengo es la línea defensiva», insiste el seleccionador.

El trabajo defensivo es una de las exigencias para los delanteros y es una de las cosas, aparte de los goles y de su participación en el juego ofensivo, que más valora de Álvaro Morata. Por eso también otros delanteros se quedan fuera de las convocatorias.

ALuis Enrique no le cambian los planes ni las urgencias ni las derrotas. Insiste en que España siempre juega igual, incluso cuando entra desde el inicio un delantero centro que no es delantero centro. «Independientemente de quién juegue de 9 tiene que hacer lo mismo. La misma orden tienen Álvaro Morata y Borja Iglesias que Marco

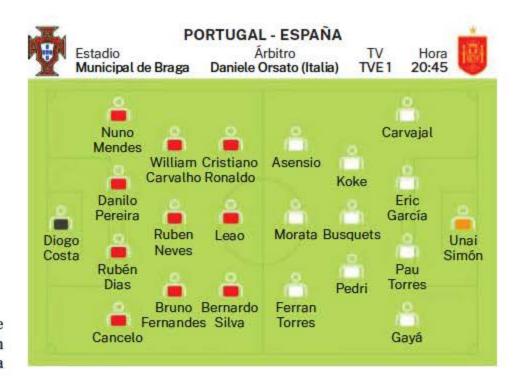

# Grupo 2 Úttima jornada: Portugal-España (20:45) y Suiza-República Checa (20:45). Pts. 1 G. E. P. GF. GC. 1. Portugal 10 5 3 1 1 11 2 2. España 8 5 2 2 1 7 5 3. Suiza 6 5 2 0 3 4 8 4. República Checa 4 5 1 1 3 4 11

El campeón de grupo se clasifica para la Final Four de la Liga de Naciones. Asensio. Lo que cambia es que no es lo mismo un jugador que otro. Álvaro es un rematador; Marco es más para asociarse, para hacer un control orientado y Borja es un jugador de referencia como Álvaro. Salen cosas diferentes, por eso decidiremos en función de lo que podamos hacer», dice.



LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

DEPORTES 47

Una teoría en la que insiste Pablo Sarabia, que en alguna ocasión ha tenido que cumplir con esa función de «falso 9» que contra Suiza ocupó Marco Asensio. «El 9 tiene la misma idea dentro del campo. Hay jugadores que son más asociativos, pero la idea es la misma. Para mí no cambia nada, tengo mis funciones, las directrices que da el entrenadory es lo mismo y la misma idea para hacer el mayor daño al equipo rival», explica el jugador del PSG.

«Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial de Qatar. Son 90 minutos y solo nos vale ganar», asegura el seleccionador. Una final para la selección, aunque eso no va a cambiar el planteamiento. «No especulamos nunca. Y mañana tampoco vamos a especular. Una final es una final. No se juegan muchas finales a lo largo de una carrera y menos con la selección. Estamos aquí y estoy seguro de que vamos a dar la talla», añade el preparador español.

Para España es la oportunidad más rápida de ganar un título. Después del compromiso contra Portugal solo quedarían dos partidos, la semifinal y la final. En el Mundial, que es el objetivo principal y el que llega antes, son siete partidos los que hay que superar.

Para eso la Roja debería recuperar la precisión que le faltó en el partido contra Suiza. Aunque después de analizar el partido a Luis Enrique ya no le parece que España estuviera tan imprecisa colectivamente en la primera parte. «Desde la posición que vemos el partido es un desastre. Cuando analizas el encuentro y lo ves en profundidad no fue tan mala la primera parte. Fuimos imprecisos, pero no de manera tan general y tengo que destacar el papel defensivo de Suiza. Tuvieron la fortuna de hacer dos goles a balón parado, que es una acción donde desaparecen las diferencias entre los equipos», reconoce el seleccionador. El balón parado. Esa casualidad que castigó a España.

Luis Enrique, pensativo, en el entrenamiento de la selección en Braga



No pienso entrenar acciones a balón parado. Entrenamos en vídeo porque no tengo tiempo»

«La línea más potente que tengo es la defensa. Defienden todos, y para atacar, igual»

«Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial de Qatar»

Luis Enrique



Cristiano Ronaldo ya no es el favorito de los aficionados portugueses

### CR7 ya no es indiscutible

Portugal va acostumbrándose a vivir sin los goles de Cristiano, que con casi 38 años va a disputar en Qatar su quinto mundial

José Manuel Martín. MADRID

El diario «A Bola» ha hecho una encuesta entre los aficionados sobre si Cristiano debe ser titular con la selección portuguesa: gana el «no» con un 56,7 por ciento de los votos, un resultado impensable en otros tiempos pero que ahora viene a confirmar lo que ya se sabe: que Ronaldo ya no es indiscutible en Portugal, que la época de CR7 y diez más ha pasado y que el combinado luso es muy capaz de sobrevivir sin sus goles. Hasta un fuera de serie como él acusa los 37 años y está dispuesto a aceptar un papel más secundario en el grupo de Fernando Santos. Se siente a gusto y quiere seguir aumentando sus números. «Aquí todos están cómodos. No se les obliga a hacer nada. Para los jugadores es como estar en casa. Todos los que están aquí quieren y les gusta estar y eso vale para todos», explicaba el seleccionador.

Cristiano recibió un golpe en la cara ante la República Checa, pero está listo para jugar frente a España. En otro momento hubiera sido una cuestión de Estado su recuperación del delantero; ahora mismo no hay tanta dependencia de su puntería. De los últimos nueve partidos, Cristiano ha jugado ocho, ha sido titular
en siete y solo ha marcado en
uno, en la goleada a Suiza (4-0)
en la segunda jornada de esta
Liga de Naciones. Disputó los 180
minutos de la repesca camino del
Mundial y no anotó. Sí le dio una
asistencia a Bruno Fernandes en
la final ante Macedonia, donde
los dos tantos los hizo el centrocampista del Manchester United,
quizá el futbolista que ahora es la

La afición no ve a Ronaldo titular con la selección, algo impensable en otros tiempos

gran referencia de la selección portuguesa. Los goles lusos están más repartidos, aunque a Cristiano le vale su doblete ante los suizos para ser el mejor anotador de Portugalen esta Liga de Naciones junto a los dos laterales: Joao Cancelo (2) y Dalot (2). Con un gol están Bruno Fernandes, Diogo Jota, Guedes, Horta y William Carvalho.

Ronaldo ya es el máximo goleador histórico a nivel de selecciones, con 117 goles después de superar a Ali Daei, pero los años no han disminuido su hambre por los números, así que siempre que tenga una oportunidad querrá estar en el campo con su país y seguir llevando los límites un poco más allá.

El gran título con su selección ya lo consiguió en la Eurocopa de 2016, en aquella final ante Francia que tuvo que ver casi entera desde el banquillo. Un golpe le dejó fuera muy pronto y el golque pasó a la historia lo hizo Eder en la prórroga, un invitado que nadie esperaba.

Contra España, Cristiano tiene más malos recuerdos que buenos. Solo ha ganado dos de las ocho veces que se ha enfrentado con la Roja y los únicos tres goles que ha marcado a los españoles fueron en el mismo partido: en el empate a 3 que abría la fase de grupos en el Mundial de Rusia. Una de sus peores tardes contra España fue en las semifinales de la Eurocopa 2012, cuando los portugueses cayeron en la tanda de penaltis y Ronaldo ni siquiera tuvo oportunidad de lanzar el quinto, que era el suyo. Hoy no hay tanto en juego, aunque Fernando Santos espera una España herida. «Su idea de juego es la de siempre y querrán responder a las críticas».





# «La mejor opción para ir al Mundial»

Araujo decide operarse de su lesión en el aductor y apura las posibilidades de estar con Uruguay en Qatar

### F. Martinez. MADRID

Ronald Araujo tenía ante sí una decisión importante: operarse o no. En el amistoso que jugó Uruguay contra Irán apenas aguantó 40 segundos en el césped: al suelo, la mano a la zona del aductor y al vestuario. Regresó a la Ciudad Condal, se hizo pruebas y tenía diagnóstico: «Avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho». «Es un arrancamiento del tendón del aductor, que es un músculo que se llama "custodes virginitatis", es decir, el que junta las piernas. Este músculo es muy

potente, hay tres a cada lado, y el aductor mayor ha arrancado su inserción en el tendón y en el hueso», explica el doctor Ripoll. «Frente a esto hay dos estrategias: la conservadora, que no la controlas del todo bien y tienes gran posibilidad de recaída; y la quirúrgica, que puedes tener un control más exhaustivo de la lesión y, en consecuencia, la posibilidad de que salga bien es mayor», prosigue. «Aunque la seguridad cien por cien nunca existen», avisa.

Araujo escuchó a los servicios médicos del Barcelona, que le recomendaban esta segunda opción, y mañana pasará por el quirófano. ¿Supone esto que se pierde el Mundial de Qatar, para el que quedan menos de dos meses? «En absoluto está descartado para el Mundial», contesta Ripoll. «No está asegurado, pero es el procedimiento por el cual tiene más posibilidades de ir. Aparte, le opera el doctor finlandés Lasse Lempainen, que es el número uno del

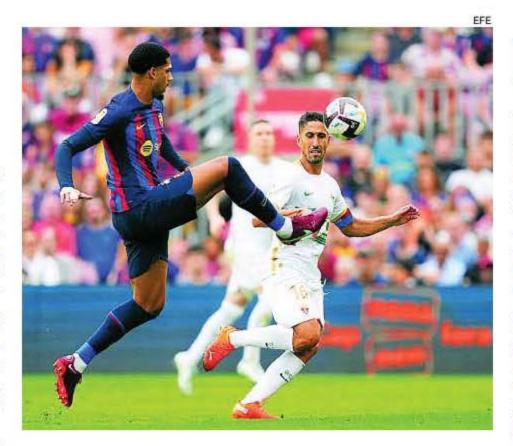

Araujo, durante el partido de Liga contra el Elche

**54** 

días quedan para que comience el Mundial de Qatar. Araujo tiene el tiempo justo mundo del esto y forma parte de la Unidad de Músculo y Tendón de Ripoll y de Prado, que dirige el doctor Juan José Jiménez, hasta hace unas semanas jefe de los servicios médicos del Sevilla. Es quien operó, por ejemplo, a Dembélé», continúa el doctor Ripoll, que pone un ejemplo: «Nosotros hemos operado a Verdú, del Elche, y ha jugado a las seis semanas». El central pasó por el quirófano el 3

de agosto y reapareció el pasado 17 de septiembre en el Camp Nou, donde jugó 14 minutos.

Araujo, por tanto, tiene un duro trabajo por delante y el tiempo justo, pero no todas las esperanzas están perdidas para Uruguay. Sí lo están para Xavi de cara a los próximos compromisos en este exigente mes de octubre y comienzos de noviembre que le viene por delante con doce partidos: Mallorca (fuera), Inter(f), Celta(casa), Inter (c), Real Madrid (f), Villarreal (c), Athletic Club (c), Bayern (c), Valencia(f), Viktoria Plzen(f), Almería (c) y Osasuna (f). Además, al central charrúa se unió Koundé, con una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que le hace perderse el Clásico, y se han unido De Jongy Memphis. En el caso del centrocampista es solo una elongación y con el delantero hay rotura, por lo que estará más tiempo parado. Los dos tienen el daño en elmuslo (ambos el izquierdo), una zona en la que hay que llevar cuidado por las recaídas.

Le quedan al técnico barcelonista, por tanto, tres centrales sanos: Eric García, Christensen y Piqué, que podría entrar en escena después de apenas haber participado hasta ahora.



### La desesperada búsqueda del «anti Tavares»

El pívot ha sido el MVP en los dos últimos títulos del Madrid que han tenido como víctima al Barcelona

#### Mariano Ruiz Díez, MADRID

La Liga Endesa trata de encauzar su calendario de tal forma que los partidos a priori más interesantes tengan un envoltorio atractivo. Dos ejemplos: el primer Clásico se disputará en la primera semana de 2023, pero no tiene fecha confirmada a la espera de que la televisión y el fútbol «decidan»; la primera jornada, mañana, contará con la visita del Madrid al Básquet Girona de Marc Gasol. O lo que es lo mismo, Marc frente a Tavares. La figura más mediática de la ACB ante el jugador que ha sido MVP de las dos últimas finales, Liga y Supercopa. Desde hace siete años, en una Liga de verano en Estados Unidos, no se miden en una cancha. Marc era el referente de los Grizzlies y Tavares, un novato en los Hawks. Ganaron los de Atlanta y el pívot africano fue el mejor de su equipo.

Ya lo dicen la mayoría de entrenadores de la Euroliga: «No hayen Europa un jugador como Tavares». Detalles: en el cuarto partido de la última final de la Liga Endesa se fue a 25 puntos, 13 rebotes y 41 de valoración; en la final de la Supercopa en Sevilla hizo 24 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 5 tapones, 8 faltas recibidas y 40 de valoración. En ambos casos la víctima fue el Barca de Jasikevicius. Por eso cuando el técnico lituano decía la pasada temporada, medio en broma medio en serio, que ojalá Marc Gasol llegara al Palau y no a Gerona sus razones tenía.

En el Barça dolió el modo en que se resolvió la última final de la ACB. Por eso la búsqueda del «anti Tavares» se ha convertido en una obsesión. En solitario, en los cuatro partidos de la final, anotó casi lo mismo que los tres jugadores interiores del Barça – Davies, Smits y Sanli– (53/63); reboteó igual (25/26), taponó más (6/1) yarrasó en valoración (80/49). Por todo esto los dos primeros ya no están en el Palau y Jasikevicius ha apostado por la llegada de Vesely y Tobey. El checo es un clásico de la Euroliga y pocos interiores hay de su nivel, pero... en el primer duelo directo acabó eliminado por faltas, al igual que Sanli pese a que el turco en ataque estuvo brillante con 21 puntos. Tobey puede atacarle con su tiro exterior, aunque defensivamente y dentro de la zona no hay color. Por el tema de las faltas personales -10/11 en tiros libres de Edy en la Supercopa- viene la reclamación de Jasikevicius en una doble dirección: para sus jugadores y para los árbitros. «HicimosfaltasinnecesariasyelMadrid en tres cuartos solo llevaba seis, una diferencia muy grande. Habrá

2024

es cuando el pívot caboverdiano concluye su contrato con el Real Madrid. Tendrá 32 años

10

títulos suma en sus cinco años de blanco: una Euroliga, tres Ligas, una Copa y cinco Supercopas

que ver el criterio para pitar las faltas, hay que hablar sobre esto porque tantos tiros libres en la prórroga castigan mucho», reclamó el lituano.

Tavares, con 30 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024. Es el jugador mejor pagado del equipo y con 2,5 millones de euros está en el top 5 de la Euroliga. Su cláusula de salida a la NBA es de seis millones de euros, pero es una opción que ni él mismo se plantea. Con su hijo a punto de cumplir un año, el pívot y Paula Grimón, su esposa, están encantados en Madrid. Y eso que fue uno de los jugadores a los que más dolió la salida de Laso. Más incluso que cuando su ídolo Cristiano Ronaldo abandonó el club.

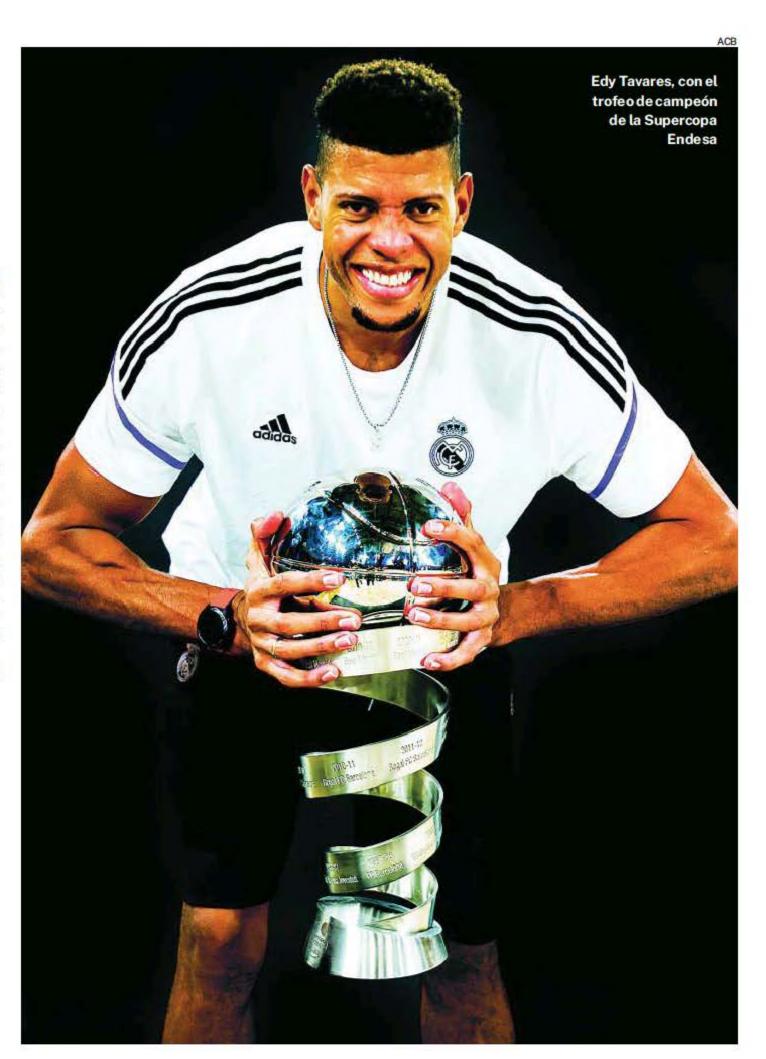

### España y el sorpasso a Estados Unidos

La selección española, campeona de Europa y del mundo, ocupa la segunda plaza en la clasificación mundial de la FIBA (758,9 puntos) a menos de dos de Estados Unidos (760,7) después de la disputa del Eurobasket. Desde la creación del ranking. Estados Unidos siempre ha ocupado el primer puesto, pero en las dos próximas «ventanas FIBA» de clasificación para la Copa del Mundo de 2023, que se disputarán en noviembre y febrero, España podría

superar a los estadounidenses. Se da la circunstancia de que pocos días antes del reciente Campeonato de Europa, la FIBA había situado a España fuera de las semifinales del torneo. La selección de Sergio Scariolo ocupaba el séptimo lugar en el ranking continental por detrás de selecciones como Eslovenia, Francia, Grecia, Serbia, Lituania o Alemania. El único «acierto» de ese ranking fue la plata de los franceses precisamente ante España.

Casi cinco años después de su llegada al Madrid, Tavares acumula diez títulos: una Euroliga, tres Ligas ACB, una Copa del Reyycinco Supercopas. El jugador que aterrizó un 10 de noviembre de 2017 y dos días después estaba jugando su primer Clásico (4 puntosy 4 rebotes en 13:25) tiene muy poco que ver con el actual. La prueba más evidente es la breve charla de Chus Mateo en el vestuario después de que Llull levantara la Supercopa: «Cuando estamos jodidos nos ponemos a defender como hijos de putay nos metemos en el partido. Hoy hemos hecho un trabajo enorme defendiendo, cambiando, taponando... ¡Edy, has estado inmenso!». Y el resto de compañeros aplaudía.



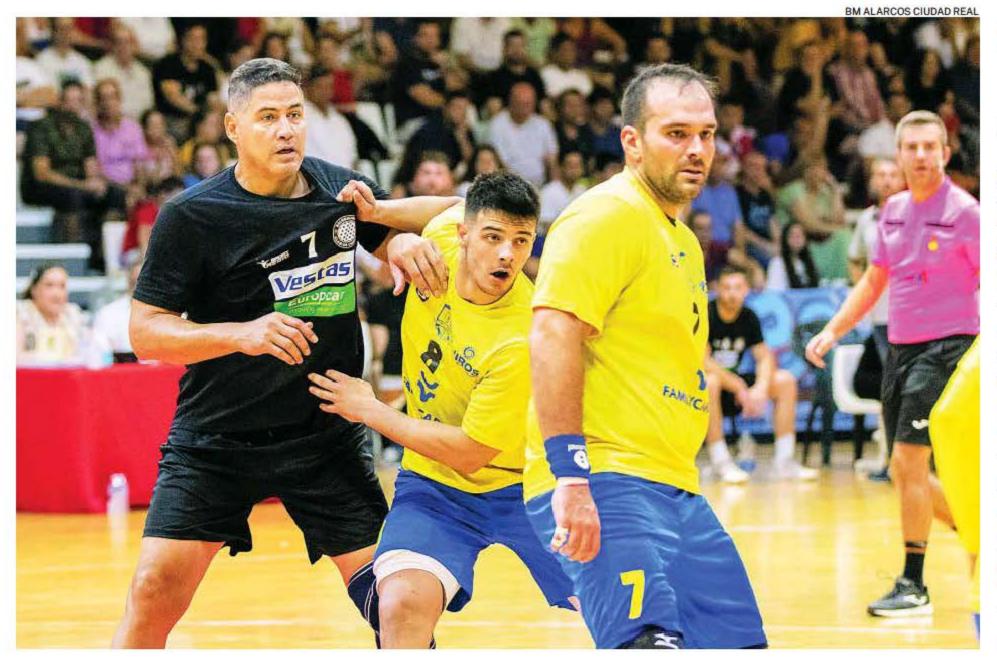

Uríos, con el Alarcos Ciudad Real



Me he cuidado, pero voy mucho al fisio porque no es lo mismo estar bien para ti que jugar»

«No sé cuánto jugaré. Lo hago para hacer un favor. En enero cumplo 52 años y estaría bien llegar»

«En Cuba nos engañaron y logré escaparme por los pelos y llegué a Ciudad Real en 2001»

### Rolando Uríos

### Francisco Martínez. MADRID

Durante la conversación telefónica con Isidre Pérez, el entrenador del Club Balonmano Alarcos Ciudad Real, se le cruza Rolando Uríos, y el técnico interrumpe un momento la charla: «Roly, pero si entrenamos a las 9...», le dice. Son las 8 menos cinco. «Tengo que iral fisio antes», responde Roly. Roly es Rolando Uríos, el que en su momento fuera considerado mejor pivote del mundo, quizá el mejor de la historia en ataque; el arma más mortífera que tuvo en el Mundial de 2005 España, una selección con históricos como Alberto y Raúl Entrerríos, Barrufet, Hombrados, Juanín García, Garralda, Iker Romero... que tenían claro que cuando había problemas, pelota a Rolando y premio: gol, penalti o penalti y un rival excluido. Si agarraba la bola, no había manera de pararlo. Ese equipo dirigido por Juan Carlos Pastor ganó el primer Mundial para España.

Roly tiene ahora 51 años, y ha decidido aceptar el reto de volver a las pistas en División de Honor B 13 después de haberse retirado. «Ya me gustaría estar como él a su edad», reconoce Isidre Pérez. Todo empezó por una petición de Julio Fis, segundo entrenador del Alarcos, también nacido en Cuba y amigo de Rolando de toda la vida. Le pidió que le ayudara en los en-

### «Ya me gustaría estar como él a su edad»

Rolando Uríos, mítico pivote campeón del mundo con España en 2005, vuelve a las pistas con 51 años, 13 después de retirarse

trenamientos y lo hizo, y después se lesionaron los pivotes y le propuso que volviera a jugar. Uríos se lo pensó... Y aceptó. Le picó el gusanillo. «Lo que pasa es que Julio se emociona y me empieza a decir que corra para un lado, que haga esto, lo otro, yyo: "Que ya no soy el que era..."», se ríe Rolando. Luce una figura más fina ahora que en su etapa anterior de jugador, en la que al final los problemas en las rodillas fueron una tortura. «Ahí cogí peso porque no podía hacer muchas cosas, pero después me cuidé: mis pesas, caminar, mi bicicleta, la alimentación, solo una comida al día...», relata.

La acogida de los compañeros hasido «muy buena». «A todos los conocía desde niños, los veía jugar en las categorías inferiores. Imagitiene 26 años, y yo tengo una hija de esa edad...», afirma Rolando. Después de retirarse se quedó en España en las categorías inferiores del Ciudad Real hasta que el club desapareció por la crisis, estuvo en varios equipos modestos en España, fue seleccionador de la República Dominicana y se marchó a Alemania, donde juega su hijo desde joven, para intentar seguir creciendo como técnico. Viajó en agosto de 2019, y unos meses después estalló la pandemia, una dificultad más para adaptarse, además del idioma. Volvió a España sin saber que era para jugar.

na, si el mayor es Jota [Serrano], y

Disputó un primer partido con el Alarcos contra el Hiros Caserío, un derbi en el que también conocía a la mayoría de oponentes, de

verlos en cadetes, juveniles... Su equipo perdió por 25-29: Rolando marcó dos goles y forzó un penalti en los tres balones que le llegaron. Las viejas costumbres que no se pierden. El pasado sábado, apenas participó en el triunfo ante el Antequera. Se ha encontrado un balonmano «más rápido, en el que marcas un gol y el rival ya está sacando de centro, no hay un respiro», pero tiene buenas sensaciones. «Las típicas contracturas, pero nada grave. Me he cuidado», desvela justo después de tener otra sesión con el fisio. «Siempre es bueno ir, porque estoy en proceso de adaptación muscular y no es fácil. No es lo mismo hacer una preparación para verte bien que jugar y entrenar al balonmano», explica. No han hablado de cuánto tiempo estará en las pistas, lo hace para «hacer un favor», sin cobrar. Piensa que estará unos meses. «En enero cumplo 52 años y estaría bien llegar», reconoce.

Precisamente Julio Fis fue también quien ayudó a la primera llegada de Rolando a Ciudad Real, en 2001, para formar parte de un equipo que haría historia con tres Champions. El pivote creció en un deporte que prácticamente no existía en Cuba, allí lo llevaron estudiantes de fuera. «Empezó a jugar mi primo, yo era un chico alto, me dijo que si quería probar y lo hice», recuerda. Con 16 años ya formaba parte del equipo na-

cional y su primer club en Europa fue el Vezsprem húngaro, donde apenas jugó. Después pasó al Ivry francés y disputó los Juegos de Sidney. «Yo estaba en Cuba. Allí todo es del gobierno, y tenían un convenio con Hungría y Francia, y unos jugadores que estaban en Hungría decidieron quedarsey no regresar a Cuba. A partir de ahí se rompió todo, nos engañaron, participamos en los Juegos, regresamosa La Habana y nos dijeron que ya se había roto el acuerdo y que ningún jugador de balonmano saldría del país. Estuve como seis meses, de septiembre que fueron los Juegos de Sidney hasta abril de 2001 en Cuba intentando si había posibilidad de escaparme, y al final me escapé por los pelos», rememora. El Ciudad Real buscaba un pivote y Julio Fis, al que acababan de fichar, les dijo que en Cuba estaba el mejor. Se las apañaron para lograr que saliera. Era para no volver, aunque después lo ha hecho en alguna ocasión. En Ciudad Real empezó «una vida nueva, haciendo lo que te gusta, viviendo en un país con democracia, libertad, balonmano, una liga fuerte, optar a todos los títulos...» «Para mí fue un sueño», admite. Que le llevó a ese inolvidable Mundial con España después de nacionalizarse (su abuelo paterno era valenciano). También en Ciudad Real está protagonizando esta aventura. Cuando acabe, quiere ser entrenador.

TIEMPO 51 LA RAZÓN • Martes. 27 de septiembre de 2022

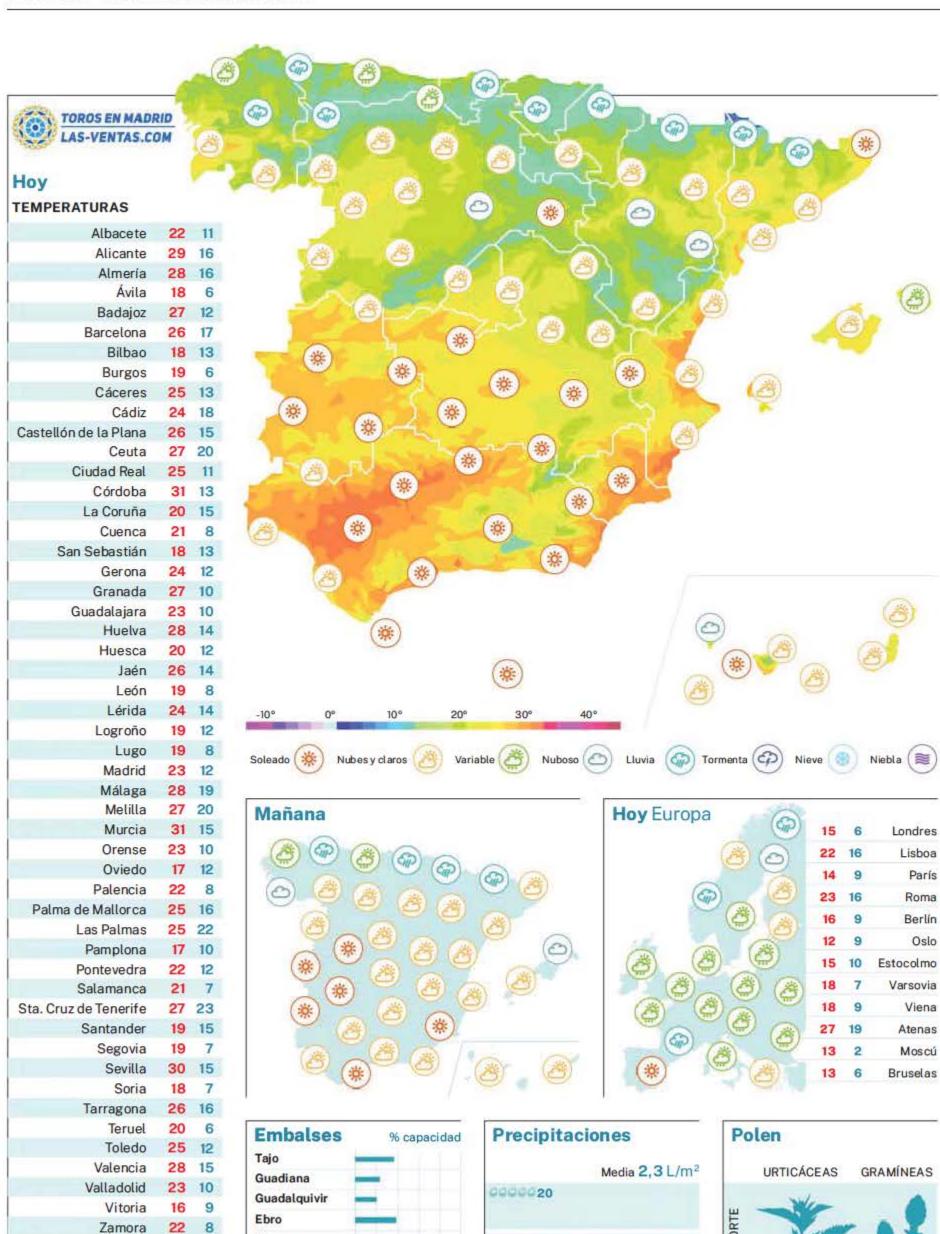

### El hombre del tiempo

### Regresa la calma



### Roberto Brasero

I ciclón tropical Hermine ya → desapareció en el Atlántico y la → borrasca mediterránea también se aleja. En Canarias aún podrá seguir lloviendo hoy, en las islas occidentales pero ya sin la intensidad del fin de semana, cuando se acumularon hasta acumular más de 400 l/m2 en algunas zonas del archipiélago, cifra similar a la que había caído en todo el año. Situación distinta es la del Mediterráneo, donde hoy ya regresa el sol y la calma, y no se repetirán tormentas como las que aún tuvimos ayer, salvo en zonas de Baleares donde podrán caer a primera hora del día. Nubosidad en aumento y lluvias débiles en el norte de Galicia y el Cantábrico, y sol para el resto de España, incluida la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana donde hoy el cambio será radical, con cielos despejados y ascenso de las temperaturas máximas que podrán superar de nuevo los 30º en las capitales.

### A tener en cuenta



Londres

Lisboa

París

Roma

Berlin

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

Alto Medio Bajo

Oslo

El derrame de crudo en el río Cuninico, que se ha extendido hasta el río Marañón, en la región de Loreto, en la Amazonía de Perú, ha sido resultado de un corte intencionado de 21 centímetros en el ducto, afirmó la empresa estatal Petroperú en un comunicado difundido.



Científicos finlandeses han mostrado que la lechuga puede absorber nanoplásticos del suelo y transferirlos a la cadena alimentaria. El artículo se publica en Nano Today.

### Indice ultravioleta

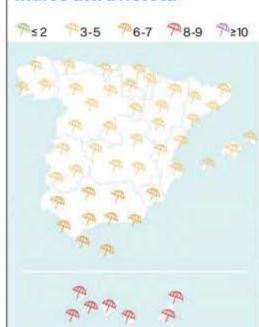

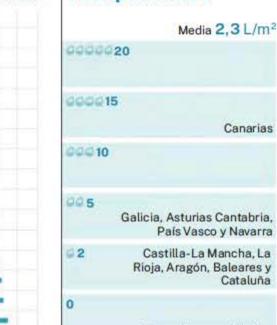



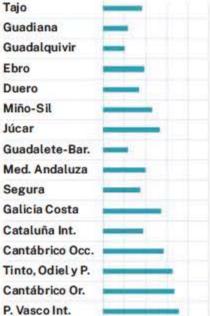

0 20 40 60 80 100

Zaragoza

Madrid

08:05 20:08

Creciente (

Menguante ()

Llena (

Nueva |

22 14

09:35 21:01

04/09

10/09

18/09

26/09

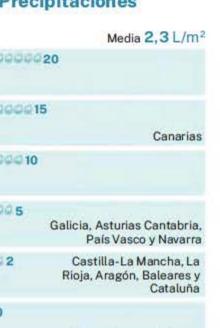

### Mosaico

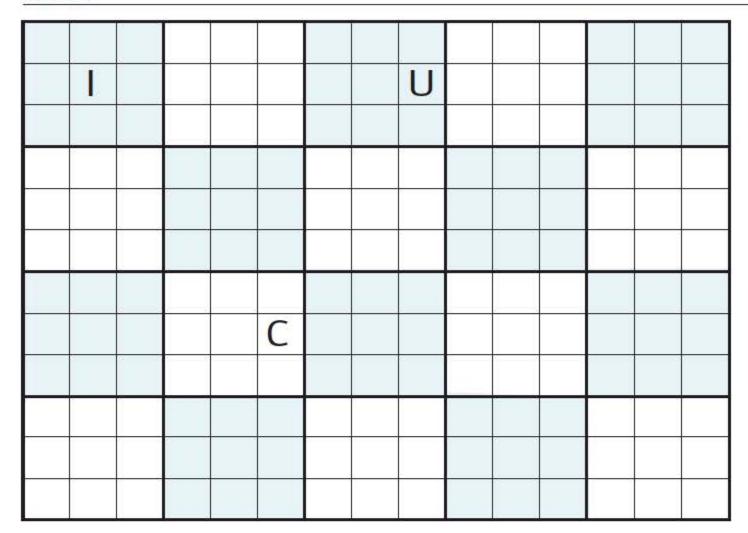

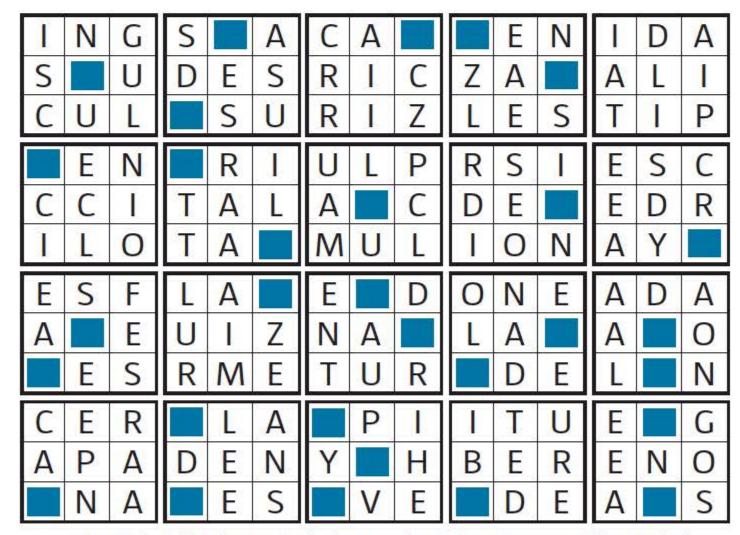

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Soluciones O E I-H-OADKHW>HAD>ADZ NC NAKO-FA>AKF-DEAFOF BLANCO RECADO A A L S S C S A A L L O R O S A A A EB M N I O J L A O A > W K A Z - J N W Q N O Z Z A D M - O J A F M M O M J 1 W AO NA TOMA-AANONAAO TI A - Z A C - A I U > A - Z A M > - A A 3 1 A Z A 4 U -> × - M - U R M U O I X 4 M U ONAJIM N K X M Z H L P N H C P P O P L P X EB OUF KAD T KA A T C Z Z L A L A L 8 4 4 4 > - - 0 0 > 4 - 4 × 0 > 2 × T A I P P N P D P Z P < P X P W U I W P

de sa parición de su nariz

ENREDO. S de mne, tráfico, colmena, balanza, ballena Palabra clave:

N C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N C D C N

Mos Aico. La Estinge de Cuiza es una enorme escultura situada en la ribera occidental del Nilo. Está esculpida en piedra caliza y hay múltiples versiones acerca de la versiones acerca de la

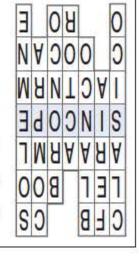

### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH FCAGLPICASSOF HATJTMHTEJGHE CARAVAGGIONGS EVÑOKPEQALMLOJ ALUALJASRKPFRAFP X I F A E A I B E A U A O E A Q AGAGLHAPNQEGLAVR VOATGCAMORIPLF YEZRYSAIXGVAA MAIAEACSRALEAV LRLCJMOAPARS LTOMANTIF A U KANHASRUB E EKECEOA E AVAXAYAAEI 0 ] AMFVELAZQUEZAUGU HRISCACSEALEAVFN

### Cruzado mágico

### Escalera

Ocho pintores

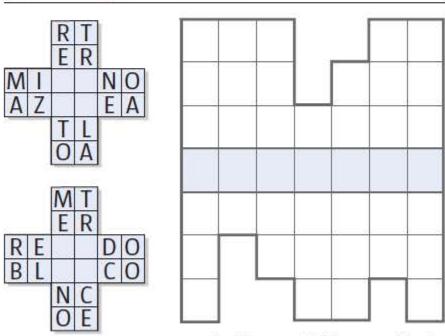

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Blanco, solemne, feria, bronco, actor, compra, clásico

### Enredo

| EEOMLSN |  |
|---------|--|
| OTCARIF |  |
| ELMCAON |  |
| EALCBAN |  |
| LABEALN |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

### Autodefinido

### jAHORA MISMO! NOMBRE DE VARON ARAGIQUOMO PERSONAJE SON MUY CORRIENTES NUTRIR **ASUNTO** MUSICAL RÍO DE GALICIA DENOTA AUMENTO POCO ROMANO EL CENTRO DE CHINA LONDRES HACER POLVO LIBRO RELIGIOSO

### Sudoku

### Grupo Alfil

| Med |   | 8 | 3 |   | 4 | 7 |   | - |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|     | 7 |   |   |   | 2 |   | 3 |   | 6   |
|     |   |   |   | 6 |   | 3 |   |   |     |
|     |   | 4 | 7 |   |   |   |   | 5 | 3   |
|     |   | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 6 |     |
|     | 8 | 6 |   |   |   |   | 1 | 9 |     |
|     |   | , |   | 8 |   | 4 |   |   | y . |
|     | 2 |   | 4 |   | 6 |   |   |   | 5   |
|     |   |   |   | 7 | 5 |   | 6 | 3 |     |

| 5 | 4 |    |   |   |   | 5 | 2 |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1  |   |   |   | 3 |   | 9 | 6 |
|   |   |    |   |   | 8 | 6 | 1 |   |   |
|   |   |    | 5 | 7 |   |   |   | 8 |   |
|   |   |    | 7 | 6 |   | 8 | 9 |   |   |
| ı |   | 3  |   |   |   | 1 | 7 |   |   |
|   | 3 | γ, | 4 | 3 | 5 |   |   | 2 |   |
|   | 5 | 7  |   | 8 |   |   |   | 2 |   |
|   |   |    | 9 | 2 |   |   |   |   | 5 |

### Crucigrama

|             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1           |   | П |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1  |
| 2           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7<br>8<br>9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11          |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    |    |
| 12          | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Horizontales: 1. Mujeres que se dan postín. - 2. Calor grande. Poner los

pelos de punta. — 3. Bata corta que usan las señoras para peinarse. Utilizo

la cuerda. — 4. Un trayecto de dos. Aparentes, engañosos. — 5. Nombre de

mujer. El fin de la cuarentena. - 6. Alborear. - 7. ¡Un poco de ritmo! Capilla

aislada en un despoblado. Están en el aire. - 8. Nombre de mujer. El

hermano de Moisés. Muestras de talento. - 9. Sobrenombres que se dan

a la gente por alguna cualidad. La salida de Corea. Recortes grandes en

vivienda. - 10. Causan impresión. Un buen trozo de bacalao. - 11. Lugar en

el que es difícil entablar conversación con alguien. Van en orden. — 12.

Verticales: 1. Amontonáramos. - 2. Prevaleció, preponderó. Dos de octubre.

- 3. Guardará rencor. Su caballo no dejaba crecer la hierba. - 4. Nota

musical. Nombre de letra. Caudillo árabe. - 5. Barcas para la pesca de la

sardina. Dos de tantas. - 6. Moneda griega de plata. Al revés, caminan. -7. Al revés, mordisquean. Irlanda. Sección de señora. — 8. Se juntan en

Finisterre. Caos en la notaría. — 9. Hacen trizas. Trozo de atún. Crean

angustia. La salida de Lisboa. — 10. Árbol pequeño originario del Cáucaso.

El centro de Nevada. — 11. Tela semejante al raso. Último piso. — 12. Poetisa

Jeroglífico

**Ajedrez** 

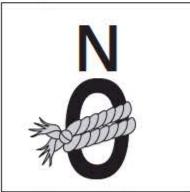

0

Juegan negras

8

¿Has comparado la cifra?

### Radioteléfono Facturación mensual a empresas Vehículos adaptados . Hasta 8 pax Pago via app con presio máximo

547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

gavantizado a través de pidetaxi

### Ocho diferencias





# Soluciones

gallega. Muy escasos argumentos.

Grupos de viajeros.





Ad32... Db4+! A LEDREZ: L.. b5!! 2. con cuerda CONCUERDA, N, o

**JERO CLIFICO: NO** 



### Santoral

Bonfilio, Cayo, Florentino, Elzearo, Hiltrudis y Vicente.

### Cumpleaños



**JOSÉ SACRISTÁN** actor (85)

**GWYNETH PALTROW** actriz (50)

PEDRO HORRILLO exciclista (48)

**AVRIL LAVIGNE** cantante y actriz (38)

#### Loterias

|     |                  | ONCE        |
|-----|------------------|-------------|
| Lu  | nes, 26de septie | embre       |
| Nú  | imero premiado   | S:038 88951 |
| Do  | mingo, 25        | S:030 71384 |
| Sá  | bado, 24         | S:041 65949 |
| Vie | ernes,23         | S:055 25078 |
| Jue | eves,22          | S:041 68038 |
| Mi  | ércoles, 21      | S:009 78576 |
| Ma  | artes, 20        | S:042 99654 |
| Lu  | nes. 19          | S:04736026  |

### BONOLOTO

Lunes, 26 de septiembre Números 02-20-23-29-41-47 C-01/R-3

Aciertos 64.236,26 1.107,52 28,84

### LOTERIA NACIONAL



9,0

Sábado, 24 de septiembre Número premiado 17216

0-6-8

### EUROMILLONES



Viernes, 23 de septiembre Números

14-15-22-35-48 03-08

### LA PRIMITIVA

Números estrella

Lunes, 26 de septiembre



14-16-20-22-40-44 C-09 R-9 6+R 0 0 96.497,77

### **EL GORDO**



2.268,11

Domingo, 25 de septiembre

Números

02-18-24-28-34 C-2



José Manuel Pérez Tornero solo llevaba 18 meses en el cargo que le otorgó el Congreso

Las audiencias más bajas de su historia, la pérdida de confianza y unos cambios confusos en la parrilla desencadenan el cambio

### La crisis en RTVE obliga a **dimitir** a su presidente José Manuel Pérez Tornero

125 de marzo de 2021 el Congreso de los Diputados elegía al periodista y catedrático José Manuel Pérez Tornero como nuevo presidente de Radio Televisión Española (RTVE). En aquel momento fue inédito el respaldo de más de dos tercios de la cámara, con 247 votos de los 269 votos emitidos, 21 en blanco, uno nulo y ninguno en contra, fruto del pacto de las fuerzas políticas para sustituir a la polémica Administradora Única desde julio de 2018 Rosa María Mateo. Soplaban vientos de cambio para afianzar la Corporación pública que estaba perdiendo la confianza de los españoles, que pagaban de vuelta

con una alarmante pérdida de las audiencias, sobre todo de informativos. Esta semana, y tan solo 18 meses después de su nombramiento, la crisis de RTVE alimentada con unas cifras de espectadores en niveles mínimos históricos, crisis internas por la pérdida de confianza en el nuevo proyecto, presiones políticas por parte de PSOE y Podemos y falta de visión en la programación de la parrilla, han desembocado en la dimisión de Pérez Tornero.

En aquel entonces hubo que reconocer lo ambicioso de los proyectos que planteó Pérez Tornero, pero que desgraciadamente se han desvelado como brindis al sol. Negacionista de los actuales sistemas de medición de las audiencias, tuvo que dar explicaciones durante todo su mandato de por qué una cadena

pública no mantenía la calidad que siempre se le ha otorgado con el presupuesto que recibía. Su presidencia comenzó con la polémica sobre el programa de Jesús Cintora, con presiones incluidas por parte de ERC, Podemos y Bildu para mantenerlo, que finalmente no fue renovado. Después se embarcó en «La gran consulta», una suerte de tour por toda España recabando información sobre lo que los espectadores querían para la televisión pública y que más allá de los gastos, de momento no ha deparado ningún resultado tangible. Pero el trasfondo de crisis en RTVE ya se estaba cociendo desde el principio y los miembros del Consejo de Administración del Podemos le retiraron enseguida su apoyo. Tras eso vino la suspicacia de los miembros del PSOE en el órgano de RTVE, que no veían con buenos ojos el poco servicio que les hacía el Ente. Las bajas audiencias de la entrevista de Xabier Fortes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (5,9% de cuota de pantalla, que equivale a 787.000 espectadores), colmaron el vaso que no se vaciaba a pesar de los esfuerzos del Gobierno por nombrar cargos afines para estabilizar la situación en previsión a un año electoral. Pero las audiencias no remontaban a pesar de los cambios que desde RTVE se iban su-

mando y que parecían confusos y sin timón, como relegar al programa «Corazón» al fin de semana, sustituido por el enésimo intento de hacer un programa de actuali-

dad con «Hablando claro» (6,8% de share en su primera semana de emisión).

Con todo este terreno minado, José Manuel Pérez Tornero no ha podidos i no rendirse a la evidencia. Este lunes enviaba un comunicado a los medios de comunicación en el que anunciaba que « no se dan las circunstancias para sostener la viabilidad» de su proyecto y que «ante un proceso que -como todos los de transformación- eran de largo recorrido; que requerían una paciencia que muchos no tenLa fórmula que sí le funcionó: Benidorm Fest

De todos los despropósitos asociados a su gestión, cabe destacar la apuesta por devolverle a la participación española en el Festival de Eurovisión su esplendor perdido. El lanzamiento del Benidorm Fest consiguió volver a ilusionar a losespectadoresy culminó con una tercera posición para Chanel Terrero en Turín que consiguió muy buenas cifras de audiencia para TVE (casi siete millones de personas), pero que no estuvo exento de polémica por el sistema del jurado. Ahora queda saber si la siguiente edición en la ciudad alicantina mantendrá el nivel de la edición original.

drían», y cumpliendo la promesa de que no se «aferraría» a la presidencia, y cuando tuviese «indicios de que el proyecto que me habían encargado las Cortes no era viable, lo reconocería públicamente». Pérez Tornero anunció a través de esta nota que su intención es «dar un paso a un lado», y que, a pesar de considerar que ha conseguido una «salud financiera y productiva» y la consecución de muchos de sus objetivos, «ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando.

La renuncia se

hará efectiva hoy

en la reunión

ordinaria del

Consejo de RTVE

Porque he constatado que, dentro del máximo órgano de administración de RTVE, ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conforma-

ción de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan solo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto». Dado que fue nombrado por el Congreso y no pueden despedirle, Pérez Tornero explica que tiene «la intención, en las próximas horas, de presentar mi renuncia ala presidencia de RTVE», que coincidirá con la reunión ordinaria del Consejo de hoy. En ese momento, y ante la más que posible falta de consenso, se nombrará una presidencia provisional.

Gerardo Granda. MADRID

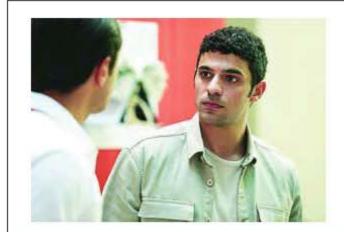

### "HERMANOS": HARIKA CUENTA A DORUK QUIEN TENDIÓ LA TRAMPA A LAS CHICAS

Antena 3 estrena hoy, tras «El Hormiguero 3.0», un nuevo capítulo de la exitosa serie

«Hermanos», disponible en ATRESplayer PREMIUM. En el nuevo episodio, Harika le cuenta a Doruk que fue Tolga quien tendió la trampa a las chicas. Ömer, Oulgcan, Kadir y

Doruk van a ver a Tolga para que confiese y lo graban. Cuando muestran el vídeo, el padre de Tolga le borra del colegio. Oğulcan ve en el móvil de Tolga una conversación con Harika. Decide ayudarla y guarda el secreto. Cuando Ömer se entera, se enfada con él y le enseña la conversa-

ción a Suzan. Heran, cansado de ser humillado por Akif, decide chantajearle: envía un mail a Doruk que contiene una parte del vídeo del día de la muerte del padre de Asiye. Suzan y Harika están arruinadas y con todos sus bienes embargados por culpa de Akif.

#### LA1

11:30 Hablando claro. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro. 14:50 El tiempo. 15:00 Telediario 1.

16:00 Informativo territorial. 16:25 Cine, «Una mesa en la Provenza: médica a la fuerza».

17:55 Serviry proteger. 18:55 El cazador. Concurso con Rodrigo Vázguez.

19:55 UEFA Nations League. Portugal-España.

22:35 Cine. «Ava». 00.05 Comando actualidad.

#### LA2

13.10 Mañanas de cine. «Los perseguidos». 14:20 Las recetas de Julie con Thierry Marx. 15:15 Visítame en un día. 15:45 Sabery ganar. 16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2. 18:55 El libro de cocina mediterránea de Ainsley.

19:45 Página 2. 20.15 Turismo rural en Europa.

21:20 Ingeniería Antigua. 22:15 El comisario Montalbano. «El otro extremo del hilo».

### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso. 13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:45 Deportes.

16:00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

16:02 El tiempo.

16:30 Amar es para siempre. 17:45 Tierra amarga.

19:00 ¡Boom! Concurso con Juanra

Bonet. 20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitada: Jamie Lee Curtis, actriz.

22.45 Hermanos. 02:30 Live Casino.

03:15 Joyas TV. 03:35 Canal ruleta.

04.05 Minutos musicales

### LA SEXTA

07:30 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias 1ª

edición. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde. 20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición.

20:55 La Sexta Clave. 21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 El intermedio. 22:30 Cine. «Ajuste de cuentas».

Un antiguo sicario de la mafia busca vengarse de los capos que provocaron su injusto encarcelamiento 19 años atrás. Lo único que le hace replantearse ejecutar sus violentos planes es la nueva relación que mantiene

con su hijo. 00:45 Cine. «La verdadera historia de Melrose Place».

02:20 Pokerstars. Emisión de los mejores eventos de póquer.

02:50 Live Casino.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 09.30 Los Goldberg. 10.35 The Big Bang Theory.

12.15 Los Simpson. 15.15 Friends.

17.30 Los Goldberg.

18.40 The Big Bang Theory. 20.30 Mom.

22.30 Cinematrix. «Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal».

#### NOVA

12:35 Elif. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Ciudad cruel.

16:45 El triunfo del amor. 17:45 El zorro, la espada y la rosa.

19:00 Pasión de gavilanes. 20:00 Alas rotas.

21:15 Meryem. 21:45 El sultán.

### MEGA

12.40 ¿Quién da más? 14.00 El increíble doctor Pol. 16.45 ¿Quién da más? 17:50 La tienda de las restauraciones.

18.40 El salón de las subastas. 20.35 Maestros de la parrilla 22:25 Equipo de investigación.

### 21:00 El tiempo.

**CUATRO** 

14:50 Noticias Deportes Cuatro.

09.15 Alerta Cobra.

15:00 Alta tensión.

18:00 Cuatro al día.

15:45 Todo es mentira.

17:00 Todo es mentira bis.

20:00 Cuatro al día a las 20 h.

20:40 Noticias Deportes Cuatro.

Con Diego Miguel

Fernández y Luis Alberto

13:15 En boca de todos.

21.05 First Dates. 22.45 Futura.

Vaguero.

01:45 The Game Show. 02.25 En el punto de mira. 04:15 Puro Cuatro.

### **TELECINCO**

09:00 El programa de Ana Rosa.

13:30 Ya es mediodía. 15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes...

16:00 Sálvame limón.

17:00 Sálvame naranja. 20:00 Sálvame sandía.

21:00 Informativos Telecinco.

21:40 El tiempo. 21:50 Deportes.

22:00 Pesadilla en el paraíso.

22:50 Got Talent España. 01:15 Got Talent España.

Momentazos.

### FOX

06.31 The Walking Dead.

07.58 Shin Chan.

08.58 House. 12.42 Shin Chan.

13.43 Los Simpson.

16.25 Bull. 19.08 9-1-1.

04.00 CSI Las Vegas. 05.30 El general

Naranjo.

### TNT

12.38 Friends.

15:35 Cine. «John Q».

17.29 Lucifer.

19.21 FBI. 22:07 Cine. «Geostorm».

23.52 FBI.

02:35 Cine. «Viaje al centro de la Tierra II: La isla

misteriosa». 03:58 Cine. «Harry Potter y el misterio del príncipe».

### TELEMADRID

07:00 Buenos días, Madrid. 11:35 120 minutos. 14:00 Telenoticias.

coronel Von Ryan». Cine western. «La tierra del orgullo».

15.35 Cine de sobremesa. «El

19:25 Madrid Directo. 20:30 Telenoticias.

22:35 El show de Bertín.

21:20 luntos.

### TRECE

14:30 Trece noticias 14:30. 15:00 Don Matteo.

16:00 Cine. «Siete ciudades de oro».

18:30 Abierto redacción. 18.45 Western. «El último destacamento».

20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

22:00 El cascabel. 00:30 El Partidazo de Cope.

### #0

12.40 La liga de los hombres

14:06 La Resistencia. 15:37 Cine. «¡Por fin solos!».

19.15 Blue Bloods. 21:30 Construcciones icónicas

23:00 Ilustres ignorantes. 23:30 La Resistencia.

extraordinarios.

17:19 Cine. «Mamá a la fuerza».

de la humanidad. 22:30 Rojo Caramelo.

6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román **Ángel Sánchez** 

18:00 h Corrida de toros

### Jue. 6 oct. 18:00 h

Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Miguel Á. Perera Juan Leal **Alvaro Lorenzo** 

Mié. 12 oct. Corrida de toros - fuera abono -6 toros de Victoriano del Río

HISPANIDAD

Toros de Cortés

Talavante **Roca Rey** Fco. de Manuel

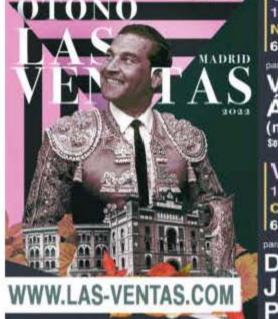

Sáb. 1 oct. Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández **Alvaro Alarcón** (mano a mano) Sobresaliente: Adrián Henche

Vie.7 oct. 🧸 Corrida de toros 6 toros de El Pilar

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aguado

Dom. 2 oct. 18:00 h Corrida de toros

Sáb. 8 oct. 🧳

6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto Uceda Leal

Angel Téllez

Morante de la Puebla

Yon Lamothe PHESENTACION Diego García Jorge Martinez Dom. 9 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro



### martes, 27 de septiembre de 2022

os italianos han dado la espalda a la izquierda. Entiendo la desolación de los políticos y los periodistas españoles, porque ya se sabe aquel dicho de «cuandolasbarbasdetuvecinoveascortar, ponlastuyasa remojar». Cada país es distinto, pero el giro de Italia al centro derecha es muy significativo. Estos días asistimos a los habituales análisis simplones y las descalificaciones de brocha gorda. Han decidido sustanciar el tema diciendo que es una victoria de la ultraderecha. Meloni representa una derecha nacionalista o patriótica que nada tiene que ver con lo que defendía en su juventud. La incoherencia española pasa por aceptar a los que estuvieron en ETA y su organización política, incluso como dirigentes, enformaciones comunistas o independentistas, pero se descalifica a Meloni, aunque haya evolucionado hacia posicionesmoderadas. Por cierto, los radicales que apoyan a nuestro gobierno se sienten muy orgullosos de mantenerse firmes en sus posiciones. No hay más que ver a ese gran «demócrata» de Arnaldo Otegi, los ministros comunistas y antisistema o a los líderes del golpe independentista del 1-O. La diferencia es que cuentan con un gran apoyo mediático.

### La desolación de la izquierda



(e) (e) (e)

«Compramos la baratija de la izquierda a la hora de definir qué es lo que se entiende como derechos y libertades»

Los dirigentes del PCE que participaron en la Guerra Civil y luego protagonizaron la Transición, como Carrillo y la Pasionaria, habían sido fervorosos seguidores de Stalin. Es sorprendente la arrogancia con que se asegura que la llegada al poder de la futura primera ministra comportará recortes de derechos y libertades. Es un lugar común de los pijoprogres, pero es algo imposible en el marco de la UE y en un país modélico como Italia. El problema es que compramos la baratija de la izquierda a la hora de definir qué es lo que se entiende como derechos y libertades. Por ejemplo, las leyes de adoctrinamiento del PSOE y Podemos son posiciones políticas que hacen un desarrollo legislativo partidista de nuestro texto constitucional. La oposición tendrá toda la legitimidad para cambiarlas cuando llegue al gobierno. Ni será un retroceso ni se pondrán en riesgo los derechos y las libertades. Lo mismo sucederá en Italia. Meloni y sus aliados podrán aplicar el programa de gobierno que acuerden dentro del marco constitucional. En el caso de que aprueben alguna norma que no se ajuste a ella será declarada inconstitucional. Es tan simple, que tanta ignorancia resulta patética.



edro Sánchezle ha dicho a Alberto Núñez Feijóo: «Te mereces el anatema descalificador. Tú no te puedes aliar con la extrema derecha, aunque Vox sea un partido constitucionalista que defiende la libertad de mercado y la propiedad privada. Pero yo sí, yo sigo siendo un demócrata, aunque me alíe con el comunismo totalitario, con los podemitas de extrema izquierda, con los separatistas catalanes anticonstitucionalistas y con los bilduetarras herederos del terrorismo de Eta». Y los alfiles que juegan al sanchismo sobre el tablero de los medios de comunicación han agrandado el anatema del presidente del Gobierno repitiéndolo hasta la náusea.

El PSOE sigue siendo demócrata, a pesar de estar mantenido en Moncloa por la extrema izquierda comunista y podemita y por los partidos anticonstitucionales ERC y Bildu. El PP dejará de ser demócrata si, tras las elecciones, completa la mayoría parlamentaria con los escaños de Vox.

La pirueta dialéctica resultaría insostenible para la razonabilidad política si no fuera porque, semana tras semana, a lo largo de muchos meses, Pedro Sánchez o sus compinches han reiterado la afirmación, sin prescindir de su atroz fórmula de alianzas que

# Canela fina Alianza prohibida



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«Las derechas democráticas italianas han quebrado la alianza prohibida y se han entendido con Giorgia Meloni destrozando a la izquierda de "lo políticamente correcto"» le permite gobernar con extremistas totalitarios y secesionistas anticonstitucionales, los cuales, sin respetar la ley, pugnan por fraccionar cinco siglos de unidad de España. Y se ha extendido la especie sanchista de la alianza prohibida, cuando bastaría con una campaña seria del Partido Popular para que cambiaran las tornas y hasta las ranas del estanque del Retiro clamaran por destruir semejante incongruencia.

Ahí está, en fin, la Italia democrática que ha votado ser gobernada por los partidos de la derecha democrática –Berlusconi y Salvini– encabezados por Giorgia Meloni, líder del partido más extremista. A mí no me gusta la fórmula. Recuerdo que en las postrimerías de la dictadura de Franco escribí, el 22 de febrero de 1972, un artículo en la tercera del ABC verdadero que se titulaba Organizar la moderación. Pero sobre mi posición personal está la objetividad del mundo liberal conservador, arrollada por Pedro Sánchez y sus aliados políticos y mediáticos. Las derechas democráticas italianas han quebrado la alianza prohibida y se han entendido con Meloni para distorsionar a los sectores «políticamente correctos» que se mantenían en medio del desgobierno y la incapacidad política.